

BUENOS AIRES, ARGENTINA, AÑO LXXVIII № 28.266, **PRECIO: \$ 2.100,00** EN CABA - PRECIO EN GBA CON ZONAL: **\$** 2.250,00 -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$ 3**00,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

Jueves 8 de agosto de 2024

# El fiscal ya investiga la denuncia de Fabiola y el kirchnerismo se aleja más de Fernández

Rívolo le tomará declaración a Yañez. El ex presidente, aislado y sin apoyos.

Tras recibir la denuncia formal, el fiscal se comunicó aver con la ex primera dama para ofrecerle asistencia de la unidad especializada en violencia contra las mujeres y próximamente tendrá una audiencia con ella. Luego del silencio inicial, legisladores K salieron a despegarse de Alberto Fernández al tomar partido y expresar que "siempre le creemos a la víctima". La Cámpora habló de "la violen

Cristina". En las redes sociales, Milei se refirió a "la hipocresía progresista" y se ñaló "la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres" P.3



Si bien marcó la confluencia de los movimientos sociales con la CGT y las dos CTA, en la movilización que aprovechó la celebración de San Cayetano para

protestar contra el Gobierno, hubo escasa presencia de dirigentes. Estuvie ron Héctor Daer y Pablo Moyano por la central obrera, Grabois, Belliboni y Pér-

sico, y los funcionarios de Axel Kicillof. Andrés Larroque y Carlos Bianco. La Cámpora finalmente no participó y sólo se vio al senador Wado de Pedro. P.12

### Prohíben el uso de celulares en los colegios

Rige desde hoy en la Ciudad. En la primaria, los alumnos no podrán pren-derlos en el aula ni en el recreo. En la secundaria sólo podrán hacerlo en las actividades pedagógicas previamente planificadas por los docentes y en algu-

nos o en todos los recreos, de acuerdo con lo que cada escuela disponga. Cada vez hay más evidencia científica acerca de cómo distrae el uso del celular, y de cómo esto impacta en la atención y en el aprendizaje. P. 30

### La oposición impuso tratar la reforma jubilatoria y desafía a Milei

La iniciativa, con media sanción en Diputados, obtuvo dictamen del Senado y quedó lista para ser votada. Los radicales Lousteau y Pablo Blanco fueron clave. Comprende una recomposición extra de 8,1% para los jubila-dos, que se sumaría al 12% que ya les dio el Gobierno, para alcanzar un 20,6%. Y establece una actualización anual y la obligación del Ejecutivo de saldar deudas con las provincias. P.10

#### Reconocimiento argentino al triunfo del rival de Maduro

Finalmente, el gobierno de Milei admitió en un comunicado que Edmundo González Urrutia fue "ganador in-discutido de la elección presidencial" en Venezuela. También señaló que "el pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor" del candidato opositor y que "la voluntad popular debe ser respetada". P.23

#### Condenan a tres años a Moreno por manipular cifras del Indec

El objetivo era falsificar los datos de inflación. Y los cargos son abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y false dad ideológica. También lo inhabilitan por 6 años para cargos públicos. P.14

#### Le cayó a Lijo una causa contra el grupo Macri

Es por una denuncia penal de Mariano Macri, hermano del ex presidente, contra Socma por "administración fraudulenta y lavado de activos". El ex mandatario está en contra de la candidatura de Lijo a la Corte. P. 16

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

# El uso de los pobres como escudo humano





**Gustavo Bazzan** 



os llamados movimientos sociaes volvieron a mostrarse en público y marcharon hacia la Igle de **San Cayetano**, en el barrio de Liniers. La cuestión piquetera, bastante apagada en las calles en los últimos meses **-aunque la pobreza saltó al 55%**, sí estuvo presente y cobró relevancia estos días en el debate público, pero no por anuncios de cortes. El tema pasa hoy por **denun-**cias judiciales concretas. Causas en las que se investiga la posible malversación de fondos públicos.

Podrían resumirse los casos que se inves tigan como diseñados con igual metodología: el uso de los pobres como escudo humano para hacer negocios turbios en nombre de ellos. Los referentes piqueteros tenían como regla **poner sobre la mesa la can-tidad de piqueteros que manejaban para** discutir plata. Cuanto más grande el padrón propio, mayor era el acceso a esos fondos. Los pesos pagaban planes sociales, pero la Justicia tendría ya evidencia de la

magnitud de los **"peajes"** que pagaban quie-nes querían acceder a esos fondos para afrontar su supervivencia diaria.

El **Movimiento Evita** se destacó como el más numeroso, llegando a tener en su padrón más de un millón de personas. Tanto poder acumuló que llegó a poner dos funcio narios en el gobierno de Alberto Fernández: Emilio Pérsicco y Fernando Navarro.

El **Polo Obrero** también daba pelea a la ho ra de reclamar fondos. En la mesa de discusión se sentaba su autoproclamado líder, Eduardo Belliboni, Beliboni también daba la cara en la calle, al frente de sus militantes

También reclamaba fondos Juan Grabois desde la Unión de Trabajadores de la Econo mía Popular (UTEP), quien se inclinó por el lado del urbanismo.

En estos días también se supo de organizaciones pensadas para obtener fondos públicos a través de manejos turbios -hay una denuncia penal en marcha-con las pensiones por invalidez, gestionadas para conseguir dicho beneficio para personas consideradas

económicamente vulnerables

En cada uno de estos ejemplos podría afirmarse que se cumple con lo dicho más arriba: el uso de los pobres como escudo humano. ¿Por qué?.

Caso 1. El mes pasado el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Emilio Pérsico - ex secretario de Economía Social- al dar por co rroborada "la existencia de una matriz de corrupción" que funcionó con la participación de las autoridades del extinto Ministerio de Desarrollo Social desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023

Caso 2. A Eduardo Belliboni lo procesaron por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: el juez federal Sebastián Casanello consideró que hay pruebas suficientes para sostener que **desvió fondos** re-cibidos por la Asociación Polo Obrero y que los destinó, al menos en parte, a **financiar po**-**lítica partidaria**.

Caso 3. A Juan Grabois le permitieron ar mar el Fondo de Integración Socio Urbana Se nutría con el 30% de lo que recaudaba el Impuesto País v tiene como obietivo financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares. El FISU llegó a captar el 30% de lo que se recaudaba por el impuesto PAIS. En 2023 llegó a captar más de \$350.000 millones. Este Gobierno hizo una auditoría sobre el FISU y sus conclusiones fueron lapidarias. Habló de "falta de un sistema integral de seguimiento y monitoreo" y "retrasos en rendiciones de cuentas".

Caso 4. Lo último que saltó fueron los turbios manejos alrededor del otorgamien to de pensiones por invalidez. Para el fiscal Guillermo Marijuan, se estableció un me canismo por el cual "habrían defraudado al Estado Nacional", mediante la enrega irregular de pensiones a gente que no cumplía los requisitos para recibirla. Es posible suponer que el puntero que llegaba con más pobres se llevaba más pensiones. El fiscal habla de un plan sistemático, ca-

racterización usada para otros fines por el kirchnerismo. En los ejemplos mostrados. el plan sistemático quedó a la vista∎

EL SEMÁFORO

#### **Walter Schmidt**

wschmidt@clarin.com

#### Guillermo Moreno





Mala gestión

La Justicia lo condenó a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos por manipular los índices del In-dec con el objetivo de falsear los datos de inflación Se suma a otra condena de dos años por irrumpir en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. **El País** 

#### **Miguel Pichetto**



Su bloque en diputados, Hacemos Coalición Fede ral, no dio quórum para que se realizara el debate en el recinto de la Cámara Baja La decisión tiene que ver con el incumplimiento del oficialismo de los acuerdos que el libertario Martín Menem está sellando con la oposición. El País

#### Agustín Vernice



Fueron rápidos Vernice clasificó a semifinal en París, en canotaje en el K1-1.000 metros. Y la sampedrina de 28 años Brenda Rojas hizo lo propio en el K1-500 metros. Rojas

ya ganó tres medallas de plata y dos de bronce en los Panamericanos. Ambos pelearán por una medalla el sábado. Deportes

#### HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



|    | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 |
|----|---|----|----|----|---|---|
| 7  |   |    |    |    |   |   |
| 8  |   |    |    |    | 9 |   |
| 10 |   |    |    | 11 |   |   |
| 12 |   |    | 13 |    |   |   |
| 14 |   | 15 |    |    |   |   |
| 16 |   |    |    |    |   |   |

Informaties

1. Féguas dese que nacen hasta que mudan los

1. Féguas deben ; Carro de dos rudeals, ajeno

estrecho y bajo, con una sola larra, a la que sa

quista el yugo, 8. Ocelote, el, e-test del Baralso)

Novela de John Steinbeck, 10. Ciudad del sudoes

te de Groenlandia. 12. Pronombre personal.

13. Sufjic pie. 14. En el fútbol, gambetas.

Verticales . L'Onjunto de celdillas hexagonales de cera que las abejas forman dentro de la colmena para depositar la miel (pl.). 2. Vaso alto de barro usado para guardar conservas. 3. Artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene (pl.). 4. Nota musical. 5. Fetrors. 6. Brinoso: 7. Mueble que se usa para contener las copas. 11. Letra griega. 15. Antiguo Juego oriental.

Clarín se propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

#### Escándalo, violencia de género y negocios en el poder



El binomio. Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando gobernaron el país, hasta diciembre pasado. Una relación marcada por los conflictos y la falta de comunicación. JUANO TESON

# El kirchnerismo salió a despegarse más de Alberto Fernández: "Siempre le creemos a la víctima"

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para respaldar la denuncia de Fabiola Yañez. La Cámpora lo acusó de ejercer "violencia" contra Cristina Kirchner.

#### Martín Bravo

mbravo@clarin.com

Si en las primeras horas posteriores a la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género había predominado en el peronismo el silencio y algunos cuestionamientos puntuales, al día siguiente **se cristalizó la** toma de distancia con comunicados de repudio al ex presidente y respaldo a su ex pareia, v con un proyecto de resolución firmado por una parte del bloque de diputados de Unión por la Patria.

En la previa a la sesión que estaba prevista para el mediodía, los legis-ladores de UxP consensuaron un texto para intentar descomprimir la tensión que generaba uno de los temas que atravesaría el recinto, lo que finalmente no ocurrió por la falta de quórum. Lo firmó casi un tercio de la bancada.

"Expresar profunda preocupación por la denuncia por violencia de género, formulada contra el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández, por guien fuera su pareja, Fabiola Yañez. En este sentido, corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima", arrancó la declaración, y cerró con un pedido a la Justicia: "Exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes'

Mónica Macha, titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, fundamentó la posición y adhirieron 29 diputados, entre ellos el jefe de bloque Germán Martínez, camporistas como Paula Penacca y Florencia Carignano, massistas como Diego Giuliano y Mónica Litza e incluso Eduardo Valdés, uno de los más cercanos a Alberto F.

No avalaron el texto Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Pazy otros diputados nucleados en el grupo llamado "federales", en parte para no cuestionar al ex presidente y también en desacuerdo con el sector más referenciado en Cristina Kirchner. "No podíamos aceptar que le creemos a ella, eso es ponerlo a él en el lugar de golpeador. Que lo dirima la Justicia", argumentaron. y reprocharon el "regocijo" de cargar contra Alberto Fernández.

Máximo Kirchner no firmó, aunque sí lo hicieron diputados de La Cámpora y la organización difundió un duro comunicado, en el que remitieron al conflicto en la relación entre el ex mandatario y su vicepresidenta durante el gobierno del Frente de Todos. "**No podemos** no remitirnos a la violencia ejercicomo contra mujeres de su entor**no** a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", apuntaron.

Más allá de las posturas encontradas, en la reunión entre los diputados hubo cierto consenso en que el bloque tenía que expresar una posición. Lo aceptaron hasta lo más vinculados al ex mandatario. En un momento advirtieron que de lo contrario repetirían lo que consideraron un error al no pronunciarse sobre la **denuncia de** la modelo Melody Rakauskas contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, por presunto abuso sexual.

La postura de Cristina Kirchner había quedado clara con las palabras de Mayra Mendoza, la jefa comunal de Quilmes que la acompañó en su viaje a México. La dirigente de La Cámpora atribuyó a Alberticas de poder haber ejercido violencia de género" luego de que Clarín revelera que Yañez había enviado a María Cantero-secretaria de Alberto Fernández- mensaies de texto, audio y fotos en los que lo acusaba de haberla golpeado.

Una vez confirmada la denuncia también respaldaron a la ex prime ra dama Juliana Di Tullio y Ânabel Fernández Sagasti, dos senadoras de estrecha relación la ex mandataria. También tomaron distancia desde el Frente Renovador, con un comunicado y un posteo de Malena Galmarini. Santiago Cafiero y otros ex funcionarios del gobierno del Frente de Todos evitaron hablar. Aunque con licencia desde marzo, Alberto F. mantiene su cargo como presidente del PJ. Lucía Corpacci, vice del partido, convo-có a una reunión de mujeres para el próximo miércoles. ■

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Escándalo, violencia de género y negocios en el poder

# Ofrecen a Yañez asistencia de la unidad de violencia contra la mujer

El fiscal Rívolo se comunicó con la ex primera dama. El próximo paso será una audiencia que podría ser virtual o en Madrid, donde reside Fabiola.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

El fiscal federal Carlos Rívolo se comunicó ayer con Fabiola Yañez, la exprimera dama que denunció el martes al expresidente Alberto Fer nández por violencia de género. El fiscal le ofreció a la periodista asis tencia de la unidad especializada en violencia contra las mujeres

Fue un diálogo breve, formal, Durante los minutos que duró, **Fabio**la Yañez no ocultó la angustia que atraviesa durante estas horas. A su abogado le manifestó temprano que la **presión sufrida había sido** insoportable.

Lo primero que el fiscal Carlos Rívolo le preguntó es cómo se sentía, cómo se encontraba. Con la fir-me convicción de la decisión que tomó para iniciar la acción penal, la ex primera dama no negó que son horas difíciles. Agobiada, cansada, son expresiones habituales en las pocas conversaciones que mantiene.

Se informó desde el Ministerio Público Fiscal que Rívolo recibió este miércoles del Juzgado Federal N°10 la denuncia por violencia de género formulada por la exprimera dama contra el expresidente Alberto Fernández. "Interiorizó a la víctima de sus derechos y le informó sobre el proceso", informaron desde la Fiscalía sobre el diálogo con

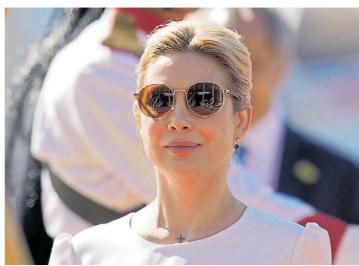

ncia. Fabiola Yáñez, en una imagen de cuando era primera dama

En la causa se investiga la **posi**ble comisión de delitos en ocasión de violencia de género. Por ello, la fiscalía convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Muieres

(UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta.

Durante la conversación realizada de forma virtual, el fiscal Rívolo le contó que ya tenía el expedien-te a su cargo. Le explicó que iban a poner a su disposición una red de contención, de profesionales que le den todo el am

ponde como víctima

El objetivo de la fiscalía que asumió la investigación del caso, es "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación". En ese sentido se informó que por eso se tomó contactó con Fabiola Yañez, entre otras cosas, "para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los por-menores que le serán solicitados en el futuro".

Fue una audiencia "escueta y formal", explicaron fuentes judiciales a Clarín, en la que se le informaron "los marcos de contención para que esté tranquila como víctima, se le brindó un respaldo institucional". La ex primera dama sostuvo a per sonas de su entorno que continúa angustiada y atemorizada por la de cisión que tomó de iniciar la acción

La siguiente instancia será la declaración que la fiscalía le tomará con el fin de conocer los detalles que sustentan la acusación que formalizó ante el juez Julián Ercolini

En la tarde de ayer, el periodista Baby Etchecopar aseguró haber hablado con Fernández, quien-dijo- le aseguró que Yañez le reclama ba unos tres millones de dólares.

Como contó Clarín, el abogado Juan Pablo Fioribello reveló que Yañez le manifestó que Fernández "le pegó en muchas ocasiones".

La audiencia donde se escucha rá a Yañez podrá ser virtual, en principio, pero también la fiscalía puede constituirse en Madrid, . donde está residiendo en la actua lidad para tomarle testimonio.

Cuando formalizó la denuncia

#### Yañez dijo haber padecido "presiones insoportables".

penal, el juez le consultó si quería brindar detalles en ese momento de la acusación que bajo juramento estaba realizando.

Expresó sentirse agobiada, cansada, y muy angustiada, condiciones en las cuales no quería decla-rar. Pero dijo que tenía elementos de prueba para sumar al caso.■

### Milei cargó contra Alberto y la "estafa" de las políticas de género

El presidente Javier Milei publicó er una duro mensaje en redes sociales contra Alberto Fernández y lo que definió como "la hipocresía progresista", en medio del escándalo por la denuncia de violencia de género que le hizo Fabiola Yañez al ex mandatario

Milei insistió en su idea de que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".

El Presidente señaló que a él y quienes piensan como él los acusan "sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misoginos y criticó al **progresismo** de utilizar esa problemática "para hacer nego-

"Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mis-

mo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc", escribió Milei. La alusión al verde es al color que identifica la campaña por el aborto legal. Milei es un antiabortista.

El libertario definió a las políticas de género como "una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos pero que financiaron todos los ar-

"Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misogi-

nos. Es decir, utilizaron esta pro blemática no solo para hacer nego cios, sino también para hacer política", cuestionó Milei en X.

Para el fundador de La Libertad Avanza "las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios", y apuntó: "Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos".

Además del texto en X, Milei compartió distintos mensajes en que fueron en la misma sintonía, con duras críticas al kirchnerismo. Fíjense como el INADI o el Min. Mujer tenían CERO utilidad para la sociedad", escribió el cineasta y publicista de Milei, Santiago Oria en un tuit que Milei replicó

El mandatario también compar

tió otro mensaje que señala que "usaron el discurso feminista para pegarle a Milei y a la derecha. Usa-ron el discurso del Estado presente y se burlaron de los más pobres para enriquecerse. Ahora usan una celebración religiosa con el mismo objetivo, de operar contra Milei".

A todo esto, la diputada liberta ria Lilia Lemoine cargó contra los K: "Buenas noches y recuerden: No sean kirchneristas, no le peguen a su mujer embarazada!", posteó en X. Y el diputado del MID Oscar Zago, desplazado a principio de la pre-sidencia del bloque de diputados de la Libertad Avanza, dijo que Alberto Fernández "se llenó la boca en todos sus discursos hablando en contra la violencia de género".

"Parece que la espada de Damo cles que tiró para arriba se la clavó en la cabeza", sostuvo. ■



CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Escándalo, violencia de género y negocios en el poder

# "Me dijo que Alberto le pegó muchas veces", contó el abogado

Indicó que está en contacto con la ex primera dama y que aún ella debe declarar para aportar más evidencias sobre la violencia del ex presidente.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Aver al mediodía sonó su teléfono. Del otro lado, notoriamente angus tiada, Fabiola Yañez le dijo: "Juan no aguanté más y lo denuncié" Juan Pablo Fioribello la escuchó atentamente, fue su abogado en reiteradas causas por hostigamien to, pero nunca pensó que lo que tantas veces le negó personalmente Alberto Fernández, iba a constituirse en una denuncia penal. La ex primera dama dijo no soportar más la presión v admitió haber sido víctima de violencia de género. En otra conversación, señaló que tenía fotos "espeluznantes" como re sultado de las golpizas y le remarcó: "Me golpeó muchas veces". Por es tas horas, el abogado espera poder representarla. Como en otras ocasiones asesoró al ex presidente, es pera que eso no se constituya en un impedimento. En diálogo con Clarín contó más detalles

#### ¿Asumirá la defensa de Fabiola Yañez o de Alberto Fernández?

Yo he dicho públicamente que entre el poder y una mujer golpea-da, estaré siempre del lado de una mujer golpeada. No defenderé bajo ningún concepto, al doctor Fernández y es algo que le dije cara a cara después del primer zoom en el que la señora Yañez había desistido de iniciar la acción penal. Le dije al ex presidente que si él me mentía y si

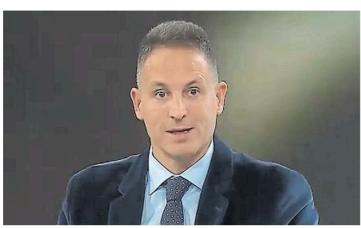

ibello. El letrado que fue abogado de ambos, dice que ahora solo la defendería a Fabiola Yañez

me entraba que le había pegado, inediatamente le soltaba la mano legalmente pero además, que desde ese día no le iba a creer nada más. También le dije que me iba a poner del lado de Fabiola

#### ¿Qué detalles le brindó Fabiola Yañez sobre lo vivido? Ella aún no declaró, pidió formal-

mente que se desarchive el legajo reservado y que se comience con la investigación penal. Falta que ella amplíe su declaración. Cuando me llamó, me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas. Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está con tando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a un mujer y después me llama e-lla para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado. ¿Cuál es el siguiente paso?

Ella debe declarar y aportar las

pruebas que sostiene tener. Después hay que ver si esas fotos tienen relación directa con el hecho denunciado. Me aseguró que muchas son en la quinta de Olivos. ¿Alguna vez ella te había contado

#### que pasó por esa situación?

Ella y él -cada uno por su ladome han contado de muchas discusiones que han tenido, la pareja venía con conflictos hace tiempo y de hecho se terminaron separando. Habían discusiones, peleas pero en ningún momento me mencionó que esos desencuentros, discusiones, eran acompañados de golpizas, maltratos físicos. Le pregunté si hubo, además, violencia psicológica, verbal pero nunca imaginé esta situación. Si me lo hubiera dicho, vo misma la acompañaba a radicar

#### ¿Qué le sucedió cuando leyó el comunicado del ex presid

No emito juicio de valor sobre eso, a mí me ha dicho eso en la cara que todo era mentira. Después me llamó Fabiola Yañez y me dijo que él le pegó muchas veces, que tiene muchísimas pruebas. La voz de Alberto Fernández siempre fue decir que no era cierto. No volví a hablar con él, la última vez fue aver (martes) por la mañana antes de que se radique la denuncia, insistiendo con su inocencia. A ella hay que creerle y esperar que la justicia eche luz sobre la situación. Si aparecen las fotos será muy difícil explicar esta situación.

#### ¿La ex primera dama le contó lo que dijo ante el juez?

Ahora hay que esperar que amplíe su declaración, mi sorpresa fue enorme cuando me llamó v me dijo que no podía seguir viviendo así, que no aguantaba más la presión. Sólo me contó que se sintió muy contenida por el juez Ercolini y el equipo del juzgado en un momen to de mucha conmoción y temor. Respecto a las medidas que rápidamente tomó el juez, primero dándole la contención y cuidado que necesita la víctima, asignación de nueva custodia, dándole un marco de contención emocional a sanear la angustia que ella tenía en cuanto al medio y puso la medida precautoria perimetral

#### Cuando ella habló de presión, ¿se refería a algo reciente o una acción prolongada en el tiempo?

Ella sólo me dijo que había sido golpeada muchas veces y que ya no oodía vivir así. No sé decirte sobre los tiempos de esa presión que manifestó sufrir.■

# Alberto se quedó sin cátedra en la UBA: no tiene suficientes alumnos

La denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández abrió el interrogante sobre qué va a hacer la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre su continuidad como docente.

La universidad cuenta con un protocolo ante situaciones de acoso, violencia sexual y/o discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad y expresión de género.

El rol de Fernández como profesor en la facultad se viralizó cuando a los pocos meses de asumir como Presidente, compartió que continuaha dando clases

Su carrera docente comenzó en 1987, aunque antes de recibirse ha-bía sido ayudante alumno. En la actualidad es adiunto interino de la materia Teoría General del Delito, que pertenece al Departamento de Derecho Penal.

La denuncia que realizó este martes la ex pareja de Fernández sorprendió a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA que se enteraron por las noticias.

"Durante el próximo cuatrimestre Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos", informaron desde la facultad a Clarín.

Es decir que su continuidad como docente se suspenderá por **una** cuestión ajena a la denuncia. Más allá de esto, la postura de la casa de estudios es "proteger a la comunidad académica" y "acompañar lo que resuelva la Justicia".

El protocolo se activa cuando la denuncia se presenta en la Universidad. Cada facultad cuenta con una unidad de género que asiste a

la persona que denuncia

Esta **es la primera vez** que se denuncia por violencia de género a un docente de la facultad de Derecho en la Justicia, explican.

La denuncia llega justo en el re**ceso de clases**. El segundo cuatrimestre estaba previsto que empezara el miércoles 14 de agosto, pe ro habrá paro desde el 12 hasta ese día. El Frente Sindical de Universi-dades Nacionales convocó a 72 horas de protesta en reclamo de mejo ras salariales.

El protocolo permite tomar me-didas de prevención que eviten el contacto del docente denunciado con el resto de la comunidad académica. Sin embargo, en este caso no lo denunció un miembro de la facultad en la casa de estudios sino fue su ex pareja ante la Justicia.

El caso de Fernández hace reflo

tar lo ocurrido con el periodista Pedro Brieger, denunciado por unas 20 mujeres por acoso sexual. El especialista en política internacional terminó pidiendo disculpas.

En ese caso la UBA tomó cartas en el asunto y la designación interi-na de Brieger como docente en la Facultad de Ciencias Sociales no fue renovada. Ese tipo de designación excepcional es para los profe-sores que tienen más de 65 años y están en edad de jubilarse

Antes de asumir como Presidente Fernández habló con esta cronista sobre su recorrido docente. "Era alumno cuando empecé a dar clases como ayudante en Derecho Procesal Penal en la cátedra de De La Rua. Desde los 20 años estoy involucrado con la docencia y la investigación en derecho penal".■

Mara Resio

# La soledad de Alberto Fernández y la desesperación del peronismo

POR LOS PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com

#### Encerrado

"¡No quiero que vengas!", grita Alberto Ángel Fernández a través del teléfono. Un amigo de toda la vida (de la muchachada que compartía eternos asados en el quin-cho de la Residencia Presidencial de Olivos) le pedía ir a visitarlo al departamento de Puerto Madero para acompañarlo. Los canales de televisión se hacían eco de la inminente denuncia por violencia de género por parte de Fabiola Andrea Yañez, luego de la revelación de Claudio Savoia en Clarín, y que causaba impacto nacional por el hecho de ser un Presidente de la Nación apuntado por su ex pareja durante su mandato y convivencia de 2019 a 2023. Fernández quedó muy solo luego de abando nar la primera magistratura. Su pelea absoluta con el cristinismo y la tensión con Ser gio Massa (ministro de Economía y candidato presidencial en la última elección) lo remitió a un núcleo muy estrecho. Terminó peleado con su vocero multipropósito Juan Pablo Biondi y con su secretaria de 30 años, María Cantero, cuyos chats se han convertido en un explosivo cuya ond**a ex**pansiva aún no se sabe dónde acabará. us colaboradores más estrechos del último tiempo en la gestión, como Juan Manuel Olmos o Santiago Cafiero, le escriben pero Alberto rechaza sus visitas. Y mucho más sus sugerencias políticas y judiciales para surfear la crisis terminal en la que está este peronista porteño que creía que iba a domar a Cristina Elisabet Kirchner e imponer una etapa distinta en el

#### "No quiero ver a nadie, esto es el final", dice vía chat el ex presidente que ve "traidores" por todos lados.

peronismo. Las frases que sueltan sus amigos de las largas sobremesas de la época donde el Albertismo parecía ser una ensoñación, son inquietantes: "Agarrate si Fabiola prende el ventilador", escribía vía WhatsApp uno de ellos, temeroso de todo lo que pueda destapar la co-habitan te de Olivos en tiempos de pandemia. "Está solo y se siente traicionado por todos; tengo miedo, puede llegar a hacer cualquier cosa", escupe en modo catártico uno de los amigos personales que no lo quieren dejar en soledad en las hoy asfixiantes paredes del departamento de Puerto Madero que pertenece al empre-sario Pepe Albistur y del que, supuestamente, Alberto solo paga las expensas.

#### Chats explosivos

Quienes compartieron días en Olivos con la pareja se preocupan por la suerte del

ex presidente. Amigos de los buenos mo mentos aseguran haber presenciado discusiones entre Alberto y Fabiola: "Discutían mucho v fuerte: pero jamás vimos ningún hecho de violencia", se ataja una pareja que solía compartir comidas como noches de fútbol por tevé en la Residencia de Olivos El entorno que construyó la ex primera dama era observado con inquietud por quienes pertenecían al mundo de la política, de que Fabiola no era parte. "Imagínate lo que debe tener ella con 7 años de chats", se preocupa un exfuncionario que siempre evitó tener que ver con los movimientos de Yañez. En un momento, la primera da ma tuvo un equipo de prensa y ceremonia que se dedicaba a cumplir con deseos más cercanos a la frivolidad que a actividades sociales o solidarias, como es costumbre en las parejas de los presidentes. Ese equipo de prensa llegó a trabajar más para evitar el contacto con los medios que para generar-

los, pues Yañez miraba con atención publicaciones como GENTE, HOLA! o CARAS Luego, ese equipo se desmembró y el entorno de la pareia presidencial se conformó con los hombres y mujeres que terminaron retratados en la lamentable y célebre foto de la "fiesta de Olivos", en un cumpleaños de la primera dama en tiempos de encierro para todos. Hoy, el ex presidente quedó lejos de pensar en dar su veredicto en un libro que como contó este diario, pensó en titular "Días de conflicto" y que tenía que ver con contar sus disputas políticas con CFK. Hoy, Alberto suelta frases como "no quiero ver a nadie, esto es el final" e inquieta a sus pocos allegados que no quedan bajo el mote de "traidores". Fernández siente que fue trai-cionado, como por Roberto Boico, el hoy camarista federal que fuera abogado defensor de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli. Boico determinó, desde la Cámara Federal, la confirmación del juez Julián Ercolini para continuar con el caso contra Alberto Fernández por corrupción en los seguros, rechazando así la recusación del magistra-do que impulsó el ex presidente. **Viejas** cuitas que arrastra el aún profesor de la UBA con el juez Ercolini, de tiempos universitarios cercanos a Esteban "El Bebe En la lona



La revelación de los chats de la secretaria presidencial María Cantero no solo tiene un costado judicial, sino que puso en crisis a todo el peronismo. En los hechos, Alberto Fernández sigue siendo el presidente del Partido Justicialista Nacional, pues solo ha pedido licencia. Hoy, esa fuerza tiene como autoridades a los cinco vicepresidentes del PJ, pero no eligió reemplazante ya que no hay modo de conge-niar una lista de consenso y, mucho menos, ir a una interna que hoy por hoy, sería salvaje. El cristinismo no quiere que Axel Kicillof ocupe ese rol. La pelea de La Cámpora con el gobernador bonaerense es absoluta y solo se mantiene en "stand by" y promete explotar en cualquier momento. El próximo viernes, en La Rioja, el gobernador local **Ricardo Quintela pre**para un acto que pretende nuclear a to**dos los sectores partidarios**. La crisis que ha generado la denuncia por violencia de género contra el último presidente peronista ha deiado demudado a todo el "movimiento". **Cristina siguió los sucesos des** 

"Agarrate si Fabiola prende el ventilador", es el temor de funcionarios del último gobierno peronista.

de México, pero mandó a sus leales Mayra Mendoza y Juliana Di Tullio a arremeter contra su ex socio político. Y Sergio Tomás Massa dio su posición a través de un tuit de Malena Galmarini y un comunicado del Frente Renovador. diciendo que "la violencia de género exis-te y no tiene color político". El futuro del peronismo asoma complejo y hasta los más perdidos en ese universo creían ver que la alta exposición mediática del locuaz Guillermo Moreno podía ser una opción. La desesperación del peronismo es tal que olvidaron que al violento ex secretario de Comercio Interior le iba a caer una condena de 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación para cargos públicos por manipular los índices del INDEC, bajo los delitos de abuso de auto-ridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica. Peronismo en offside...



El ex presidente, aislado. No recibe a nadie en Puerto Madero y el cristinismo lo repudia.



CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Escándalo, violencia de género y negocios en el poder



bras con la contratación de seguros del Estado

# Casación confirmó a Ercolini al frente de la causa de los seguros

Se rechazó el pedido del ex presidente que buscaba correr al magistrado del caso de corrupción. Su abogada había alegado "temor de parcialidad" por parte del juez.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada de modo unipersonal por el juez Gustavo Hornos, confirmó ayer al juez fe deral Julián Ercolini frente a la causa que investiga los presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos del Estado con Nación Seguros SA y la intermediación de **brokers**. De esta manera, se rechazó el pedido de Alberto Fernández que buscaba correr al magistrado del caso

En medio de la **denuncia radica** da por Fabiola Yañez por violencia de género contra el ex presidente de la Nación, la Justicia federal volvió a rechazar el planteo de recusación del juez Ercolini.

Alberto Fernández, junto a su abogada Mariana Barbitta, presentaron un escrito ante el máximo Tribunal penal alegando temor de parcialidad por parte del magistrado. En el escrito se describió que había **"mantenido una relación** personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires"

Por otro lado, reiteró los argumentos ya rechazados por la instancia anterior, en los que Fernández dijo que en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, "en razón

#### El tribunal dijo que el reclamo "no se encontraba fundado".

de hechos vinculados a un viaie entre magistrados y empresarios a la estancia conocida como "Lago Escondido", había instruido al por en-tonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que se presentara a efectos de **solicitar una investig** ción penal contra el juez Ercolini",

Al momento de analizar la situación, el juez de la Casación, Gusta vo Hornos sostuvo que el reclamo "no se encontraba fundado en situación o actitud alguna del magis-trado para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad".

En cuanto a la supuesta relación personal alegada por el ex presidente, a la que describió como de amistad primero y de enemistad después, recordó que "tal circunstancia fue negada por el magistra do, quien dijo **no poseer ningún** prejuicio de ese tipo, a lo que agre gó que la parte no había aportado elementos obietivos suficientes que desvirtúen ese rechazo".

Bajo esta misma línea de análisis, el juez Hornos señaló que "ha cer lugar a las pretensiones de Alberto Fernández, importaría llevar al resultado inaceptable de permi-tir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magis trado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales

También afirmó que permitir la recusación como pretende el ex presidente, "tergiversaría y minimizaría el verdadero sentido de la norma, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nues-tra Constitución Nacional, como el permitir la conformación de tribunales a gusto del pretendiente". La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con la AN-SeS utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabe zas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del mo mento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.

Con dos imputaciones por pre suntos hechos de corrupción, el ex presidente recusó al magistrado Fernández dijo que no cuestiona aspectos "en forma personal" sobre Ercolini, a quien "conozco desde hace literalmente décadas, sino que, exclusivamente, este planteo ersa sobre las razones que con toda fuerza v evidencia imponen su apartamiento del trámite de estas actuaciones para asegurar el debido proceso legal". En este sentido se refirió a la necesidad de "garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda".■

#### Violencia de género: Alberto sería condenado a dos años

De comprobarse en la Justicia la denuncia de su mujer Fabiola Yañez, Alberto Fernández tendría por lo menos una condena de entre seis meses y dos años por cada hecho de amenazas o lesiones que haya provocado contra la ex primera dama, sin considerar los agravantes por su

condición de ex funcionario. El abogado Jorge Monastersky explicó a **Clarín** que pri-mero debe acreditarse **la cantidad de amenazas y golpes** que Fernández le habría dado a la madre de su hijo Francisco, Y en ese caso **se multiplicará** la condena por cada hecho.

Monastersky dijo que en principio se aplicará el artículo 149 bis del Código Penal, aunque con la investigación se podrían sumar otros delitos.

El artículo 149 bis dice textualmente que "será reprimido **con** prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas, si las amenazas fueren anónimas o si mediare violencia de género".

El abogado explicó que mientras se espera llegar a un even-tual procesamiento y condena, el juez Ercolini debería "ordenar un estudio a un gabinete interdisciplinario para hacer una evaluación de riesgos, más aún en los casos donde hay un me nor de edad, prevaleciendo el interés superior del niño"

"Es decir, **pericias a ambos pa-dres**, y si consideran riesgos, discutir medidas cautelares acor des al riesgo si así fuera constatado", agregó.

El abogado sostuvo que a su criterio y según varios ant dentes la causa "no podrá frenarse" de aparecer un acuerdo económico entre las partes y para eso citó el fallo del ex jugador de Boca, Sebastián Villa, denunciado también por violencia de género. "Fabiola **no puede reti**rar la denuncia. Y existen ante cedentes donde no permiten hacer acuerdos para extinguir la acción penal mediante acuer dos económicos", puntualizó el letrado. "Ello por convenciones internacionales donde podrían traer responsabilidad al Estado argentino. Está el antecedente del caso Villa. La jueza y el fiscal rechazaron el acuerdo económico para evitar el juicio oral".■

**Daniel Santoro** 

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

# **Seguros: Katopodis intervino** en un contrato de US\$7 millones

Los chats que estudia la Justicia revelan el rol del ex ministro de Obras Públicas en el contrato de Corredores Viales para el broker Martínez Sosa.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La persistencia en las gestiones pa ra obtener determinados contratos, es algo que se trasluce en los más de 1.800 mensajes que intercambiaron María Cantero y Héctor Martínez Sosa que se incorporaron a la causa en la que **Alberto Fernán-dez está imputado por presuntos hechos de corrupción.** Como el segundo más beneficiado en el cobro de comisiones que pagó el Estado, el amigo del ex presidente de la Nación, a través de lo que la justicia denomina un "modus operandi" logró quedarse con un contrato que estaba adjudicado a otro broker. Representaba siete millones de dólares anuales.

Héctor Martínez Sosa se quedó con 19 contratos en su rol de intermediario en los contratos de orga nismos del Estado con Nación S guros SA. Hay que recordar que fue el Decreto 823/2021 que firmó el entonces Presidente de la Nación, el que impuso que la totalidad de la Administración Pública como organismos descentralizados, debían contratar a la empresa para las pólizas requeridas. Para la justicia federal esta decisión administrativa habilitó el segundo paso de la maniobra bajo estudio: la intervención de los brokers. Y Martínez Sosa contó en muchos casos con el indispensable aporte de María Can-



Otros tiempos. Alberto Fernández con Gabriel Katopodis, uno de sus ministros más cercanos

tero, quien a lo largo de los chats expone cómo fueron detrás de unos 20 negocios. Organizó reuniones, habló con las personas adecuadas de los contratos que les intere saban v cuando ese camino se complicaba, acudía directamente al Presidente de la Nación

El 1 de julio de 2021, María Cante-

ro le escribió a su marido: "Me acaba de decir Kato que lo que le pe diste de Corredores Viales" y le aseguró lo que más le interesaba al matrimonio: "Ya está. Que cualquier cosa lo llames". Kato es Ga-briel Katopodis, por entonces ministro de Obras Públicas y muy cer-

Ese contrato le fue concedido al broker un año después de que otro prestador había sido seleccionado para intervenir en "carácter de ase sores de seguros respecto de las pólizas vigentes, renovaciones y contratación de nuevas coberturas" pa ra Corredores Viales, indica el doveló Clarín

Ese contrato se había constituido-antes del Decreto que firmó Alberto Fernández- en el segundo de relevancia dentro de Nación Segu-ros SA: era por siete millones de dólares anuales

El 14 de diciembre de 2020 el directorio de Corredores Viales informó que Castello Mercuri SA era la compañía que iba a asumir "responsabilidad civil, todo riesgo operativo, seguro ambiental, operacio-nes viales y terceros en tránsito, responsabilidad civil y/o todo ries go flota vehículos, entre otros aspectos". En el documento oficial se explicitó que la contratación res pondía a la necesidad de la empre-sa de "proceder a la optimización del esquema de las diversas cober-turas provenientes de una decena de concesionarios viales'

Un año después y tras la firma del decreto que la justicia estudia y que lleva la firma de Alberto Fernández, la compañía Castello Mercuri SA recibió la notificación de que no continuarían con dicha contratación.

La fecha coincide con las gestiones impulsadas por Martínez Sosa El 1 de julio de 2021 le aseguran al broker que lo que había pedido "va estaba" solucionado.

¿Cómo fue ese cambio de contratación? Según pudo reconstruir Clarín, para dejar afuera del nego-

#### 'Kato dice que lo de Corredores Viales ya está", escribió Cantero.

cio a Castello Mercuri, se realizó una reunión de directorio de Corredores Viales donde fue corrido su presidente, Gonzalo Atanasofquien había otorgado el contrato-. Acto seguido, quedó designado Bri Broker SA, llevada por Martínez Sosa. Devino en una comisión de más de 30 millones de pesos. ■

### La denuncia de Yañez: apuntan al rol de la custodia presidencial

Tras la confirmación de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente otra acusación judicial contra Alberto Fernández, esta vez por "incumplimiento de deberes públicos" pone este miércoles, el foco sobre el rol de la custodia oficial que trabajó en la Quinta de Olivos y en **un entorno de desprotección** para la ex primera dama

En la presentación judicial se ex-presa tajantemente: "Todo habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos", en referencia a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial.

La nueva denuncia fue presentada por integrantes del equipo técnico del legislador Yamil Santoro. del partido Republicanos Unidos, agrupación en la que milita Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño.

Por el sorteo en Comodoro Py, el expediente cavó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Uno de los principales focos de la presentación apunta a la custodia presidencial que durante el mandato de Fernández cumplió funciones en un su entorno y en la Quinta de Olivos.

"La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, **habría goza**do de la protección de quienes cus todian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que esta-ban a las **órdenes del propio Presi**dente de la Nación", argumentan en la demanda.

Y agregan que "la eventual agre

sión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamen tario".

Por eso, arguyen los denunciantes, Alberto Fernández también habría violado "**el deber de utilizar la** función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que despres tigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a me nos que las mismas emanen del eiercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa".

La presentación judicial lleva las

firmas de José Lucas Magioncalda (de la Fundación Apolo), Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejan-dro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto (la famosa vecina de Cristina Kirchner en Recoleta), Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fa-

Magioncalda, que fue el abogado que formalizó la denuncia, explicó el punto de la causa abierta contra Fernández.

"Buscamos que se investiguen stos graves hechos y que se haga justicia por las víctimas de todo tipo de violencia, independiente mente de quién sea el acusado. Es fundamental que los funcionarios públicos no solo sean idóneos en su aspecto profesional, sino tam-bién en su **conducta moral**", señaló el abogado.

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

### El País

#### La pelea política



Hola. El senador de La Cámpora Mariano Recalde saluda ayer a Martín Lousteau, uno de los cuatro radicales que firmaron el dictamen, aunque en disidencia parcial. FEDERICO LÓPEZ CLAR

# Desafío a Milei en el Senado: la UCR se dividió y junto al bloque K avanzaron con la reforma jubilatoria

La iniciativa, con media sanción de Diputados, obtuvo dictamen en la Cámara alta y quedó lista para ser votada en el recinto. Para la Rosada generará déficit; el Presidente anunció que la vetará.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

El oficialismo sufrió otro golpe en el Senado. A pesar de los intentos del Gobierno para modificar el proyecto de recomposición de jubila-ciones con media sanción de Diputados y morigerarlo, el bloque de la UCR se dividió y fue la llave para imponer el texto tal como vino de la Cámara baja. Ahora la intención es tratarlo en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves y ronda el fantasma del veto que prometió Javier Milei.

"Tenemos una semana para convencerlos", dijo un oficialista de peso. "Tienen una semana para tomar nota y hacer más cambios", respondió uno de los radicales que firmó en contra del Gobierno.

Después de un breve debate. el

plenario de comisiones de Asuntos Previsionales y Presupuesto pasó a la firma los proyectos y el texto original se impuso como dictamen de mayoría con 18 firmas: además de Unión por la Patria, lo firmaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -que firmaron en disi-dencia parcial- y el santacruceño José Carambia

El jefe de la bancada de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, y el chaqueño Víctor Zimmermann ambos responden a gobernadores-firmaron el dictamen del oficialismo, aunque en disidencia. La decisión la terminaron de to-

mar a último momento. De hecho, la presidenta del plenario, Carmen Alvarez Rivero, anunció que pasaban a la firma los dictámenes, el bloque radical se levantó y se fue al salón Eva Perón a deliberar qué hacían. "Son distintas formas de

mostrar las diferencias", señalaron desde la bancada radical para desdramatizar el quiebre.

Con el transcurso de las horas se fueron sumando otras firmas. El radical pampeano Daniel Kroneberger aseguró a **Clarín** que firmó luego el texto que vino de Diputa-dos, también en disidencia parcial. Flavio Fama también firmó. Los federales Carlos Espínola, de

Corrientes, y la rionegrina, Mónica Silva, en cambio, no habían firmado hasta anoche ninguno de los dos textos.

La media sanción aprobada en Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero **agrega una** recomposición extra de 8.1% que se sumaría a la del 12% que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue el registro del IPC en enero, el más alto del

año. Pero, además, la iniciativa es tablece una actualización anual en marzo de cada año- en base al incremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes

El oficialismo pedía eliminar estos dos últimos puntos. "Para po-ner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda", aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

También solicitaban incorporar una modificación clave para **que el** pago de la actualización del 8.1% se haga efectivo a partir de la sanción de la ley y no retroactivo a abril, como fija el proyecto original. Este último punto es uno de los motivos por los que Zimmerman y Vischi firmaron en disidencia. Le piden un esfuerzo al Gobierno para que se mantenga la fecha desde abril. La UCR tiene 13 senadores en to

tal y la forma en que se dividan a la hora de la votación en el recinto será determinante para definir qué proyecto termina aprobándose.

La presidenta del plenario, Carmen Alvarez Rivero, había dicho que la idea era llevar el tema al re-cinto el jueves que viene. Si no lo hacen, el kirchnerismo no descar-ta pedir una sesión especial.

Si la media sanción de Diputados termina convirtiéndose en ley la decisión final la tendrá el Ejecutivo. Milei ya adelantó que no tem**blará la mano para vetar** lo que considere un gasto excesivo. En caso de que el Presidente vete la eventual ley, la oposición buscará su mar los votos para ratificarla.

pressreader Pressreader Pressreader.com +1 604 278 4604

#### ¿Otro golpe? La oposición va contra el **DNU de la SIDE**

El oficialismo quedará nuevamente arrinconado hoy cuando se reúna la bicameral de Trámite Legislativo que, por presión opositora, buscará tratar el decreto de Javier Milei que le asig-nó \$100 mil millones en fondos reservados a la nueva SIDE.

La discusión técnica que va a presentarse tendrá que ver con que al momento de la convocatoria a la reunión, la semana pa sada, ese DNU no había ingresa do al Congreso. Por eso, **no for-ma parte del temario oficial de** la reunión, aunque el pedido de llamar a la comisión era justamente para discutir ese punto

En el listado de decretos a dis cutir figuran tres de Mauricio Macri, 31 de Alberto Fernández y 5 de Milei. Con ese argumen to el oficialismo va a intentar de morar la discusión del DNI I del financiamiento reservado para la SIDE para la semana próxima 'Estaríamos al día con los DNU pendientes de revisar de las ges tiones anteriores", señalan.

Sin embargo, la oposición ejercerá presión. Van a pedir que se incorpore en el temario del día y someterlo a votación. El número para eso, aseguran, está

En el PRO apuntan que espe rarán a ver como se desenvuelve la reunión y algunos consideran que los funcionarios del área de berían ir a explicar en qué utilizarán esos fondos.

Pero los legisladores de Unión por la Patria ya están preparan-do un dictamen de rechazo y como contó Clarín, al menos en Diputados, las bancadas dialo guistas se sumaron al rechazo

La aclaración es válida por que, aunque pertenecen al mis-mo partido, bancadas como la de la UCR no actúa en espejo en tre una cámara y la otra. Los ra-dicales de Diputados sacaron un documento con fuertes críticas al DNU.

Mientras tanto los bloques Encuentro Federal (con Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot a la cabeza) y el de la Coalición Cívica presenta ron provectos para derogarlo. Los argumentos de todos son los mismos. Que con el Congreso funcionando no se da la situa-ción de necesidad y urgencia para decidir estos temas por decre to, y que se está violando la Constitución y la Ley de Admi nistración Financiera, porque le corresponde al Parlamento asignar esos fondos.

Jazmín Bullorini



# La pelea entre Menem y Pichetto hizo caer la sesión de Diputados

Iban a tratarse una serie de provectos impulsados por el Ejecutivo. Pero se esperaba un debate caliente por la escandalosa visita de 6 libertarios a los genocidas presos.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

La pelea entre Martín Menem y Miguel Angel Pichetto hizo caer, por falta de quórum, la sesión convocada en Diputados para tratar un paquete de leyes de seguridad, que envió el Gobierno y que tenía como telón de fondo un caliente de bate sobre controvertida visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a los genocidas detenidos en el pe-nal de Ezeiza y la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. La sesión especial había sido pedi-

da por el oficialismo para tratar 14 proyectos, pero fracasó porque el bloque Encuentro Federal, que preside Pichetto, no bajó al recinto res**tándole quórum** a La Libertad Avanza, que así chocó con su propia realidad de ser un espacio minoritario obligado a negociar con las otras bancadas.

La cuestión de fondo de la caída de la sesión tiene que ver con el in-cumplimiento del oficialismo de los acuerdos que Menem sella con la oposición. Todo comenzó cuando el presidente de la Cámara, por pedido de Karina Milei, dejó a Emilio Monzó sin lugar en la comisión bicameral de Inteligencia para que darse con dos lugares para el oficia-lismo. **Esa decisión puso en crisis** el vínculo con los dialoguistas.

Menem quiso compensar otorgándole alguna otra comisión, pero desde el bloque de Pichetto rechazaron la oferta. A partir de ahí, la relación entre Hacemos y el oficialismo vino en declive. En el último capítulo, Nicolás Massot, otra de las figuras de esa bancada, anunció que iban por la caída del DNU que umenta el presupuesto para la SI-

Esta vez, la diferencia que llevó a Encuentro Federal a no bajar al recinto estuvo centrada en el hecho de que Martín Menem no daba garantías de que se vaya a tratar el escandaloso encuentro de libertarios con un grupo de genocidas, entre los que estaba Alfredo Astiz. Puntualmente, los dialoguistas habían pedido que el tema quede emplazado para un rápido tratamiento en comisión.

Pero al parecer, el riojano no confirmó que eso se fuera a cumplir y, por eso, los diputados de la bancada que preside Pichetto decidieron no bajar al recinto.

Sin el apovo del bloque de Unión por la Patria (UxP), que ya había anticipado que no iba a dar quórum, la sesión no llegó nunca a los 129 diputados que exige el reglamento para sesionar, lo máximo fue 116. En ese escenario, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió esperar unos minutos para alcanzar el quórum, al argumentar que había diputados demorados porque los ascensores de la Cámara no estaban funcionando bien.

Sin embargo, esto fue desestima do por diputados del kirchnerismo, que cuestionaron el temario de la jornada. Tras cumplirse la me dia hora de prórroga, Menem de-bió dar por caída la sesión.

Los bloques llegaron a la reunión previa de Labor Parlamentaria con al menos dos opciones claras para enfrentar el escándalo de los libertarios que fueron a Ezeiza. Una posibilidad era avanzar con el docu mento que había elaborado el oficialismo, que entre sus cuatro pá rrafos, el término más fuerte era que expresaba una "profunda preocupación de la Cámara" por la visita de "un grupo de diputados". La otra propuesta era la conformación de una comisión investigadora pedida desde un principio por los K.

Al recinto bajaron 5 de los 6 di utados que fueron a Ezeiza. La libertaria Lourdes Arrieta, una de las que visitó a los represores, **se sentó** en su banca con un ejemplar del Nunca Más.

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 El País



tal. La Plaza de Mayo, durante la marcha contra el Gobierno. Estuvieron los cegetistas Héctor Daer y Pablo Moyano.

# San Cayetano: piqueteros y la CGT protestaron contra Milei

Marcharon desde Liniers a Plaza de Mayo. La movilización fue menos masiva que en anteriores ediciones. La Cámpora, al final, no llevó columnas.

Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

No fue como la irrupción de 2016 ni tuvo la fuerza que en los años de Mauricio Macri, pero el acto que ayer concretaron los movimientos sociales -con avuda de la CGT y de las dos CTA- alcanzó para reunir a

miles de manifestantes en las inme diaciones de la Plaza de Mayo para protestar contra la política social de avier Milei y pedir por Paz, Pan, Tierra, Techo v Trabajo en el marco de la celebración de San Cayetano. Hubo un crudo diagnóstico social v apelaciones a la unidad opositora Anticipan nuevos reclamos por alimentos en supermercados

El grueso del músculo militante lo aportaron los movimientos so**ciales** agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que conduce el dirigente del Movimiento Evita Alejan dro "Peluca" Gramaio, mano dere cha de Emilio Pérsico en Desarrollo Social hasta diciembre pasado.

izquierda también sumaron volumen y estuvieron presentes en me dio del procesamiento de Eduardo Belliboni, el jefe del Polo Obrero, pero-con la excepción de Silvia Saravia de Libres del Sur- permane cieron leios del escenario montado al pie de la Pirámide de Mayo No hubo menciones explícitas a las causas por corrupción.

La participación de la CGT fue más acotada, pero dos de sus jefes el más dialoguista **Héctor Daer y el más combativo Pablo Moyano-** estuvieron entre la veintena de dirigentes que se sumaron al palco. Los alfiles del gobernador Axel Kicillof también aportaron lo suyo. Los ministros Andrés Larroque y Carlos Bianco estuvieron presentes con sus respectivas agrupaciones.

'Nos están empujando a la peor crisis humanitaria que hayamos vivido en la Argentina. Hay que sostener la unidad para volver a ser gobierno y construir con el centro en el pueblo humilde y trabajador. Frente a este momento tan crítico creemos que esta batalla la vamos a ganar con la fuerza de la unidad, de la solidaridad. Tuvieron que sa lir a explicar por qué tenían comida en los galpones", bramó desde el es-cenario Gramajo, el último orador de la tarde.

Después de la orden judicial, Capital Humano firmó **convenios con** los ministros provinciales para repartir los alimentos, pero 3 tonela-das de yerba-cuya calidad es objetada por las autoridades-siguen en los depósitos ministeriales.

La falta de provisión a comedores y merenderos fue otro de los ejes que reclamaron los dirigentes sociales arriba y abajo del escenario. "Hay un 20% de argentinos que no comen. Es una inmoralidad el nivel de pobreza e indigencia", dijo Juan Grabois . A pesar de algunos claros en la Plaza, entre los referentes de los movimientos socia les había conformidad. Creen que están recuperando su poder de convocatoria, golpeado por el protocolo antipiquetes, la represión oficial y un salario social que no

La Cámpora, que sorprendió al anunciar su presencia por primera vez en una marcha de San Cayetano, al final no tuvo columnas en Plaza de Mayo. "Wado" de Pedro, fue el único que se dejó ver apenas un rato durante la caminata entre Liniers y Plaza de Mayo.

### Los aceiteros siguen de paro y paralizan la agroexportación

El cese de actividades por tiempo indeterminado dispuesto por el gremio de los aceiteros ayer de manera sorpresiva en reclamo por un aumento salarial y en protesta por el impuesto a las ganancias continúa v los puertos agroexportadores de Argentina continúan paralizados.

Los sindicalistas decidieron pa tear el tablero en medio de la nego ciación paritaria que se estaba llevando adelante, inesperadamente, y desde la industria sostienen que este paro nacional "no tiene fundamento gremial", dada la magnitud de los incrementos salariales ofre-

"Ante la ausencia de diálogo de parte de los sindicatos, la industria aceitera vuelve a insistir en la necesidad de que levanten la medida urgentemente v se sienten rápidamente a la mesa de negociación", volvieron a pedir las empresas agroindustriales.

Cabe señalar que los trabajadores aceiteros ya han recibido un in-cremento salarial del 77 por ciento en lo que va de 2024 mientras que la inflación llegó al 79% y "se ha ofrecido un 12 por ciento de aumento ahora y un 5 por ciento en septiembre, lo que lleva a que el sa-lario llegue al 94 por ciento de aumento al mes de septiembre, ga nándole claramente a la inflación". destacaron los industriales

Según dijeron, se trató de un gran esfuerzo ya que "la industria aceite-ra tuvo en 2023 el peor año de su historia sin resignar ni un solo puesto de trabajo". Además, informaron que el 60% de los trabajado res cobra **más de 2,8 millones de pesos por mes.** Dado esta suba, las empresas no ven "razones objetivas" para el paro.■

### Despidos: advertencia de empresarios cristianos

"Los empresarios cristianos queremos recordar que, en pe ríodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar sino, por el contrario, la que se tome cuando no exista ninguna posibilidad de evitarlo y cumpliendo con las exigencias de justi-cia, equidad y caridad", sostuvo la Asociación Cristiana de Diri-gentes de Empresas (Acde).

Se refirió así a la crisis del mercado laboral y los puestos de empleo en riesgo, en un con-texto en el que **más de 600.000 argentinos** dejaron de aportar a la Seguridad Social en el primer semestre del año por cesantías. desvinculaciones o el pase a la informalidad

La entida remarcó también que la "decisión de invertir y crear puestos de trabajo es parte ineludible del servicio al bien común y debe ser favorecida por políticas públicas que, siguiendo el principio de subsidiariedad, favorezcan el desarrollo de la actividad económica privada, promuevan el desa-rrollo de todos los argentinos sin exclusiones y erradiquen de nues-tro suelo y de nuestra historia el flagelo de la pobreza".■

## Francos escuchó los reclamos de un enviado de Kicillof por una deuda

El jefe de Gabinete recibió a Bianco, mano derecha del gobernador. Estiman en la Provincia, \$ 6,3 billones.

Emiliano Russo

erusso@clarin.con

Si bien bien el origen de la convocatoria generó versiones encontradas, el Gobierno escenificó un gesto de distensión con el gobernador Axel Kicillof al recibir a un emisario del gobernador bonaerense y escuchar sus reclamos. Si bien no hubo "definiciones" sobre las demandas de la Provincia por una deuda estimada en unos \$6,3 billones, el Ejecutivo se mostró predispuesto a traspasar obras nacionales a la órbita provincial, como la autonista Presidente Perón.

El jefe de gabinete, **Guillermo Francos**, recibió al ministro de gobierno provincial, **Carlos Bianco**,



Encuentro. Francos con el funcionario de Kicillof, Carlos Bianco.

mano derecha del mandatario bonaerense. De la reunión celebrada en las oficinas del ministerio del Interior también participó el titular del FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana), **Sebastián Pareja**.

Justamente en La Plata aducían que el también armador libertario bonaerense fue el que le hizo de "puente" a Francos para pedir la reunión. En la planta baja de Casa Rosada argumentaban lo contrario, que el encuentro había sido solicitado desde el Palacio de calle 6.

Más allá de estas desavenencias, el tono de la reunión fue cordial. "Nos escucharon", dijeron cerca del gobernador y reiteraron, "no pedimos" la reunión, luego de los fuertes cruces entre Nación y Provincia por la construcción de la planta de GNL de YPF en Río Negro. Tampoco hubo coincidencia en el mecanismo que utilizarán ambas partes para avanzar en el diálogo.

Es que a la salida del encuentro, Bianco destacó que "lo que se decidió es establecer una mesa de trabajo" para atender los reclamos la Gobernación, esto es, las deudas por "los recursos que le corresponden a la Provincia" y hoy retendría Nación. "Expresamos nuestra preocupación por la situación social y económica", abundó y señaló que en los últimos ocho meses se han "cortado las transferencias no automáticas, la obra pública, que

plantee restablecer, y también se hablaron otros temas puntuales de algunos ministerios", detalló.

En el oficialismo, en cambio, remarcaron que no se va a escenificar el diálogo pero que sí que habrá "nuevas vías" de comunicación entre los funcionarios de ambas jurisdicciones. A través de su cuenta de X, Francos dijo que durante el encuentro "resolvimos instrumentar mecanismos para tratar diversos temas pendientes entre la provincia y la Nación. Entre ellos, avanzaremos hacia acuerdos por obras públicas similares a los celebrados con otras 20 provincias".

Bianco aseguró que pretenden "poder continuar la autopista Presidente Perón donde hay que implementar ciertos controles de seguridad que hoy no existen, hay que iluminar, hacer las bajadas y las colectoras. Y pedimos el traspaso del canal Magdalena", al referirse al proyecto de dragado del Río de la Plata para obtener un canal alternativo de navegación que podría beneficiarlos fiscalmente.

Durante el encuentro el representante de Kicillof planteó el frustrado deseo de la Provincia para que se construya la planta de GNL en Bahía Blanca y Francos le contestó que la decisión de implementar la inversión de al menos 30 mil millones de dólares en Río Negro fue por "cuestiones técnicas".





CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 El País

# Moreno, condenado a 3 años de prisión por manipular el Indec

El ex secretario de Comercio K fue sentenciado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y falsedad ideológica.



mercio K. Guillermo Moreno y su abogado K, Alejandro Rúa, en el juicio oral.

#### EL "APAGÓN ESTADÍSTICO" MÁS GRANDE

#### Cómo ocultaba el aumento de la inflación por orden de los Kirchner

Entre 2007 y 2015, el Indec fue víctima del "apagón estadístico" dis-puesto por el kirchnerismo para manipular las estadísticas y pintar una economía diferente a la que enfrentaban los bolsillos. El

Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue el primero en ser toque-teado. Con Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, en el último año del gobierno de Néstor Kirchner y con Alberto Fernández

como jefe de Gabinete, se intervino al organismo. La alteración de las estadísticas se profundizó en las dos presidencias de Cristina Kirchner. En 2011, la oposición el

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno fue condenado este miércoles a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos pú-blicos por manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con el objetivo de falsear los datos de inflación.

Se suma a **otro condena de dos** años contra el dirigente peronista de hace dos años que más taquille ro en los medios del momento en la TV por cable y el streaming. Las condenas complican sus planes

La manipulación del Indec fue uno de los escándalos más grandes del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner quien quería así tapar el verdadero aumento de la inflación. La maniobra perjudicó el histórico prestigio del Indec

Los fiscales federales Diego Luciani v José Ipohorski habían pe dido **cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación** para ejercer cargos públicos para el ex funcionario. Pero el fiscal de instrucción fue Carlos Stornelli quien impulsó el caso casi durante 15 años bajo las presiones K.

Moreno llegó a este juicio acusado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades.

El Tribunal que estuvo integrado por los jueces Néstor Costabel Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Moreno fue defendido por el abogado K Alejandro Rúa

La ex directora del IPC del Indec Beatriz Paglieri recibió la misma condena que Moreno: tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos. Las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas.

La investigación se inició en 2007 por la denuncia formulada por el abogado de la asociación civil sin fines de lucro "Asamblea por los serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta de las circunstancias y el contexto en el que se habría desplazado a la entonces directora del IPC. Graciela Bevacqua. De acuerdo con ello, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de "visitar" esas firmas. Como Bevacqua se habría negado a ello-am parada en el secreto previsto en la ey 17.622 de Estadística y Censo-, Moreno la habría reemplazado por Paglieri. El denunciante también advertía sobre una adulteración v/o manipulación del índice inflacio nario publicado por el Indec en enero de 2007.

A fines del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confir mó la condena a dos años de prisión en suspenso por "amena coactivas" en una asamblea de Papel Prensa, impuesta al ex secreta rio de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner y actual precandidato a presidente por "Principios Valores", Guillermo Moreno. El máximo Tribunal penal federal del país rechazó un planteo de nulidad de la defensa de Moreno contra el veredicto emitido el 5 de julio de 2022 por el Tribunal Oral Federal 8 de la ciudad de Buenos Aires. La de-cisión fue de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con disidencia de la jueza Ana María Figueroa, quien se pronunció por absolver a Moreno. Figueroa era la misma jueza a la que el kirchneris mo busca entregarle una prórroga a través del Congreso para que continúe en funciones pese a haber cumplido con la edad tope para jubilarse. Tiene a cargo decisiones clave en causas que involucran a la vicepresidenta.

Moreno fue condenado por un tribunal oral a dos años de prisión condicional por entrar a la fuerza a una asamblea de accionistas de Papel Prensa.■

### La Corte avaló el decomiso del avión venezolano-iraní

#### Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación **desestimó** ayer un recurso de la empresa venezolana Emtrasur Cargo, relacionado con el secuestro judicial y registro de la aeronave venezolana-con tripulantes de aquel país y de la República Islámica de Irán-que permaneció secuestrado en nuestro país hasta febrero de este año.

En febrero pasado, luego de que la justicia de EE.UU. pidiera su decomiso por su uso para supuestas actividades terroristas con las milicias iraníes, la Justicia lo envió a Washington cumpliendo con un acuerdo de cooperación penal, donde finalmente fue desmante

La dictadura chavista se lo había comprado a la empresa persa Maham Air el Boeing 747-300M, objeto de embargos en Estados Únidos y sin cumplir con las leyes nor-teamericanos. Su tripulación se pudo ir el año pasado tras meses de investigación.

El 11 de agosto de 2022, el Juez Fe-



Titular de la Corte. Rosatti.

deral de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó, a raíz de un exhorto, el secuestro y registro de una aeronave de la empresa Emtrasur, que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El avión de la aerolínea venezolana había llegado a la Argentina en junio de 2022, con tripulantes ve nezolanos e iraníes, sospechados de espionaje.

Contra esa decisión, la empresa interpuso un recurso de apelación y la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó la actuación de primera instancia.

En consecuencia, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en representación de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) plantearon un re-curso de casación que, por mayoría, la Sala I de la Cámara compe

tente lo declaró inadmisible.

La parte interpuso un recurso extraordinario federal que, rechaza-do, derivó en la presentación de un recurso de queja. El caso llegó a la Corte Suprema

de Justicia de la Nación que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maque day Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo, pues el recurso extraor dinario, cuya denegación motivó la queja, no se dirige contra una ntencia definitiva.

El canciller del chavismo de Maduro, Yvan Gil, había publicado en febrero un comunicado diciendo que su país rechazaba "de manera categórica, el robo descarado de la aeronave Boeing 747-300, siglas YV 3531, perteneciente a la Empi sa de Transporte Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.)".■



El hermano menor del ex presidente. Mariano Macri denunció por lavado al grupo empresarial familiar.

# Mariano Macri denunció al grupo SOCMA ante el juez Lijo

El hermano menor de los Macri y socio minoritario afirmó que la empresa cometió maniobras de lavado.

El juez federal Ariel Lijo fue sorteado ayer para investigar una denuncia de Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, contra el grupo Socma por los supuestos delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín se confirmó la recepción de la denuncia por lo que ahora Lijo citará a Mariano Macri a ratificar su denuncia y luego pedirá al fiscal Gerardo Pollicita a que realice, si lo considera, un requerimiento de instrucción. Después de estos pasos procesales, se implementarán una serie de medidas de pruebas pedidas por el denunciante.

En un escrito de 120 páginas Mariano denuncia también a Gianfranco Macri, Florencia Macri y el gerente general del Grupo Socma, Leonardo Maffioli, entre otros, informó Infobae. Mariano Macri y denunció a sus hermanos en otras oportunidades e incluso escribió el libro "Hermano".

La denuncia recayó por sorteo en Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema, unos días después de que el ex presidente Mauricio Macri opinará que el magistrado no reúne las condiciones para llegar al máximo Tribunal.

En su escrito, Mariano dijo que "pese a mi férrea postura de tratar desde mi lugar de **socio minorita**rio de evitar el socavamiento permanente de la sociedad, continúan a la fecha dándose distintos dislates, con hechos concretos, que trascienden lo estrictamente comercial y adquieren un cariz jurídico

Mariano Macri contrató a los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, los mismos que defineden al ex ministro de Planificación Federal K, Julio De Vido, para su denuncia.

El escrito afirmó que "el MEINL

#### EX GOBERNADOR K

#### Otro revés en la Justicia para Urribarri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso del ex gobernador K de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, en una causa en la que se investiga la contratación irregular de software para distintas reparticione públicas de la provincia. En este caso, Urribarri aún no fue conde nado. El ex embajador K en Israel si tiene una condena a 8 años e inhabilitación para ejercer cargos en la causa por el desvío de fondos público para su campaña electoral. En el marco de la causa en la que se investigan negociaciones incompatibles con la función pública, presuntamente efectuadas durante el 2007.

BANK que históricamente fue uno de los principales acreedores de SOCMA, cuyo crédito estaba garantizado con una prenda sobre acciones de control emitidas por Sideco...De manera tal que, si MB ejecutaba la referida prenda, hubiese pasado a revestir la calidad de accionista controlante de Sideco y, en ese caso, SOCMA hubiese quedado como una sociedad sin activos".

Ese "crédito ha servido -v solo eufemísticamente— para 'mani-pular' los balances de SOCMA se gún en cada ejercicio el manag ment de la empresa ha considerado convenía a ciertos intereses que, por supuesto, no eran los de la compañía", agregó la denuncia. Y agrega que "con las sospechas expresadas oportunamente en Asamblea frente a los señores accionistas, integrantes del Directo rio y la Comisión Fiscalizadora de SOCMA, señalé que la deuda co-rriente de USD 4.390.000 denunciada en el Balance del ejercicio 2023 no podría cancelarse según los datos de esos estados contables por lo que el mencionado acreedor estaría en condiciones de ejecutar la prenda que recae sobre el 75% de las acciones de Sideco, principal fuente de ingreso de SOCMA". Así "se consagraría la maniobra de va-ciamiento de SOCMA en beneficio de una institución que obra de 'tes taferro' a favor de algunos accionis tas de SOCMA", dijo.■

El ministro de Defensa derogó varias resoluciones K que buscan "democratizar" esos colegios.

### Petri reimplantó las prácticas de tiro y la disciplina tradicional en los liceos militares

**Daniel Santoro** 

dsantoro@clarin.com

El ministro de Defensa Luis Petri anuló ayer las resoluciones de licichereismo que habían prohibido la instrucción con armas de fuego a los cadetes de primer y segundo año de los liceos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el marco de un programa de "democratización" del primer eslabón de la carrera militar. Incluso, el ex presidente Néstor Kirchner había propuesto la disolución lisa y llana de todos los liceos militares en el marco de su alianaco na la mayoría de los organismos de Derechos Humanos.

A través de la Resolución 795/2024, Petri 'derogó resoluciones que habían introducido cambios que afectaban notoriamente la educación de los Liccos Militares, reduciendo su formación 
military desvirtuando su espíritu fundacional", se informó en un 
comunicado de Defensa.

Defensa informó que "estas instituciones educativas vuelven de esta manera a cumplir con su misión primordial, que es proporcionar una educación integral que combina la formación académica de excelencia con la instrucción militar, inculcando valores cívicos y patrióticos".

Esta resolución "recupera la esencia militar distintiva de estos institutos en el nivel medio, buscando desarrollar habilidades académicas, inculcar disciplina, potenciar la formación física y militar promoviendo el patriotismo y preparando a los jóvenes para la vida democrática". Además, le otorga una mayor autonomía a las Fuerzas Armadas "para definir aspectos como la estructura organizativa de los Liceos y los regimenes internos de los cadetes".

También se cumplirá "con la ley 19.101, recuperando el Estado Militar para los cadetes de los dos últimos años y el régimen disciplinario tradicional en las formaciones los Liceístas, requerido por la nueva política de la Defensa", es decir que egresarán como subtenientes de reserva.

Así Pierri derogó la resolución 255/2020, que firmó el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi que establecía que los cadetes de primero y segundo año de los liceos militares solamente podrán recibir "conocimientos teóricos sobre el uso de armas", mientras que los de tercer año y cursos superiores realizarán prácticas de tiro en simuladores.

En la Argentina existen nueve liceos militares con más de 2.500 cadetes: el Liceo General San Martín (en Villa Ballester), General Paz (Córdoba), Belgrano (Santa Fe), Espejo (Mendoza), Roca (Comodoro Rivadavia) y Aráoz de Lamadrid (Tucumán). Los liceos navales Brown (Vicente López) y Storni (Posadas) y el Liceo Aeronáutico Militar (Funes), que pertenera la Fuerza Aéras Marca Company (Company Company Com



**Liceos.** Jóvenes realizan formaciones en un colegio militar

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 16 El País



# La siembra directa y las agtech que cambiaron el campo, en la Rural

Se inauguró el congreso de Aapresid. Las nuevas técnicas y el rol de la inteligencia artificial. Y la maquinaria con materiales innovadores.

Silvia Naishtat

En el amplio predio de la Rural en Palermo hay un nuevo paisaje a explorar en estos días. Los innovadores del campo salieron de su habitual círculo de referencia y llegaron a la gran ciudad con máquinas. drones, semillas, insumos biológi

cos que están en la frontera tecnológica del mundo.

En eso consiste el congreso de Aapresid (Asociación Argentina de embra Directa), verdadera pione ra de una técnica que regenera el suelo y que ha alcanzado jerarquía global, El Congreso lleva como lema, "**Todo está conectado**", se extiende hasta el viernes y cuenta con la co-organización de la firma

Exponenciar. En la ceremonia inaugural, Marcelo Torres, presidente de Aapresid, planteó la importancia de posicionar a la Argentina como líder en la producción de alimentos y fibras.

Rattan Lal, profesor de la universidad de Ohio, EE.UU, llamó a adop tar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial para produdonde el 33% de los suelos está de

"La agricultura es parte de la solución", enfatizó Manuel Otero, el argentino presidente del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Y mencionó desafíos como las nuevas barreras que denominó **proteccionis**mo verde en obvia referencia a las trabas para ingresar a Europa

En Palermo se ven cientos de jó venes productores que, lejos de desvanecerse ya sea por la sequía de 2023 o los precios de los granos que han caído, van compartiendo ideas y experiencias: un cambio en el modelo de gestión de lo que ya se llama la agricultura 4.0.

Uno de los dispositivos que lla-ma la atención es un cabezal de **fi**bra de carbono ultraliviano que está revolucionando la manera de cosechar el arroz, trigo, cebada y centeno. "Argentina lidera el proceso hacia una agricultura de menor huella de carbono. La siembra directa, el silo bolsa, las pulverizadoras automotrices livianas, son antecedentes de esa agricultura", le dice Ana Fernández Moujan a **Cla**rín. Ana desarrolló ese cabezal de Green Footprint Agricultural Solutions (G-FAS). Permite ahorrar 40% de combustible y una mayor velocidad en la cosecha.

Otra gran novedad es la carinata, el cultivo introducido por la australiana Nuseed. Se trata de una oleaginosa de invierno que se utiliza para la generación de biocombustibles de segunda generación, como los que van en los tanques de los aviones. "Presenta una alternativa clave para diversificar la rotación en los sistemas productivos", describe Luciana Huergo, gerenta de marketing de Nuseed. La empresa ya tiene una **alianza con Bri**tish Petroleum para el biocombus tible de la aviación.

Metalfor llevó una fertilizadora neumática que permite dosificar de acuerdo a cada parcela del lote. explica el ingeniero agrónomo Juan Pablo Rodríguez. Dice que las ventas están animadas por el re greso del crédito. Ricardo Yapur, de Rizobacter, describe el paquete de herbicidas, fungicidas y fertilizantes biológicos que se complementan con semillas de alto rendimiento. En su visión las decisiones de siembra de soia v maíz se están demorando pero vaticina que, si el clima lo permite, habrá finalmente

### Aceiteros: si bajan retenciones llegarían US\$ 5.000 millones más

**Luis Ceriotto** 

lceriotto@clarin.com

Las retenciones a la soja fue uno de los temas principales del encuen-tro Experiencia IDEA que tuvo lugar el último martes, en Rosario Allí se dieron cita tanto empresarios como los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y el secretario de Coordinación de Pro-ducción de la Nación, todos los sectores coincidieron en la necesidad de eliminar o al menos atenuar ese gravamen, que penaliza con una

retención de 33% la exportación de los subproductos de la soja.

"Como productor agropecuario, ería el hombre más feliz del mundo si pudiéramos eliminar las retenciones", dijo Juan Pazo, secretario de Coordinación.

Hombre de confianza del minis-tro Luis Caputo, Pazo optó por poner el acento ese día en la publica-ción del Decreto 697, que eliminó los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca v a las cadenas porcina y láctea. Y que además redujo 25% las retenciones para las producciones de carne bo-

#### Los gobernadores de la Región Centro se sumaron al reclamo.

vina v aviar. "Estas medidas fueron pensadas para **alivianar la carga** y ganar competitividad", dijo.

La exposición del funcionario ante un auditorio de 500 empresa rios en el hotel Ros Tower de Rosario, fue después de que los gobernadores de la Región Centro le hi cieran al Gobierno nacional el pedido de una "agenda productiva", y no

sólo de ajuste fiscal. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sumó a ese reclamo el de la baja de retenciones. "Si sumamos, las retenciones en la Argentina superaron los 40.000 millones de dólares. Imaginen la Región Centro, lo que serían esos 40.000 millones de dólares en manos de nuestros productores: cuánto hubieran sembrado, cuántos proyectos hubiéramos tenido y no tuvimos", dijo el mandatario cordobés. "Por eso nos han visto acompañar al Gobierno nacional con la ley Bases, porque que-remos que le vaya bien. Pero queremos que el RIGI tenga excepciones. Y también el pequeño gesto de bajar las retenciones, para tener una más competitividad".

El mandatario planteó que en el inicio de la gestión de Javier Milei las provincias consiguieron que el Gobierno diera marcha atrás con la aplicación de nuevos impuestos a las exportaciones de las economías regionales. Y reclamó que las retenciones a la soja sean eliminadas lo antes posible.

El broche fue al cierre de la jornada, en el panel dedicado al sector agroindustrial. El titular de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras, señaló que el sector agropecuario local está estancado hace 15 años" y que la producción en el período 2013-2024 "perdió 45.000 millones de dólares (en retenciones) y US\$ 25.000 millones en proyectos". En ese marco, Idígoras aseguró que si el Gobierno decidiera bajar las retenciones a la soja, se generaría un ingreso extra de dólares por **unos** 5.000 millones de dólares a lo largo del segundo semestre.■

Clarínx Z ZURICH



4<sup>ta</sup> edición Docentes que inspiran

Buscamos docentes que dejan huella

¿Sos un docente inspirador?

Postulate ya en:

WWW.DOCENTESQUEINSPIRAN.COM.AR



¡Hay **\$16.000.000** en premios!

Sergio Aguilar - Docente Inspirador 2023

pressreader Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604
PressReader.com +1 604 278 4604

18 El País CLARIN-JUEVES 8 DE AGOSTO DE 202-

#### La marcha de la economía



Más plata. Luis Caputo, ministro de Economía, busca dólares para enfrentar los vencimientos de deuda e intervenir en el mercado cambiario.

# Para Wall Street, el riesgo país alto complica un préstamo de bancos y fondos extranjeros

Es porque hay dudas sobre los activos que se entregarían en garantía. Un banco extranjero habría hecho una propuesta por US\$ 1.000 millones.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

La suba del riesgo país en los últimos meses y las turbulencias en los mercados abrieron un escenario de mayor incertidumbre para la Argentina. Si bien en los últimos días los activos argentinos se recuperaron, en Wall Street hay inversores que observan un escenario más adverso, marcado por la debilidad de los bonos argentinos y una mayor dificultad para conseguir US\$ 3.000 millones a través de un préstamo REPO.

"No me da la sensación de que sea fácil aprobar el riesgo argentino, todo depende cuánto ofrezcan como activos en garantía. No va a ser buen negocio para argentina si sale, pero lo van a vender como un acto mágico. Dudo que paguen una tasa menor al 10% igual", señalaron desde un fondo de inversión en

Nueva York. "No lo veo imposible, pero quizás sea más dificil conseguir cantidad", deslizaron en otro fondo

El Gobierno estaría en conversaciones con Banco Santander sobre un posible préstamo de US\$ 1.000 millones, según informó Bloomberg. La estructura que se negociaría contempla una tasa de interés variable de 550 puntos básicos sobre la tasa SOFR de la Reserva Federal sobre un préstamo con vencimiento en 2027, una comisión de compromiso del 2% y un plazo de 6 meses en el cual se podría disponer de la linea.

Caputo viene negociando un préstamo "puente" de al menos US\$ 3.000 millones desde diciembre con bancos internacionales y fondos de riesgo. En marzo, hubo una seguidilla de reuniones con inversores extranjeros, sin mayores resultados. Y en las últimas semanas el Gobierno lo volvió a poner en

agenda, en medio de tensiones con el FMI para obtener fondos frescos que permitan cubrir la deuda hasta principios 2026.

Javier Milei anunció hace pocas semanas que ya tenía "abrochados" los REPO para cubrir los pagos de capital en 2025 si Argentina no podia volver a los mercados para refinanciarse. Y la semana pasada, según trascendió, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en una reunión con sociedades de bolosa que los vencimientos de capital estaban "garantizados" hasta enero de 2026 mediante un crédito semejante, con bonos como garantía.

El Gobierno intentó llevar calma después de la reacción negativa a la "fase 2" de su plan económico, que incluyó un apretón monetario más duro y la intervención sobre los dólares financieros. La situación, sin embargo, empeoró desde entonces: aunque los bonos en dólares se mantuvieron en US\$ 45 en

promedio, las reservas cayeron y el riesgo país pasó de 1.500 a más de 1.600 puntos (bajó otra vez, ver más aparte), acumulando una suba del 30% desde su mínimo en abril.

Esos niveles de incertidumbre y las dudas sobre una posible reestructuración representan una mayor exigencia para cerrar un REPO. Es que, a cambio de los dólares obtenidos, Argentina debe entregar un colateral o activo en garantía, cuya valor está en discusión. "Cuanto más alto el riesgo país, los bonos valen menos y tenés que entregar más por la misma cantidad de préstamo", señalaron en un banco de Wall Street.

En la city especulan que la operación incluya un canje de letras intransferibles del Banco Central por nuevos Bonares. Pero los bancos solo estarían dispuestos a aceptar títulos en dólares con legislación Nueva York, como los Globales, que vienen con una quita efec-

tiva del 50% en promedio. Así, según estimaciones de mercado, para obtener US\$ 3.000 millones el Gobierno tendra que reunir bonos por entre US\$ 9.000 y US\$ 12.000 millones.

En ese contexto, empezó a circular el rumor de que se evalúan otras alternativas como respaldo, como el BOPREAL, cuya paridad es superior (y la quita del 30%). También se habla en Nueva York de las acciones y bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, algo que en el Ministerio de Economía desmienten. Y, por último, está en la mira el oro, un activo que Caputo comenzó a girar al exterior para obtener rendimientos.

El Banco Central posee reservas en oro por US\$ 4.800 millones. Si bien la entidad no hace comentarios al respecto, un exfuncionario con paso por el BCRA estimó que hubo traslados de lingotes al Bank of England para utilizarlo como garantía. "Al no haber dado detalles ni de Economía ni del Central es probable que el REPO no esté cerrado, mandar el oro a ese banco tiene solo sentido para hacer alguna operación", explicó la fuente.

El Gobierno enfrentará vencimientos con el sector privado por US\$ 4.700 millones en enero próximo. "El Gobierno está negociando con el FMI, pero se da cuenta de que es necesario dar seguridad sobre los pagos de enero, que la expectativa no dependa del Fondo, entonces el REPO quizás no se desembolse, pero es una cobertura en caso de necesidad", señaló Pablo Guidotti, exviceministro de Economía de Carlos Menem. ■

pressreader Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604



Resultados. En el frente de los precios el Gobierno tiene para mostrar resultados.

# La inflación bajó en julio para los privados y el Gobierno celebra

El IPC del mes pasado habría sido el más bajo con Milei. En el oficialismo hablan de una cifra cercana a 3,5%.

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Tras el rebote de la inflación en junio, el comportamiento de los precios habría retomado en julio la tendencia a la desaceleración que tuvo en los primeros cinco meses del año, de forma consecutiva, hasta que se interrumpió en el sexto

El Gobierno y algunos analistas privados anticipan que el Índice de Precios al Consumidor de julio rompió el piso del 4% y estiman que se ubicó cerca del 3,5%, dato que marcaría la menor cifra desde que asumió Javier Milei.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó días atrás que la inflación de julio será la más baja del año, luego de que el Indec registrara un 4,6% en junio. El organismo difundirá el número oficial el 14 de agosto.

El titular de la cartera anticipó el dato en una reunión con Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) la semana pasada, que tuvo lugar en el quinto piso del Palacio de Hacienda, acompañado del titular del Banco Central, Santiago Bausili. En caso de que se ubique en el orden del 3,5%, la inflación del séptimo mes de 2024 sería la más

baja en dos años y medio, desde el 3,9% registrado en enero de 2022.

En ese encuentro, Caputo aventuró que espera un IPC de entre 1% y 0% en septiembre, en línea con el objetivo de convergencia de la inflación con el ritmo de devaluación oficial (crawling peg) del 2% que adelantó Milei en la inauguración de La Rural, al referirse a la baja de la inflación como factor determinante del avance de la segunda fase de su programa económico para levantar el cepo.

Lorenzo Sigaut Gravina, miembro fundador de Equilibra y director de Análisis Macroeconómico de la firma, anticipó que a la consultora le da un 3,5% tanto la inflación general de julio como la inflación núcleo, medición que excluye a los precios regulados y los que varían según la estación.

Para CyT Asesores, la inflación núcleo fue aún más baja, de 2,7%, apenas superior al 2,6% de junio. El incremento general le da más alto, un 4,4%, según su último relevamiento de precios minoristas para la región del Gran Buenos Aires.

Otras consultoras también estiman un número mayor del 3,5%, aunque prevén que volverá a retomarse el sendero descendente. Según Labour Capital & Growth (LCG), julio habría cerrado con un IPC de 3,7% y una inflación núcleo del 3,5%.

En tanto, Fundación Libertad y Progreso (LyP) anticipó un aumento del 3,8% mensual, lo que implica una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de junio.

Para Aldo Abram, director de LyP, "la tendencia a la desaceleración es clara y, en la medida que se siga revirtiendo la depreciación de la moneda gestada en mayo y junio, podemos ver meses con un 2%".

Aclaró que la evolución "dependerá de cómo y cuándo se vayan corigiendo los atrasos de los precios regulados y las tarifas de servicios públicos" y proyectó que "podría profundizarse la merma, por ejemplo, cuando se reduzca el Impuesto País, con la sorpresa de algún mes con 1%".

EcoGo pronostica que la inflación será del 4,1%, pero adelantó que volverá a ceder luego de acelerarse en junio por la incidencia de las tarifas de luz, gas y agua.

La firma que comanda Marina Dal Poggetto explicó que "la caída en la demanda y la actividad continúan manteniendo la inflación núcleo a la baja, afectada por el descenso del consumo a pesar de que timidamente los salarios leganan a la inflación y se recuperan".

### Wall Street y el Merval cierran en rojo; el riesgo país perforó los 1.600 puntos ro correla.

En EE.UU. los principales índices volvieron a caer. Y en Argentina también. Los bonos recuperaron.

No fue otra buena jornada para las bolsas el miércoles. Wall Street cerró en rojo y no pudo mantener las ganancias cosechadas en la sesión del martes ni en el inicio de ayer. El Dow Jones terminó con una caída del 0,60 %, mientras que el S&P 500 cayó 0,77 % y el tecnológico Nasdaq 10.65 %.

Por su parte, el Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída de 0,37 %. En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 0,08 %, hasta las 62.431.074,88 unidades.

Mejor suerte en cambio regis traron los títulos públicos.

Los bonos nominados en dólares volvieron a subir este miércoles, por lo que el riesgo país bajó
con fuerza y perforó los 1.600
puntos básicos por primera vez
en cuatro ruedas. Según un cable
de la agencia Bloomberg el Gobierno estaría en conversaciones
con Banco Santander sobre un
posible préstamo de US\$ 1.000
millones para obtener fondos antes de un vencimiento de deuda
en enero (ver más aparte).

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimordijo aver a la cadena CNBC que sigue creyendo que las probabilidades de un "aterrizaje suave" para la economía estadounidense se sitúan ahora entre el 35 % y el

40 %, lo que hace que, en su opinión, la recesión sea el escenario más probable. El lunes pasado ocurrió una fuerte caída en Nueva York y las bolsas de Asia.

En Buenos Aires, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-4,30 %), Transportadora Gas del Sur (-3,00 %) y Aluar (-2,86 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Transener (2,02 %), Telecom Argentina (2,43 %) y YPF (2,41 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos se recuperaron un 1,5 % promedio en sus cotizaciones en dólares, en tanto que **el índice de riesgo país** de Argentina bajó a 1,574 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió un peso en el estatal Banco Nación en 915,50 pesos para la compra y en 955,50 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista se mantuvo en 936,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el valor del dólar paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a \$1.385 por unidad, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' bajó un 1 %, hasta los 1.327,42 pesos por unidad. El dólar MEP retrocedió un 0,3 %, hasta los 1.331,95 pesos por unidad. ■



Incertidumbre. En Estados Unidos los mercados están volátiles

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 20 El País

#### Principales indicadores











#### NUEVO RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN DE GAS DE PAMPA

Pampa presentó los resultados del segundo trimestre de 2024 y destacó su producción de gas en Vaca Muerta. Su CEO, Gustavo Mariani, afirmó que

obtuvieron nuevos hitos de producción de gas alcanzando un máximo de 16,8 millones de m3/día y un promedio de 14,5 de m3/día, 37% más.

# La apertura de la SUBE desata una pelea por US\$ 50 millones

Se podrá pagar con otros medios. Nación Servicios seguirá administrando y procesando los pagos del transporte. Piden que "se abra la competencia".

#### Ana Clara Pedotti

Casi cuatro meses después de que el vocero presidencial Miguel Adorni anunciara que el Gobierno le quitaría la exclusividad al sistema SUBE como medio de pago, finalmente vio la luz el decreto que abre" el sistema y que permitirá abonar el transporte público con la tarjeta de débito en una primera instancia. La noticia, celebrada en el sector financiero, abre una nue va etapa para los medios de pago en la Argentina e inaugura una **puja** por el negocio de esos pagos

Según datos oficiales por mes se realizan cerca de 400 millones de viajes que son pagados a través del sistema SUBE en todo el país. El sistema está hasta ahora administrado por Nación Servicios y tanto en el Gobierno como en el sector financiero había expectativa porque esta "apertura" devenga también en un desplazamiento de ese organismo de este rol central.

Sin embargo, el documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei, mantiene centralizado el procesamiento de esos pagos en el Banco Nación, que actualmente es la entidad que administra el sistema SUBE mediante esta sub sidiaria. Hoy este ente público privado les cobra a las empresas de transporte un 7% de lo que paga el usuario por pasaje por el procesa miento de ese pago y se esperaba que la apertura a la competencia redundara en comisiones más baias, menores al 2% v abaratar en cierta medida el costo del viaje.

Esta "letra chica" del decreto ge neró cierto desconcierto en el sector financiero, donde varios jugadores ya habían realizado los desarrollos técnicos para salir a compe tir por la provisión de servicio de aquerencia, con las terminales de pagos y el procesamiento de los da-tos de esos viajes. Este no es un punto menor: además del negocio



Competencia. Se podrá pagar con otros medios de pago, pero el procesador sigue siendo el mismo

#### **PARA TENER EN CUENTA**

son los millones de viajes por mes en todo el país que se pagan con la SURF.

que representa cerca de US\$ 50 millones anuales, implica el acceso a los datos de un universo de más de 6 millones de personas en el pa ís que diariamente viajan con la tarjeta SUBE.

Algunos jugadores del sector destacaron que la redacción del de creto deia afuera la posibilidad de competencia y que centraliza este negocio en un solo proveedor, que es quien designará Nación Servicios. Actualmente, esta empresa trabaja con la compañía Global Processing v en el sector temen que esta sea la que monopolice este negocio. Clarín intentó contactarse con esta empresa, pero se abstu-

#### vieron de hacer comentarios.

Fuentes del sector financiero explicaron sobre este punto: "Oue haya un solo administrador para que resuelva subsidios/jurisdiciones/ precios tiene lógica. Pero sería ade cuado que ese administrador (que hoy tiene Sube), no monopolice el negocio adquirente y que cada transportista libremente elija con qué adquirente quiere procesar, o en su defecto, pueda elegir el banco pagador".

Según adelantó la Secretaría de Transporte la implementación de estas nuevas formas de pago **será** progresiva: entre septiembre v oc tubre comenzarán a operar las tarjetas de débito en colectivos del interior. Entre fines de octubre y no viembre se sumarán subtes y algunas lineas de trenes. "Para fin de año tiene que estar todo listo", dijeron fuentes oficiales.

Sin embargo, las mesas de trabajo que se constituyeron en los últi-mos meses, de las que participan tanto la Secretaría de Transporte, los bancos, las billeteras virtuales las procesadoras de pago, represen-tantes del Central y la Secretaría de Comercio, siguen adelante

"Es una excelente noticia que ve níamos esperando, que sin dudas nos permite aprovechar el desarro llo tecnológico y el gran trabajo rea lizado por nuestros bancos en los últimos años para resolver las com plicaciones que tenían millones de personas al momento de viajar. Es por eso que los medios de pago, billeteras virtuales y tarjetas de nu tros bancos va están listos para operar", dijo Claudio Cesario, pre-sidente de ABA. Cesario subrayó "la importancia de una implementación que incorpore la máxima can**tidad de soluciones** a fin de que la Argentina alcance los estándares internacionales y que las autorida-des extiendan el criterio de apertura e interoperabilidad a otros ámbitos, evitando la concentración en la oferta de opciones de cobro y pa-go, algo que dará **transparencia**, seguridad y reducirá costos".■

#### **Daniel Marx** asume como presidente de **Edenor**

Santiago Spaltro

El ex secretario de Finanzas de la Nación y ex negociador de la deuda externa argentina Daniel Marx asumirá el 1 de septiembre como **presidente de la dis-tribuidora eléctrica Edenor**. Reemplaza al inglés Neil Bleasda le, que desde 2008 trabaja con el grupo Manzano - Vila en la eléc trica Edemsa, de Mendoza, don de seguirá con su cargo en el Di-rectorio. Así lo comunicó la emoresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mismo día en que reportó ganancias por \$ 107.580 millones en el primer semestre de 2024 y una renta bilidad operativa de \$82.650 millones, gracias los aumentos de tarifas de casi el 320%.

En ambos casos, la comparación es contra un período de enero-iunio 2023 con resultados negativos, cuando recién se empezaba a salir del congelamiento del margen de distribución que hubo en los años del Gopierno anterior. En la distribuidora, Marx tendrá la misión de salir a colocar en el mercado en los próximos meses una obliación negociable por cerca de 300 millones de dólares para financiar vencimientos de deuda (US\$ 27 millones en noviembre) y el plan de inversione

Además, tendrá a cargo la firma de la Revisión Quinquenal Tarifaria que se negocia con el Ente Regulador de la Electrici-dad (ENRE), y que debería estar listo antes de fin de año.■





































































































































**MITRE** 



























MEDIA PARTNER



















Radio























apoyan Clarín<sup>©</sup> LA NACION

ventas@exponenciar.com.ar | © +54 9 11 5844-2945 troiano@aapresid.org.ar | © +54 341 601-8111

organizan Aapresid EXponenciar

printed and distributed by pressreader PressReader.com +1 604 278 4604
PressReader.com +0 604 278 4604

#### Elecciones presidenciales en Venezuela

# González Urrutia esquiva un arresto y rechaza validar la reelección de Maduro ante la Justicia venezolana

El candidato opositor desoyó una citación de la Corte para "certificar" el triunfo chavista que está sospechado de fraude. Maduro había pedido su detención. Ahora podrían acusarlo de desacato.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia se rehusó ayer a cumplir con una citación de la Suprema Corte de Venezuela a fin de esquivar un seguro arresto, con lo cual evitó además ser obligado a certificar en sede judicial el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro, que la disidencia y la comunidad internacional considera un fraude

Voceros de la oposición estimaban anoche que González Urrutia, el virtual presidente electo en los comicios del domingo 18 de julio, se arriesga ahora a ser acusado de desacato por haber desoído la citación judicial, también extendida a los otros diez postulantes que par-ticiparon de la elección.

En su descargo, que difundió en su cuenta de X, el candidato líder opositor dijo que, si acudía al Tribunal Supremo de Justicia-la Corte venezolana-, hubiera estado en

"absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso" y sostuvo que habría pue en riesgo su libertad y, especialmente, la "voluntad del pueblo ve nezolano expresada el 28 de julio de 2024".

Al mismo tiempo, afirmó que no puede "certificar" los resultados electorales cuando el Consejo Electoral Nacional (CNE), controlado por el chavismo, aún no ha presentado las actas de votación que le reclama la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos, incluso sus aliados más cercanos como Brasil, Colombia y México.

"Insto a las autoridades a recupe rar la sensatez y buscar en diálogo franco cauces que canalicen los planteamientos de cada parte", indicó González Urrutia en su nota. La presidenta del Tribunal Supremo de justicia, la chavista Caryslia Rodríguez, ratificó que la falta de comparecencia del jefe disidente

"acarreará las consecuencias previstas" en la lev, sin precisar cuáles. Todos hablan de desacato y orden de arresto

González, el delfín electoral de la líder inhabilitada María Corina Machado, denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios del 28 de julio. La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas de votación que prueban el triunfo de González Urrutia por ca si 4 millones de votos (67% a 30%). El chavismo desestima la validez de esos documentos y asegura, sin presentar pruebas, que Maduro venció por 1,2 millones de sufragios de diferencia (51% a 42%). La audiencia de ayer en el Tribu-

nal judicial se celebró sin Gonzá-lez Urrutia. Una silla vacía con su nombre fue mostrada en la televi-sión estatal. "Es importante que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación", dijo la presidenta Rodríguez, que ya antes había advertido de "consecuencias" en caso de inasistencia.

Maduro acudió la semana pasada a esa misma sede judicial, asiento del máximo Tribunal del país que es acusado de servir al chavismo, para pedirle a los jueces "certificar" la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. González había faltado a una primera audiencia convocada con todos los candidatos y lo justificó entonces por similares motivos a los de ayer: no validar un proceso que considera ilegal y evitar el riesgo de ser arrestado.

Maduro "ha dicho públicamente (...) que si no comparezco incu-rriré en responsabilidades legales, y que, si comparezco y consigno copias de las actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy condenado por anticipado?", cuestionó en-

El mandatario pidió cárcel para él y Machado y la fiscalía abrió una investigación penal contra ambos por "incitación a la insurrección" después de que pidieran el respaldo a las fuerzas armadas en sus denuncias de fraude electoral. El martes, la cúpula castrense, en un co-municado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ratificó su lealtad a Maduro.

Ayer, un grupo de 29 ex presidentes condenó la investigación de la fiscalía abierta contra Machado y González Urrutia. Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron en una carta que esa acción es "abiertamente inconstitucional".

El denunciado fraude provocó rotestas en toda Venezuela desde el domingo que, hasta ayer, habían dejado al 24 muertos, según un ba lance publicado por organizaciones de derechos humanos.



sión. Algunos de los diez candidatos que participaron de las elecciones en Venezuela formulan declaraciones al término de la sesión en el Tribunal Supremo de Justicia. EFE

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 23

# Argentina reconoció al líder opositor como presidente electo

El viernes, la canciller Mondino dijo que era el triunfador pero luego la Cancillería lo desmintió. González Urrutia es el "ganador indiscutido", afirmó al final el Gobierno.

El Gobierno de Javier Milei reco noció finalmente ayer miér como "ganador indiscutido" de las elecciones en Venezuela al candidato opositor Edmundo González Urrutia, tras las idas y vueltas del último viernes, cuando la canciller Diana Mondino lo ungió como presidente electo y minutos más tarde fue desmentida por el Palacio San Martín

"La República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia", afirmó ayer la cancillería en un comunicado oficial publicado pasadas las 14. En esa misma línea, señaló enseguida que "el pueblo venezola no se expresó mayoritariamente en favor" del candidato opositor a Nicolás Maduro y "la voluntad po-



Figuras. Machado y González Urrutia, en una marcha en Caracas. EFE

pular debe ser respetada".

El Gobierno también condenó "la formulación de cargos penales" tanto contra Edmundo González Urrutia como contra la principal líder de la oposición, María Corina Machado, "así como la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa

Además, reiteró "el llamado a las autoridades venezolanas a respetar las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en lo que atañe a inmunidad e inviolabilidad de las sedes oficiales"

"La Residencia oficial argentina en Caracas continúa sin suministro de energía eléctrica, interrumpido hace más de una semana, y solicita una vez más su pronto restablecimiento", cierra el comunica-

Con el reconocimiento a Gonzá lez Urrutia como ganador, Argentina se suma a Estados Unidos. Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá, que lo habían hecho con

Con mensaies contradictorios, el Gobierno se había pronunciado el viernes sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. Primero, Mondino sostuvo que "sin lugar a duda" González Urrutia era "el le gítimo ganador y Presidente electo", en un mensaje que replicó el propio Javier Milei en redes sociales. Poco después, el Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó a desconocer la victoria de Maduro y señalar que esperaba para "pro nunciarse en forma definitiva", tal como hizo ayer

La canciller Mondino participó

el miércoles pasado de la reunión en la Organización de Estados Americanos (OEA) y votó a favor de la resolución que pedía "transparencia" al régimen de Maduro con los resultados del domingo electoral. Sin embargo, faltó un voto para lograr la mayoría necesaria para que el documento sea aprobado.

Altas fuentes del Gobierno seña laron a **Clarín** que el mensaje de Mondino en X y la decisión de replicarlo de Milei fueron ambos "a título personal" y no revistían "ca rácter oficial" como el comunicado de la Cancillería.

Argentina había sido uno de los primeros países en pronunciarse de manera categórica sobre las múltiples irregularidades que presentaban las elecciones en Venezuela. Sin ir más lejos, Milei salió a hablar de "fraude" durante la noche del domingo, cuando los resultados no aparecían.

Esa reacción inicial del Presidente hizo que desde Caracas le respondieran con vehemencia. Maduro ordenó el cierre de la embajada venezolana en Argentina y la expulsión de los diplomáticos nacionales que estaban en suelo caribe ño. A partir de esa confrontación. la embajada nacional quedó en custodia de Brasil.

El sábado a la madrugada, los diplomáticos llegaron al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Madrid. Tras un viaje de más de un día, que incluyó escalas en Portugal y España, el vuelo que los trajo de regreso a la Argentina arribó cerca de las 03:20 al Aeropuerto de Ezeiza, donde fue ron recibidos por el vicecanciller argentino, Leopoldo Sahores.■

### Boric estimó que hubo fraude y Caracas lo llamó "golpista"

SANTIAGO Y CARACAS. EFE, AFP Y AP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó ayer que no tiene dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "cometer un fraude" al no presentar públicamente las actas de la elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, en las que fue proclamado como ganador. Su comentario fue respondido poco después por la cancillería de Cara-cas, que lo calificó como "pinochetista y golpista".

"No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado co-meter un fraude. Si no, hubiese mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas", dijo Boric en una declaración en el palacio presidencial de La Moneda

El mandatario chileno fue uno

de los primeros gobernantes en poner en duda la transparencia de las elecciones presidenciales de Venezuela. La misma noche de los comicios afirmó que los resultados que dieron el triunfo a Maduro, por un 51,2%, eran "difíciles de creer"

Varios gobiernos desconocen los resultados de esa elección y la oposición venezolana asegura que el triunfador fue el ex diplomático Edmundo González Urrutia. Ayer, Argentina se sumó a Estados Unidos, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá que consideran al líder disidente como el presiden-te electo de Venezuela.

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela" agregó el presidente chileno

El canciller de Venezuela, Yván

Gil, reaccionó inmediatamente. "El señor @GabrielBoric se coloca a la derecha de (Javier) Milei (presidente de Argentina) y del Departamento de Estado de los EEUU, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinoche tista y golpista", escribió en X.

Boric dijo también que en Vene zuela se "están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias'

Según la ONG venezolana de de-rechos humanos Provea, la cifra de muertos en Venezuela en el marco de protestas opositoras contra la reelección de Maduro se elevó el martes a 24. Caracas, por su parte, reportan la muerte de dos militares en protestas la misma noche de la elección.■

### La Policía ya detuvo a 2.229 "terroristas"

CARACAS. ANSA, AFP Y EFE

A los gritos, frente a una multitud desde un balcón del palacio de gobierno, Nicolás Maduro clamó el último lunes: "¡Vamos por ellos!". Ayer, el líder chavista anunció que hay ya 2.229 "terroristas" detenidos por parti-cipar en protestas contra su cuestionada reelección, denun ciada como un fraude.

Entre las fuertes críticas de activistas de derechos humanos, el régimen habilitó una aplicación móvil para gestionar planes sociales y una línea tele-fónica de la Dirección de Contrainteligencia Militar donde se reciben denuncias anónimas.

En un discurso por la TV estatal, Maduro afirmó que los arrestados en la represión de las protestas serán enviados a prisiones especiales. "Las penitenciarías de Tocorón y Tocuvito fueron vaciadas en septiembre y oc tubre del año pasado y equipadas para albergar a terroristas", dijo.

El balance del gobierno reporta dos muertos y 106 heridos entre policías y militares durante las marchas que comenzaron el 28 de julio tras la proclamación sin prue-bas de la reelección de Maduro.

Pero ayer, la ONG de Derechos Humanos Provea rechazó esa cifra de fallecidos y dijo que son al me nos 24 hasta ahora las víctimas fa tales de la represión. Según los testimonios recogidos

por la organización, "los autores de nueve asesinatos" son los temibles "colectivos", las bandas paramilitares chavistas lanzadas a la caza de opositores. Por su parte, la ONG Foro Penal actualizó a 1.152, de los cuales 101 son menores el núme ro de arrestos registrados en las protestas contra el gobierno.■

**El Mundo** 

# El reto de Gaza para identificar a 40.000 muertos en la guerra

Ayer se cumplieron 10 meses del conflicto. Muchos cuerpos no pueden ser identificados. Bajo bombardeos continuos, hasta contarlos es un problema.

GAZA, AGENCE FRANCE PRESSI

#### Youssef Hassouna

La guerra en Gaza cumplió ayer miércoles su décimo mes, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio. En la Franja de Gaza, bombardeada por Israel en forma continua y transformada en un campo de ruinas, contar los muer tos es un reto. ¿Cómo procede el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas para establecer su balance, actualmente de casi 40.000 muertos?

Los cadáveres son identificados por los elementos encontrados en ellos o por un familiar cercan constataron periodistas de AFP que visitaron varias veces los hos pitales. La información personal de los fallecidos se ingresa en una base de datos informatizada del Ministerio de Salud palestino en Gaza, incluidos nombre, sexo, fecha de nacimiento y número de identificación del fallecido.

Cuando los cuerpos no pueden ser identificados, por estar irreconocibles o bien nadie los reclama-ya que a veces familias enteras mueren en un ataque-, los trabajadores sanitarios los registran con un número y la mayor cantidad de información posible. Se recoge cualquier pista, como joyas, relo-jes, teléfonos o marcas de nacimiento, y se las fotografía.

En varios comunicados el Ministerio de Salud de Gaza también explicó el procedimiento seguido para compilar el balance. En los hos-



Traslado. Trabajadores sanitarios transportan un cuerpo luego de un bombardeo en Khan Younis, XINI-

pitales denominados "gubernamentales", bajo la administración del grupo terrorista Hamas, la "información personal y el número de identidad" de cada palestino abati-do durante la guerra se ingresa en la base de datos informatizada del establecimiento tras la llegada del cuerpo o después de su muerte en el caso de los que son ingresados omo heridos. Estos datos se transmiten "diariamente" al registro central del ministerio.

En cuanto a los fallecidos trasladados a hospitales privados, su información personal se consigna en un formulario que se envía "en un plazo de 24 horas" al ministerio para ser integrado en la base de datos central. "El centro de información" se encarga de verificar la información proporcionada por los hospitales "gubernamentales" y privados para "asegurarse de que no contenga duplicados o errores" antes de registrar los nombres en la base de datos

Las autoridades palestinas también invitan a los habitantes de Gaza a reportar la pérdida de un familiar en un sitio Internet del Ministerio de Salud, que utiliza estos datos para sus verificaciones. En el ministerio trabajan funcionarios que dependen tanto de la Autori-dad Palestina, con sede en Ramalá, como de Hamas, el movimiento rival que tomó el poder en Gaza

Una investigación de la ONG Airwars, especializada en el impacto de las guerras en los civiles, analizó cerca de 3.000 nombres de personas abatidas v estableció "una fuerte correlación entre los datos oficiales y lo que los civiles palestinos informan en línea". El estudio se ñala que, con el paso de la guerra. las estadísticas del ministerio "se volvieron menos precisas", estimando que los daños sufridos por el sistema de salud dificultan la tarea. De las 400 computadoras del hospital Nasser, uno de los últimos centros de salud que opera parcialmente en el sur de la Franja, sólo 50 funcionan, explicó el director, Atefal Hut.

Si bien Israel cuestiona regularmente las estadísticas de Hamas que no discriminan los civiles de los combatientes- el ejército y el gobierno del primer ministro Benja mín Netanyahu no cuestionan la magnitud del balance global. En Gaza los servicios de prensa del gobierno estiman que cerca del 70% de los aproximadamente 40.000 muertos son mujeres (alrededor de 11.000) y "niños" (al menos 16.300).

El ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en Israel mató a 1.198 personas, en su mayoría civiles. Un total de 250 israelíes fueron secues-

Los balances diarios publicados por el Ministerio de Salud de Gaza fueron cuestionados, especialmente por el presidente Joe Biden, que dudó de su credibilidad al inicio del conflicto. Sin embargo en marzo mencionó "miles y miles" de civiles muertos, sin pronunciarse más sobre la veracidad de las estadísticas del ministerio, que también contabiliza los heridos. Los balances son citados por la mayoría de las ONGs internacionales y varias encias de la ONU.■

### Sinwar, el nuevo líder de Hamas y un desafío abierto para Israel

#### Julio Algañaraz

A los 62 años, Yahya Sinwar, el más odiado "hombre muerto" de los israelíes que lo buscan hace años para liquidarlo de una vez, ha pasado de ser el líder militar de Hamas (es-condido hace años en los miles de kilómetros de túneles bajo tierra en Gaza), a jefe absoluto del movimiento palestino tras el asesinato en la capital de Irán, de Ismail Haniyeh. Un crimen atribuido por Ha-

Un último, gran desafío a Israel.

que lo considera el autor intelectual y en el campo de batalla de la masacre del 7 de octubre, cuando sus combatientes cruzaron de Gaza a Israel y tomaron por sorpresa a los israelíes, matando a 1200 en el sur israelí y llevándose cautivos a otros 250. Así comenzó la guerra que este miércoles cumple 10 meses, con un saldo de 40 mil palestinos muertos y la destrucción de buena parte de Gaza.

La situación es cada vez más grave porque el conflicto puede convertirse en una guerra regional. Israel, además, confirmó la muerte



del segundo jefe militar en Gaza Mohammed Deif, en un bombardeo en Gaza en julio. Entre los combatientes palestinos, Deif tiene el mismo nivel de carisma de Sinwar y Hamas no ha confirmado su

Desde que se hundió aún más en el misterio cuando comenzó la guerra, Sinwar entró en una completa clandestinidad. Sólo en una ocasión hace tres meses se vio la grabación con un teléfono de la figura de Yahya caminando y parado en un túnel, dirigido por su herma-no Mohamed con una linterna y acompañado por su segunda espo sa y dos pequeños hijos.

El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, dijo que Sinwar continuará las negociaciones sobre el cese del fuego. Pero abrir nuevos contactos parece una muy ardua tarea que pone en más riesgo en la suerte de Yahya Sinwar.

Era el más buscado como jefe mi-litar, pero ahora su papel puede complicarse, del mismo modo que el futuro del conflicto tras el asesinato de Haniyeh en Teherán que se ocupaba de las negociaciones po-

Sinwar fue nombrado por "consenso popular", dijo el representan-te de Hamas en Irán, Jaled Addoumi, aludiendo a la voluntad común de todas las facciones.

El vocero de Hamas señaló que la voluntad de todos los líderes no se ha requebrado y "sigue siendo firme en el campo de batalla y en la política". Dijo que Sinwar es "la persona que rige hoy como la que dirigió los combates durante más de 305 días". Pero lo que viene no será nada fácil.

pressreader Printed and DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 25

# A 90 días del comicio, la batalla por la Casa Blanca entra en su etapa decisiva

La campaña es inédita tras el abandono de Joe Biden. Los sondeos benefician ahora a la demócrata Kamala Harris. Pero Trump aún puede mejorar su mensaje y avanzar.

#### WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

Con un candidato que fue atacado a balazos y otro que se bajó de la contienda en medio de rumores sobre su capacidad para gobernar. una de las campañas más dramáticas de la historia de los Estados Unidos ingresa en su tramo más ca-liente. A 90 días de las cruciales elecciones del 5 de noviembre, republicanos y demócratas afilan sus estrategias para una batalla ajusta da que amenaza con ser cada día más feroz, con ataques personales y disputas por regiones clave, mientras el mundo está a la expec-tativa por saber quién liderará la primera potencia del planeta.

Culminaron las formalidades necesarias: Donald Trump y su vice JD Vance son los candidatos republicanos, mientras que ya quedó firme la fórmula demócrata con Kamala Harris y su recién designa-do vice, Tim Walz.

Es extraordinario que a menos de tres meses de las presidenciales recién se sepa quién se enfrenta con quién. Pero ahora que está todo sobre la mesa: ¿Qué puede pasar? ¿Qué estrategia usarán? ¿Qué chances tienen para ganar? La renuncia de Biden cambió ra-

dicalmente el panorama. Con Ha-

rris a la cabeza, primera candidata negra e indio estadounidense, los demócratas parecieron revivir con una dosis desbordante de energía, donaciones y un renovado entusiasmo entre las mujeres, los jóvenes y los afroamericanos

Y la elección del gobernador de Minnesota Walz, un hombre nacido en un pueblo rural, maestro y entrenador de fútbol americano y ex militar, que le gusta cazar y pescar, le sumó gran atractivo para el

#### Será una campaña polémica, con ataques agresivos.

electorado masculino blanco y rural que suele votar por Trump. Walz ganó popularidad los últimos días al calificar a Trump y Vance como "raros", porque se retratan como hombres que entienden a los trabajadores cuando son millonarios educados en colegios de élite.

Los republicanos sintieron el shock. Están desorientados y no sa-ben cómo frenar la marea demócrata en las encuestas. Ayer, un pro-medio de sondeos de **RealClearPo**litics mostró a Harris un punto por delante de Trump en todo el país, mientras que acortó la distancia en

Estados fundamentales donde los demócratas iban muy por debajo como Pennsylvania (Trump la supera por 1,8%), Wisconsin (empate técnico) y Michigan (gana Harris por 2 puntos). Zachary Peskowitz, profesor de

Ciencias Políticas de Emory Uni-versity, dijo a **Clarín** que "las campañas probablemente centrarán sus dólares y las visitas de los candidatos en Wisconsin, Pennsylvania v Michigan, Estos son tres Estados que la fórmula Harris-Walz debe ganar ya que Trump puede ca-si con certeza asegurar la presidencia triunfando en uno de ellos".

¿Pero cómo intentan reposicio narse los republicanos ante el vance demócrata? Los estrategas del partido aconsejan a Trump apuntar a Harris por la economía o por su inconsistencia sobre algunos temas de su pasado como fiscal. Pero el magnate cayó en atacarla por su carácter (la llama "loca" y "tonta"), por su género y por su as cendencia negra

Claramente ese estilo agresivo tan propio del magnate puede en-cantar a sus bases fervorosas, pero no seduce al electorado moderado e independiente. "Al final, el núcleo de esta elección tiene que ver con los problemas económicos. Cada que no se habla de eso, se pier-



Euforia. El gobernador Walz, compañero de fórmula de Harris. A

de la oportunidad de atraer a los votantes independientes", dijo el encuestador David Winston

¿Y qué se espera a partir de ahora? "Será una campaña polémica, con ataques negativos de Trump y Vance más que de los candidatos demócratas", dijo a **Clarín** Paul Beck, profesor de Ohio State University y experto en campañas po-líticas. "La estrategia demócrata pasará por retratar a los republicanos como 'raros'. En cambio, los republicanos buscarán mostrar a la fórmula demócrata como ultraliberal", vaticinó

La designación de Walz ofrece a los republicanos una oportunidad para unificar un mensaje que hoy parece caótico y disperso. Y esto ya se ve en estas horas. Si bien durante su gestión en el Congreso Walz ha adoptado políticas moderadas. en su mandato como gobernador promovió medidas favorables al derecho al aborto, a la inclusión de la comunidad LGTBQ y a la provisión de alimentos en las escuelas, entre otras políticas progresistas que no son bien vistas por los republicanos. "Es un hombre muy de izquierda, prácticamente igual que Bernie Sanders", atacó Trump este miércoles

Del 19 al 22 de agosto, los demócratas se reunirán en su conven-ción partidaria en Chicago. Luego está programado un debate para el 10 de septiembre –pautado entre Biden y Trump en la cadena ABCque Harris aceptó gustosa pero que ahora el magnate busca reemplazarlo con otro en la más conservadora Fox News. ■

### El huracán Debby arrastró paquetes de cocaína a una playa

#### THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL Isahella Kwai

Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Debby han derribado árboles, sumergido calles y empapado barrios de Florida esta semana. El ciclón también arrastró un tipo inesperado de escombros a una playa: blo-ques de cocaína valorados en cerca de un millón de dólares.

Debby, que tocó tierra como huracán de categoría l con vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora, arrojó 25 paquetes de



Droga. Son 25 paquetes valuados en un millón de dólares. NYTIMES

cocaína a una playa de Florida, se gún Samuel Briggs II, agente jefe en funciones de la Patrulla Fronte-riza de EE.UU. en Miami.

Las drogas fueron descubiertas por un "buen samaritano", quien alertó a las autoridades, dijo Briggs en una publicación en redes socia les. La Patrulla Fronteriza de EE.UU. incautó la droga, añadió.

Los bloques de cocaína, que pe-saban alrededor de 31 kilos en total, parecían estar envueltos en plástico y marcados con un símbolo rojo y negro, según las fotos com-partidas por Briggs. Su valor en la calle es de más de un millón de dólares. No estaba claro si habían llegado a la costa en el agua o si habían sido arrastradas por el viento.

Los estupefacientes aparecieron en Islamorada, un pueblo del condado de Monroe, según Jeffrey Quiñones, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. Las drogas fueron puestas bajo custodia de la agencia, precisó Quiñones en un correo electrónico el martes. Se negó a

proporcionar más detalles. No es la primera vez que aparecen paquetes de droga en las costas de Florida. En 2019, la policía de Cocoa Beach advirtió al público que tuviera cuidado después de que una bolsa de lona rellena con 15 kilogramos de cocaína en polvo fuera arrastrada por la corriente durante el huracán Dorian, según Florida Today. Poco después, se encontró otro kilo de cocaína en una playa de Melbourne. Y en 1996, decenas de paquetes de cocaína que habían sido arrojados o tirados por contrabandistas también lle garon a la orilla de dos playas.

**El Mundo** 

# Ucrania ataca con tanques y tropas dentro de territorio ruso

Según Moscú y analistas independientes, es en la zona de Kursk. Son 300 soldados y una decena de blindados. Putin denunció una "provocación".

En un hecho que sorprendió a Moscú, las fuerzas de Úcrania se guían aver penetrando con tropas tanques y vehículos blindados en territorio ruso con una incursión lanzada la víspera en Kursk, la región fronteriza, donde cinco civiles murieron y otros miles fueron evacuados debido a los combates y bombardeos. El episodio fue informado por los militares rusos y analistas independientes, pese al silencio total de Kiev.

Según Moscú, las fuerzas ucranianas penetraron el martes en la región con unos 300 soldados, una decena de tanques y alrededor de otros veinte vehículos blindados El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció una "provocación a gran escala" y afirmó que "el régimen de Kiev" está "disparando indiscriminadamente con diversos tipos de armas, incluidos cohetes, contra edificios civiles, viviendas y ambu-

El Ministerio ruso de Defensa aseguró que "la operación de des-trucción de formaciones del ejército ucraniano continúa", más de 24 horas después del inicio de la incursión. Los enfrentamientos continuaron "durante la noche" en las zonas "inmediatamente adyacen-tes a la frontera", añadió.

El ministerio aseguró en Tele-gram que los soldados rusos "impidieron al enemigo avanzar en profundidad en el territorio ruso",

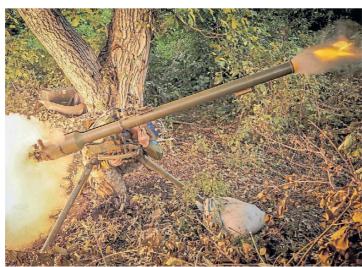

tes. Un soldado ucraniano lanza un mortero en la zona de Kursk, en la frontera occidental rusa.

#### La incursión empezó el martes y ayer ĥabía fuertes combates.

los soldados ucranianos conquis taron terreno durante la operación.

Las autoridades ucranianas guar dan un silencio casi total sobre la situación en Kursk y varios altos cargos preguntados por AFP se ne garon a hacer comentarios. Serguéi Zgurets, experto militar ucraniano, consideró que el ejército ucraniano parece intentar desviar a las fuerzas rusas de otros sectores del frente, donde llevan varios meses presionando.

La geografía de esta zona de Rusia permite "llevar a cabo de mane ra eficaz este tipo de acciones di-

suasorias contra el enemigo con un dispositivo reducido, y esto es probablemente lo que está haciendo el ejército ucraniano", afirmó a

Según la cadena de Telegram **Rybar**, con millones de seguidores y cercana al ejército ruso, las tropas ucranianas tomaron tres aldeas en la región de Kursk.

Una fuente de los servicios de s

guridad ucranianos (SBU) declaró que un pequeño dron destruyó en pleno vuelo un helicóptero ruso Mi-28, un hecho "sin precedentes

en la historia de la guerra". Varios miles de personas evacua ron la zona debido a los combates y a bombardeos, que dejaron al me nos cinco muertos y 28 heridos civiles, indicaron las autoridades lo cales. Según el Ministerio ruso de Salud, al menos 13 personas-incluidos tres menores-fueron hospitalizadas en la región tras bombardeos ucranianos.

Otras dos regiones rusas fronte rizas con Ucrania, Voronezh v Bélgorod, también fueron blanco este miércoles de ataques con drones ucranianos contra edificios residenciales, según dijeron las autoridades locales.

"Dos drones atacaron un edificio" en Chebekino, en Bélgorod, rompiendo las ventanas de un apartamento y provocando un incendio en otro, escribió en Telegram el gobernador Viacheslav Gladkov, según el cual "nadie resul-tó herido". En Voronezh, la capital de la re-

gión homónima, los restos de dos drones derribados por la defensa antiaérea rusa dañaron la fachada de un edificio y destrozaron las ventanas de varios apartamentos en otro, explicó su gobernador Ale ander Gusev.

Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022 se produjeron varias incursiones en Rusia de combatientes procedentes de Ucrania. El ejército ruso afirmó haberlas epelido cada vez, pero algunas de ellas lo obligaron a recurrir a artillería y aviación, como en el caso de la incursión del martes.

Esta operación se produce en plena lucha de las fuerzas de Kiev, faltas de municiones y nuevos re-clutas, por contener el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania en los últimos meses. En mayo, Rusia lanzó una ofensiva terrestre en la región fronteriza de Járkov y tomó varias localidades

### Puigdemont, el líder separatista catalán, dijo que vuelve a España

Carles Puidgemont, el ex líder catalán que huyó de España tras or-ganizar un referendo independentista en Cataluña en 2017, anunció que planea volver a su país hoy jueves, a pesar de la posibilidad de ser arrestado.

Puigdemont, de 61 años, que huyó a Bélgica tras el rápido colapso del referendo secesionista, dijo ayer que asistiría a un evento organizado por su partido político Junts per Catalunya cerca de la sede del Parlamento en Barcelona,

horas antes de que un nuevo gobierno regional asuma el cargo

Puigdemont no dijo cuándo o cómo llegara a España. Es probable que el evento político en Barcelona reúna a muchos de sus simpa-tizantes. Los Mossos D'Esquadra, que es la policía regional de esta acaudalada región española, dijeron que pretenden obedecer las órdenes judiciales de arrestar a Puig-

demont si es que regresa. En su anuncio publicado en You-Tube, Puigdemont reconoció que "no puede asistir libremente" a la sesión parlamentaria programada



Fugado. Carles Puigdemont

y acusó a las autoridades de "una larga persecución" debido al malogrado intento de ruptura. "Este de-safío debe ser respondido y confrontado", dijo

Es probable que el regreso de Puigdemont genere una renovada atención política hacia el candente tema de la independencia catala-na. El fallido intento de secesión desató una prolongada crisis constitucional en España.

Puigdemont y sus simpatizan-tes han asumido desde hace tiempo una postura contenciosa, y a veces provocativa, hacia las autoridades centrales de España, especialmente, contra el gobierno, con sede en Madrid.

El regreso del ex líder catalán amenazó con complicar un acuer-do alcanzado tras meses de permanecer en punto muerto entre el Partido Socialista Catalán (PSC) de Salvador Illa y el otro principal partido separatista e izquierdista, Esquerra Republicana de Catalunya

El acuerdo garantizó el apoyo mínimo en el Parlamento catalán para que Illa se convierta en el próximo presidente regional en un de-bate de investidura hoy jueves.

Un contencioso proyecto de ley de amnistía, elaborado por el gobierno de coalición español para sostener la reelección del socialista Pedro Sánchez, podría absolver a Puidgemont y a cientos de simpatizantes más de la independencia catalana de todo delito en el referendo ilegal de 2017. Sin embargo, el proyecto de ley, aprobado por el Parlamento este año, está siendo objetado por el Tribunal Supremo de España.■

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 27

## Taylor Swift canceló tres conciertos en Viena por temor a un ataque yihadista

Detuvieron a dos terroristas, uno recién convertido a la banda ISIS. La Policía secuestró "sustancias químicas".

VIENA. EFE, AFP Y AP

La superestrella estadounidense Taylor Swift canceló ayer sus tres conciertos previstos en el estadio Ernst Happel de Viena tras la detención de dos presuntos terroristas yihadistas que planeaban atentar durante su especificação

tar durante su espectáculo.

"Ante la confirmación de un ataque terrorista planeado para el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los tres espectáculos previstos por la seguridad de todos", explicó en una nota el equipo de Barracuda Music, su organizador.

La cancelación fue precedida por una operación antiterrorista llevada a cabo ayer en Austria, en la que se arrestó a un ciudadano local de



Preparativos. Una imagen del estadio Ernst Happel, en Austria

19 años en la ciudad de Ternitz, a unos 65 kilómetros al suroeste de Viena, y a un segundo detenido en la capital. El canciller federal de Austria, Karl Nehammer, explicó en redes sociales que "la situación en torno al atentado terrorista supuestamente planeado en Viena era muy grave".

"Vivimos en una época en la que se utilizan medios violentos para atacar nuestro modo de vida occidental. El terrorismo islamista amenaza la seguridad y la libertad en muchos países occidentales, precisamente por eso no renunciaremos a nuestros valores", indicó. La investigación sigue y habría más sospechosos a los que se están buscando, reportó la agencia de noticias austríaca APA.

El director general de Seguridad Pública de Austria, Franz Ruf, informó que se habían secuestrado varios elementos, entre ellos "sustancias químicas", encontrados en el domicilio del detenido en Ternitz para atentar en los conciertos de Swift.

Las autoridades informaron de la radicalización del joven, que en julio juró lealtad al actual líder de la banda terrorista ISIS, virtualmente disuelta.

Aunque durante la conferencia de prensa avanzaron el despliegue de un operativo especial para garantizar la seguridad del evento, el director de la Policía estatal de Viena, Gerhard Pürstl, subrayó que seguían en alerta por la amenaza.

El estadio Ernst Happel iba a recibir del 8 al 10 de agosto a unos 170.000 asistentes al "Eras Tour", para el que las entradas estaban agotadas. En noviembre de 2020, Viena fue objetivo de un atentado terrorista que se cobró la vida de cuatro personas. En diciembre pasado, las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de planear un ataque en la catedral de San Esteban, en el centro de la ciudad.

En los grupos oficiales de WhatsApp de los "Swifties"-como se conoce a los fans de Swift-empezó a cundir el pánico tras la noticia y los administradores se encontraron con miles de mensajes.

La cantante de 34 años tenía previsto actuar a partir de hoy en Viena. Su gira europea "Eras" comenzó en mayo en París. Después de Francia, la artista se desplazó a Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania y Portugal, con gran impacto para la economía de cada país. Este tour, el sexto de la artista, comenzó en marzo de 2023 en EE.UU. Ese año, se convirtió en la primera de la historia en recaudar más de US\$ 1.000 millones en entradas. En Austria, se esperaban unos beneficios económicos de unos 100 millones de euros. ■

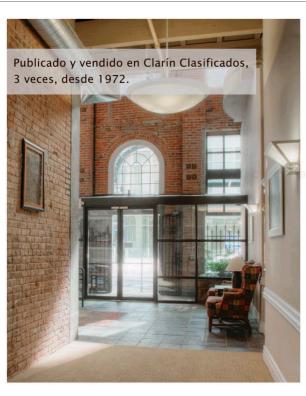

EL VALOR DE LA PALABRA.

miro.correia.martins@gmail.com



pressreader Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

### **Opinión**

### Lecciones, reflexiones y esquirlas de la violencia de los '70, medio siglo después

TRIBUNA

**Miguel Espejo** Escritor y periodista

a guerra es la madre de todas las cosas" sentenció Heráclito dos milenios y medio antes de que Carlos Marx diagnosticara que "la violencia es la partera de la historia". Los vínculos entre política y violencia se pierden en la noche de los tiempos y teorías provenientes de diferentes campos han intentado elucidar la persistencia de este fe-

Sin embargo, no es tratando de elevarme al nivel de la teoría que deseo hablar de esta problemática, sino desde una perspectiva más íntima. Al terminar de leer el excelente y bello libro de Sergio Bufano, La balada de los muertos (Prometeo, 2024) no pude evitar efectuar una evocación de todo lo que habíamos vivido aquellos que estuvimos atravesados por el periodo de violencia política de los 70' que, todavía hoy, la sociedad argentina no termina de procesar. El reciente asesinato de Susana Montoya, en Córdoba, pareciera ser su última secuela. Como la visita de un grupo de diputados libertarios a represores condenados por la Justicia, una de ellas aduciendo que

por su edad ignoraba esa historia. Bufano nos había dado ya, en *Apuntes* de un hereje (2022), las memorias de su participación en la "lucha revolucionaria", con una inusual mirada autocrítica: pero, en este volumen convoca los variados géneros de la literatura, de la poesía al relato, donde tampoco la reflexión sobre lo ocurrido está ausente. El autor, así, asume el desafío de revelarnos el vértigo de la violencia. donde víctimas v victimarios se confunden en una dimensión trágica.

Justamente, es el reconocimiento de la tragedia, con lo de ineluctable que ella posee, lo que le permite al autor to mar distancia de la versión edulcorada según la cual el terrorismo de Estado habría surgido mágicamente, a partir de la feroz dictadura de 1976, para liquidar a 30.000 inocentes.

"Sí, esparcí sangre-dice uno de los protagonistas, Daniel Farías-. Convertí a hombres en espectros y proclamé orgulloso mi sentencia. [...] Nadie sabe dónde estoy, dónde yazgo. Tampoco yo, porque antes me cegaron. No me quejo, conocía el cos-

Uno de los principales factores por los cuales nuestra sociedad no logra estar en paz con la violencia política que la ha atravesado desde su nacimiento es que hemos sido incapaces de establecer un mínimo principio de corresponsabilidad. Desde todos los sectores se sitúa la responsabilidad en el otro campo, el cual deviene, en consecuencia, el autor excluyente de la

#### El lenguaje poético le señala al ser humano que es posible transitar otros caminos que los del enfrentamiento.

Dos pequeñas anécdotas quizás ilustren mejor esta vocación por lo unidimensio-nal. Hace algunos años, un antiguo com-pañero mío del Liceo Militar General Paz argüía que el feroz bombardeo sobre Pla za de Mayo, sobre civiles inocentes (un ómnibus lleno de niños entre ellos), en junio de 1955, **había sido necesario para de-poner a Perón**. Este profesor de Ciencias Políticas posiblemente ignoraba que vo sabía que su padre había sido uno de los pilotos responsables del bombardeo.

A su vez, Luis Fucks, "Darío", quien aca ba de fallecer, compañero mío de la llama-da "Columna Norte" en el lejano 1973, a raíz de la publicación de su libro Crónicas de la Patrulla perdida. Amor, deseo, revo-lución y muerte en los 70 (3Banderas editores / editorial Jirones, 2021), sostuvo textualmente: "La violencia no empezó con los Montoneros en los 70, la empezaron ellos en el 55, cuando bombardearon la

Plaza". La lógica de que un crimen permite la justificación de otro crimen es un procedimiento de alta peligrosidad, como se puede comprobarlo en Gaza.

La mirada socio-política sobre los acontecimientos que luego configuran la historia deja poco espacio para las sub-jetividades. Sin embargo, Bufano logra entremezclar la elegía, la intimidad in-transferible de la lírica, con lapidarias reflexiones: "La vida desdichada de los protagonistas recorre una época sin épica, un exiguo periodo histórico en donde el calvario fue el principal protagonista". Un calvario que presupone la acción. Muchos de nosotros hubiéramos adherido, sin reticencias, al verso de Goethe en su Fausto: "En el principio fue la acción"

La exitosa resolución de una "poética del horror" es un desafío del que pocas veces se sale victorioso. La célebre frase de Adorno, según la cual era imposible escribir después de Auschwitz, fue des-mentida en los hechos por Paul Celan, uno de los mayores poetas de la lengua alemana, quien había perdido a sus padres en uno de los campos y que con su brillante poema "Fuga de la muerte" había logrado ir más allá del horror de los acontecimientos. El escritor argentino ha seguido los pasos de ese terrible sen-

Si como sociedad queremos construir en el país un camino democrático y de paz, deberíamos comenzar a admitir que nuestra historia ha sido, siempre, mucho más violenta de lo que su sector 'ilustrado" estuvo dispuesto a recono

No olvidar nunca **que la violencia es** tá siempre precedida por la palabra, de tal manera que el lenguaje poético, aun cuando sufra de impotencia, le señala al ser humano que es posible transitar otros caminos que los del enfrentamiento y la violencia. Sergio Bufano, a su vez, nos recuerda que, aun mirando de frente el horror, es factible elaborar con otras herramientas el modo de habitar la tierra.

#### **MIRADAS**

Luis Vinker

lvinker@clarin.com

#### Naranjo en flor

Hace ocho décadas, exactamente, "Naranjo en flor" irrumpió en la esce-na tanguera. Homero Expósito escribió los versos casi de adolescente, una década antes, luego su hermano Virgilio los musicalizó y la canción-que poco tenía que ver con las tradiciones temáticas del tango- se convirtió en un clásico. Y aquello de "Primero hay que saber sufrir / después amar, des-pués partir" es un lema hasta nuestros días en todos los órdenes. Ni barrios, ni compadritos, ni conventillos ni temáticas orilleras. "Naranjo en flor" refiere a un amor difuso en el tono de la excelsa poesía de Espósito, un hombre cultivado en Rimbaud, André Breton, Paul Eluard, Lo definió nuestro inolvidable especialista Jorge Göttling: "En confrontación con los currículums de la mayoría de sus pares, Homero soportaba estudios aca-démicos avanzados, recorría con seguridad el latín y el griego y recordaba a veces, sin intención de alarde, lo mucho que había aprendido con Angel Battistessa, Guillermo De la Torre y Amado Alonso. Como una prueba más de su inteligencia, jamás creyó ser el depositario del saber. Hasta se diría que lo esterilizó, para poder converger en lo que fue: un importantísimo e insoslayable poeta popular. Sin dudas, la popularidad de la obra de Homero Expósito, en los últimos años, se ha disparado en proporción geométrica. El autor integra todos los repertorios de jóvenes músicos y cantantes. Las generaciones nuevas lo han redescubierto y lo frecuentan. Claro, primero hay que saber sufrir Después, partir". "Naranjo en flor" representaba

una innovación estilística en el tango y durante 1944 fue grabado por tres orquestas. Primero, la de Pedro Laurenz con la voz de Jorge Linares, poco después Enrique Rodríguez con Armando Moreno en canto y, en no viembre, el espaldarazo que significó la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Floreal Ruiz. La obra de los hermanos Expósito mantuvo su vigencia pero todos reconocen la versión de Roberto Goyeneche, grabada en 1973 con la orquesta de Atilio Stampone. como la más lograda y conmovedora: Roberto Goyeneche con la orquesta de Atilio Stampone.

Más allá de gustos, lo cierto es que las versiones de las últimas décadas, algunas exclusivas del tango v otras de variados géneros, revelan la inserción popular de la canción. La interpretaron Dyango y Cacho Casta ña, Calamaro y Baglietto, Susana Rinaldi y NTVG, Rubén Juárez y Lavié. Inclusive el propio Virgilio Espósito se animó a debutar como cantante a principios de los 90 y a ofrecer su propia versión.■

EL NIÑO RODRÍGUEZ







CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 **Opinión** 29

### Emergencia de aprendizaje

DEBATE

Manuel Álvarez-Trongé Presidente de EDUCAR 2050

"Una de las grandes equivocaciones es juzgar programas y políticas por sus intenciones más que por sus resultados" Milton Friedman (Capitalismo y Libertad)

ace más de 20 años que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes en Argentina **no aprende a leer** y a escribir ni logra alcanzar los niveles mínimos en Matemática y Ciencia. Pese a los distintos esfuerzos de docentes, familias y autoridades, los resultados de las evaluaciones nacionales, regionales e internacionales nos indican, con total claridad, que más del 50% de los estudiantes de Primaria y Secundaria no aprende

Esto es un dato gravísimo para el futuro del país. Las cifras son escalofriantes: **según** la prueba nacional Aprender 2022, el 82,4% de los alumnos y alumnas que cursan el último año de Secundaria, no reúnen los conocimientos mínimos en Matemática. Según la UNESCO, ERCE 2019, el 63.7% de los niños y niñas de tercer grado de Primaria se ubicó en los niveles más bajos de comprensión lec-tora (y esta situación se deteriora en sexto grado, donde el porcentaje se eleva al 68,1%). Según los datos históricos de la OCDE

(pruebas PISA) que evalúa a adolescentes de 15 años en el mundo, nuestro país registra el doloroso resultado de no lograr mejoras desde el año 2000 (en aquel año, el 50% de los jóvenes no comprendía lo que leía y 22 años más tarde este número **se eleva al 54,5%**, y en Ciencias alcanza al 53.9% de los estudian tes en el nivel mínimo de aprendizaje).

Lo que resulta más grave aún es que estos datos se dan en el marco de una altísima tasa de jóvenes que quedan fuera de la escuela obligatoria y no finaliza sus estudios a tiempo (más del 50%), y que los resultados según nivel socioeconómico (NSE) muestran que

la educación argentina no iguala, sino que, por el contrario, amplía extremadamente la desigualdad entre el NSE alto y bajo, demostrando en los hechos **el grave incumplimiento de las** obligaciones de calidad y equidad educativa de nuestra Ley de Educación Nacional.

¿Qué supone este estado de situación? Pues que nuestro país está en estado de emergencia de aprendizajes, entendiendo por "emergencia" lo que dice el Diccionario (RAE): una "situación de peligro o desastre que requiere de una acción inmediata". En este triste escenario, hay tres aspectos, entre muchos otros, que pueden ayudar a reflexionar si realmente existe interés en mejorar la educación argentina:

1) Para superar esta emergencia los argentinos todos debemos comprender, con franqueza, lo que significa para el país. En nuestro país esto no parecería suceder. No exigimos un cambio edu-cativo. Hace más de dos décadas que, salvo ex-

cepciones heroicas, se siguen haciendo las mismas cosas para obtener resultados distintos, que son, en la práctica, esfuerzos desarticulados, con acciones parciales, muchas veces desfinanciadas y sin una decisión de estrategia política.

Mientras esto sucede, países vecinos, como Chile, Uruguay, México, Perú, Brasil (y por su-puesto también de otras latitudes) han mejorado sus aprendizajes y han superado nuestros logros de antaño, demostrando que la mejora es posible. Esto debería despabilar a la socie-dad para exigir a las autoridades nacionales y provinciales (al Poder Ejecutivo y Legislativo de todas las jurisdicciones, y hasta un alerta para el Poder Judicial) que este tema es urgente y que **requiere un plan de acción integral que** se fundamente en evidencia rigurosa (este punto es central), que prevea monitoreo pe riódico y evaluación constante de resultados (como señala el epígrafe). Mientras esto no

suceda la emergencia se guirá destruyendo los cimientos de nuestra

Para gestionar la emergencia de aprendizaies se necesita li**derazgo político** en las provincias y en la Nación. Hace pocos días atrás, el Poder Eiecu tivo Nacional dictó el Decreto 579 que esta-blece los ejes de un Programa a implementar en todo el territorio de la República denomi-nado "Plan Nacional de Alfabetización".

Esto está bien, pero por favor, tengamos claro que no es suficien-

te Gobernar nuestra Nación en el año 2024 es mucho más que alfabetizar. Gobernar es educar. Y este primer paso que direcciona los esfuerzos a enseñar a leer y escribir es un primerísimo escalón que, de por sí, nos muestra la emergencia en que nos encontramos.

Pero para que sea exitoso, es necesario fijar métodos probados, con evidencia de logros fundamentada, que se establezcan metas, que comience el proceso de lectura en el Nivel Inicial v que a los niños v niñas se les enseñen las letras, los sonidos, las palabras, con evaluación formativa, para que apren-dan a leer en el primer grado de Primaria, no después (así lo señalan especialistas de la Coalición por la Educación como Florencia Salvarezza y Ana María Borzone).

3) Esta emergencia de aprendizajes debie ra ser una oportunidad para convertirla **en** causa nacional del Estado argentino. Hace pocas semanas tuvimos el privilegio de ser recibidos por el Secretario de Educación de la Nación, a quien entregamos un aporte que surge como corolario de un trabajo de todo el año 2023, las Mesas de Diálogo por el Aprendizaje en Argentina (MEDIAR), donde especialistas, referentes nacionales e internacionales y representantes de todo el arco de la comunidad educativa presentan ideas y señalan la relevancia de colocar a la educa ción como verdadera prioridad política de Estado (no de Gobierno).

En definitiva, comprender que el derecho constitucional y humano de aprender está en emergencia debe ser el punto de partida de un compromiso político, estratégico y financiero con la educación pública. No hacerlo puede significar una pérdida de tiempo del que no dispone mos. Enfrentamos una "situación de pe ligro o desastre que requiere de una acción inmediata". Por favor, es urgente. ■



TRIBUNA

### Cambiar es gobernar

a tecnología moderna cambió el modo de hacer política electoral. El espacio virtual permite estirar el alnce de las promesas en el plano de lo inasible. Lo que subsiste inalterado es el arte racional de gobernar, que se puede sintetizar en una frase: 10 % son las ideas, 90 % su implementación. Justo al re vés de los tiempos de campaña.

La distancia entre promesas virtuales y actos de gobierno reales produce efectos paradojales. Profundiza la línea argumental de que hay una vieja política que impide que las cosas pasen; exacerba odios y resentimientos, grietas. Pero hay algo que no puede resolver: entre tanta logorrea, las promesas no pasan al acto, quedan en promesas.

Transformar la política en Argentina exige terminar con la paradoja. Salir de la falsa disyuntiva  $entre\,Estado\,abundante\,y\,Estado\,que\,tiende\,a\,lo$ inexistente. Eso es viejo, con ganas. Tanto que por ejemplo, los alemanes lo resolvieron después de la Segunda Guerra, de la mano de un liberalismo actualizado, con la frase atribuida a Ludwig Erhard: "Tanto mercado como sea posible, to Estado como sea necesario".

Vamos a lo concreto. Uno de los mayores desafíos del país es el desempleo. Las cifras son engañosas: 9% no expresa las penurias del cuentapropismo y la informalidad, el universo en el que se ha refugiado gran parte de la población económicamente activa. Hasta acá, el máximo intento son unos pocos artículos de la "Ley Bases", que tardó seis meses en convertirse en norma y sigue esperando su reglamentación.

Hay dos formas alternativas de ensavar cambios plausibles, en base a la idea de "flexicu-rity": **flexibilidad en la contratación,** con protección al trabajador y no al empleo ineficien te. La primera remite a un fallo de la Corte de California (EE.UU), que avaló lo que se llamó la "Proposición 22", una medida tomada luego de una consulta popular que permitió **encua-drar fuera de las normas laborales a quiénes** presten servicios en la "economía gig". Se trata de aquellos que trabajan a demanda a través de una plataforma; los cuentapropistas de los tiempos digitales. Aún en contra de los sindicatos y hasta de las dudas del propio gobierno, fue una consulta a la gente la que terminó imponiendo un nuevo modelo laboral.

Esto lleva a la segunda vía. Es contradictorio lo que está pasando con la morfología del Es-tado Nacional: de un lado crecey mucho; **bas**ta ver los servicios de inteligencia, con presupuestos millonarios. Del otro se retrae, como en cultura o investigación y desarrollo; una tendencia monotemática a cortar, con normas que se centran en esa discusión arcaica entre Estado sí, Estado no. Ante esto, el federalismo tiene una oportunidad de oro

La Constitución prevé los tratados interproinciales para una amplia gama de materias. Es cierto que no pueden superar competencias delegadas al Estado Nacional, pero ¿por qué no pensar en acciones como la Proposición 22, pero al nivel de acuerdos entre gobiernos provinciales, bajo el formato de un tratado ue establezca el marco para el desarrollo, que a la vez aliente el empleo?

Las leyes son para crear, no solo para sacar 'hojarasca". Ni Estado chico ni grande; Estado inteligente, que propugne ámbitos jurídi-cos como base para el desarrollo. Saliendo de falsas disyuntivas es la forma. Gobernando cuando hay que gobernar y vociferando, pero sólo en tiempos de campaña...■

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604

Bernardo Saravia Frías Abogado. Ex procurador del Tesoro de la Nación

### **Sociedad**

#### **Educación**



# A partir de hoy, los celulares no se podrán usar en las escuelas porteñas

En la primaria los alumnos no podrán prenderlos en el aula ni en el recreo. En la secundaria solo podrán en algunas situaciones. La medida rige en todos los colegios, públicos y privados.

#### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

Nadie sabe bien cuándo sucedió. pero de golpe se naturalizó que los alumnos lleven el celular a la escuela. Será porque ahí tienen la aplicación de pago, será porque es la herramienta con la que se comunican -al toque- con la familia, o porque toda su vida ya está pasando por ese pequeño dispositivo.

Pero resulta que el celular, carga do de contenido adictivo, distrae Y mucho. Y hay cada vez más evidencia científica de que esas distracciones -constantes muchas ve-ces- están impactando en la atención, insumo fundamental para que los estudiantes aprendan.

Ante esta situación, el gobierno porteño tomó una decisión que promete levantar polémica. A par-tir de hoy, **todas las escuelas del dis**trito deberán limitar el uso del teléfono móvil, salvo en situaciones

La medida -una resolución, que se publicará en el Boletín Oficialalcanza a los 566.000 estudiantes de las 2.291 escuelas porteñas, públicas y privadas.

En las secundarias -donde el 90% de los chicos tiene celular- el dispositivo deberá estar guardado durante las horas de clase, excepto en las actividades pedagógicas previa-mente planificadas por los docentes. Podrá usarse en alguno o todos los recreos, de acuerdo a lo que cada escuela disponga

En primarias y jardines de infantes, en tanto, el límite será mucho más estricto, casi una prohibición. Los celulares no podrán usarse ni en el aula, ni en los recreos, ni en el comedor

Solo podrán tenerlos los chicos que los necesiten como ayuda ante una condición especial, como pueden ser problemas en la visión o en la audición.

Para que todo esto funcione, cada escuela de la Ciudad debe armar su propio protocolo de uso del celular, que puede ajustarse a estas pautas incluidas por el gobierno porteño en la resolución, o incluso ser más estricto. Por ejemplo, po

#### Buscan evitar que los teléfonos distraigan la atención de los chicos.

drán determinar que en una escue la secundaria queda prohibido el celular en todo momento y lugar. Pero las pautas nunca pueden ser

más flexibles que lo establecido. El protocolo de uso **deberá ser co** municado a toda la comunidad educativa: a los estudiantes, a los docentes y a las familias.

La medida fue anunciada a la prensa por el jefe de Gobierno Jorge Macri, que estuvo acompañado por su vice Clara Muzzio y la ministra de Educación del distrito Mercedes Miguel.

"Como en casi todos los temas que tenemos más dudas que certezas, empezamos consultando a especialistas en distintos abordajes desde lo tecnológico, a lo sociológico, psicológico, pedagógico, y las neurociencias. Así llegamos a las bases de este protocolo que les planteamos a todas las escuelas de la Ciudad", explicó Macri.

El jefe de Gobierno agregó que con esta iniciativa, buscan no solo que las escuelas se involucren en el problema que hoy plantea el uso abusivo de celulares por parte de los menores, sino que además quieren dar la discusión para que los padres también tomen conciencia sobre este fenómeno.

"Los adultos tenemos que volver a ser adultos responsables. Si a un chico de 2 años, en el restaurante

le ponés el celular frente a la cara para que no moleste, después es muy difícil que a los 9 años no esté pegado al celu. Creo que **vamos** comprendiendo los efectos que la tecnología va teniendo en nuestras vidas y en el desarrollo psico neuro motriz de los chicos. Y debemos tomar algunas decisiones", dijo Jor-

### **Una preocupación que crece** La medida del gobierno porteño se

da un contexto mundial en el que crece la preocupación -de expertos y familias- por el impacto que está teniendo el uso abusivo de pantallas y redes sociales tanto en el desarrollo cognitivo como en la educación de los chicos y adolescen-

Con respecto al desarrollo cognitivo, está haciendo mucho ruido el libro **"La generación ansiosa"**, es crito por el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, que culpa

directamente a las pantallas y las redes sociales por el aumento de la ansiedad, la depresión, y hasta los suicidios, entre los adolescentes.

Haidt pone el foco en el "recableado mental" que vivió la Generación Z (de 2010 para acá) como consecuencia de las nuevas tecnologías. Y llama a tomar decisiones para mitigar estos daños.

Además, desde la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría indican que el desarrollo de chicos y adolescentes depende fuertemente de la interacción con adultos y que el uso excesivo de pantallas (más de 2a 3 horas diarias de exposición) puede provocar consecuencias en el desarrollo cognitivo y motriz, la memoria, y la salud en general.

Con respecto a lo educativo, va

Con respecto a lo educativo, va creciendo la evidencia científicasobre todo por parte de las neurociencias- en el sentido de que la atención es el principal predictor de los aprendizajes. Y el teléfono celular, con sus

Y el teléfono celular, con sus múltiples aplicaciones diseñadas para capturarla, atenta contra la atención que el cerebro humano necesita para garantizar los aprendizaies.

Lo explica, por ejemplo, el neurocientífico francés Stanislas Dehaene en su libro "¿Cómo Aprendemos?". Dehaene fue asesor del Ministerio de Educación de Francia, país que-por estos motivos-ya en 2018 prohibió el uso del celular en las escuelas.

"No hay dudas de que la vida hoy es con el celular. La pregunta es quién maneja el aula: si el celular

#### LAS CLAVES

- En las escuelas primarlas y los jardines de la Ciudad queda bajo responsabilidad de las familias que sus chicos lleven celulares, pero no podrán usarlos durante las clases y los recreos. Para los contenidos que incluyan herramientas tecnológicas se utilizarán los dispositivos de la escuela.
- En el secundario los teléfonos y tablets deberán estar guardados durante las horas de clase excepto en las actividades pedagógicas planificadas. Las autoridades de cada escuela deberán comunicar a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias) las pautas y condiciones para el uso adecuado de los dispositivos. Las escuelas determinarán si se usa, o no, en los recreos.
- Quedan exceptuados de esta regulación aquellos estudiantes que requieran del uso de un dispositivo personal digital como apoyo para el aprendizale.
- La medida rige desde hoy, que se publicará en el Boletín Oficial.

o el docente. Hoy el docente siente que no maneja el aula, no logra captar la atención y tener influencia para que el chico aprenda. Tenemos que discutir eso. ¿Qué hacemos? ¿Fingimos demencia? ¿Hacemos como que no pasa nada? Creo que nos tenemos que dar esa discusión", dijo Jorge Macri.

El jefe de Gobierno puso otro

El jefe de Gobierno puso otro ejemplo en el que el celular cuestiona la autoridad del maestro. Dice que ahora es común que muchos alumnos les avisen a los docentes que los padres los vienen a buscar. Cuando les preguntan si llamaron previamente a la dirección de la escuela, los alumnos contestan que no hace falta, porque está escrito en el WhatsApp.

Este debate se vio reflejado el año pasado en un completo informe dedicado a los riesgos del uso de la tecnología en el aula difundido por Unesco. Allí el organismo internacional muestra evidencia científica acerca de cómo afecta el celular en la atención de los alumnos.

Por ejemplo, que cuando a un estudiante le suena el móvil, tarda 20 minutos en retomar la atención (casi la mitad del tiempo de una clase). En ese documento la Unesco recomienda a los países que pongan límites y reglas claras para el uso del teléfono móvil en las aulas.

Unesco cita como casos a seguir los países que ya limitan el uso del celular en la escuela. Además de Francia, están los casos de Estados Unidos, Alemania, Italia, China o Noruega, cada uno con un abordaje distinto.

En la Argentina, algunas provincias-como Catamarca- avanzan en proyectos similares. Y también hay escuelas privadas que incluyeron la limitación del uso del celular en sus pautas de convivencia.

#### Con datos

Desde la Ciudad afirman que la medida tomada se basa en evidencia científica. Entre otras cosas, exhiben una encuesta que ellos mismos realizaron a docentes y familias porteñas, que muestra que los chicos usan los dispositivos electrónicos más de dos horas al día, un tiempo superior al recomendado.

Además, más de 8 de cada 10 docentes de nivel secundario consideran que el uso de celulares en clase dificulta la atención y participación de los estudiantes. Mientras que 7 de cada 10 familias y 8 de cada 10 docentes sostienen que el uso de celulares tiene consecuencias negativas en el bienestar de los estudiantes.

"No hay dudas, en los casos de estudio que estamos analizando, y en lo que estamos viendo en la Ciudad, que esta decisión es acertada. La Argentina es el país número uno en desatención por el celular en Matemáticas, según la OCDE, dicho por los propios estudiantes", sumó la ministra de Educación porteña Mercedes Miguel. ■

#### Salud

### Prepagas: el Gobierno busca eliminar los "sellos de goma" y las grandes empresas dudan

La Casa Rosada quiere que los aportes no se triangulen más con obras sociales que solo hacen de intermediarios.

#### Pablo Sigal psigal@clarin.com

Uno de los objetivos del Gobierno en el área de salud desde que asumió es terminar con los denominados "sellos de goma", es decir, obras sociales que no prestan ser-

obras sociales que no prestan servicio alguno a los afiliados y se quedan con **una parte de los aportes** en carácter de **intermediarios con las prepagas**. Por ahora, los logros oficiales en este rumbo han sido modestos.

La iniciativa busca darle más transparencia al sistema, a la par de que ese cambio, según proyecta el Gobierno, en teoría pueda derivar en un ahorro que redunde en un menor costo de las cuotas: el aporte, sin el "peaje" intermedio, llegaría completo a la prepaga elegida. Pero el recorrido hacia la meta tiene sus bemoles y no es tan lineal como parece.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) está expectante ante la dilación de las grandes
prepagas para cortar con el viejo
esquema. Según el conteo oficial,
hasta este martes eran 43 prepagas las que se habían inscripto en
el Registro Nacional de Agentes
del Seguro (RNAS), para que la
gente pueda elegirlas directamente, sin la intermediación de una
obra social. Sin embargo, no se
han anotado aún las prepagas más
importantes del país, que acapaan el 80 por ciento del mercado.

Las empresas que optaron por integrar este registro son poco más del 6 por ciento del total, pero representan mucho menos aún en términos de usuarios de la medicina prepaga. Ante este escenario, Clarín intentó, a través de fuentes de la industria, desentrañar los motivos por los que se da este desfase entre empresas chicas y grandes. Y lo que se percibe es, ante todo, cautela y termor.

Básicamente, una de las primeras respuestas que surge es que en las empresas pequeñas, de unos pocos miles de afiliados, la decisión no les implicaría el eventual "salto al vacío" que para las grandes prepagas parecería ser este cambio de paradigma en el que, afirman, aún existen más incertidumbres que certezas.

Una de esas incertidumbres es



Registro. Por ahora solo se inscribieron 43 entidades chicas.

bien pedestre: "Hay una situación de flujo de fondos que un potencial escenario hosti In o se sabe qué podría deparar. Una pregunta clave es cómo se realiza el desenganche y quién garantiza que ese dinero pendiente se vaya a cobrar", dijo una fuente de una importante prepaga.

Para que se entienda lo último, las obras sociales reciben los aportes de los afiliados y los **redireccionan a las prepagas**. En una pre-

#### Las empresas más importantes temen de la implementación.

paga grande, ese monto significa un enorme volumen de dinero mensual. Un fantasma que sobrevuela es que, ante el eventual desenganche intempestivo, en el que evidentemente alguien va a perder, ese dinero no llegue -aunque sea durante un mes- en tiempo y forma a destino.

Dar un paso adelante en ese sentido, especulan, podría significar quedar en un estado de vulnerabilidad: "¿Quién nos garantiza que ese dinero se va a cobrar sin problemas en la transición?", se preguntó un empresario del sector que viene analizando el tema.

Otro punto que remarcan-y en éste en particular no serían meros "sellos de goma" - es que "hay prepagas que **descansan en las obras sociales** en algunas coberturas con tratamientos de alto costo". En caso de prescindir de la intermediación, temen por la desaparición de ese resguardo para dejar una parte de la cobertura a la intemperie.

Un tercer elemento que se menciona en el sector es que existe cierta incertidumbre en las prepagas, sobre todo en las **sociedades anónimas**, sobre si su ingreso en el registro y equiparación con las obras sociales podría llegar a afectar su status administrativo.

En cuanto al posible beneficio que la eliminación de los "sello de goma" signifique para los afiliados, se supone que una transferencia directa de aportes debería acarrear -como supone el Gobierno- una erogación extra menor, pero desde el sector de las prepagas más grandes aseguran que "los convenios con las obras sociales son muy apretados. Se pueden estar quedando hoy con el 3 por ciento de los fondos".

Por eso, el verdadero impacto de la medida en el bolsillo de la gente también es una incógnita en este escenario de márgenes de intermediación ajustados. Las prepagas grandes negociaron es umomento mayor volumen por un "peaje" más bajo, y ese monto en términos per cápita perdería peso a la hora de evaluar un beneficio en la reducción de la cuota del afiliado. Por eso, la pregunta que aún se hacen las prepagas sie n la ecuación costo-beneficio el cambio será conveniente. ■

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 **Sociedad** 

# Licencias de conducir: el proyecto para que no venzan

Una diputada presentó una propuesta de ley para las no profesionales. Apunta a que se pida una declaración jurada y un certificado médico.

#### Malena Nazareth Martos

32

Los plazos de renovación de la licencia de conducir no profesionales están en la mira. Para la dinutada nacional del PRO, Patricia Vásquez, el trámites una "burocracia recaudatoria". Por eso, presentó un proyecto en el Congreso para cambiarlo. Además, se esperan anuncios de parte del Gobierno al res-pecto de este tema, ya que el ministro de Desregulación y Transfor-mación del Estado, Federico Sturzenegger, se expresó en el mismo

Renovar la licencia en Argentina cuesta alrededor de \$20.000, entre el costo del trámite y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que es modificable según la jurisdicción donde se tramite

En tanto, los vencimientos pue den oscilar entre los 5 y 10 años, dependiendo del municipio, pero hay quienes deben enfrentarse a pagos por renovaciones anuales, ya sea por problemas de visión o audición o por edad avanzada. Esas personas tienen que someterse anualmente, también, a exámenes psicofísicos para poder renovar sus registros por un período de tiempo determinado.

Vásquez presentó un proyecto de ley en el Congreso para **frenar el vencimiento** de las licencias de conducir **no profesionales**. Con eso, los conductores deberán presentar cada 5 años una declaración **jurada** e informar, vía digital, su aptitud psicofísica para conducir me diante un certificado emitido por un médico acreditado en un regis tro. A partir de los 75 años, esta exigencia debería ser cumplimenta da **cada año** en idéntica modalidad. La presentación de certificado mé dico y declaración jurada es de carácter digital v sin costo.

Los aranceles de renovación va-rían por jurisdicción, pero hay un común denominador entre quie nes más "sufren" la situación por perder horas y plata.

"Tengo miopía y astigmatismo,

y es por eso que **me otorgan la li-cencia sólo por un año** y el problema es que debo hacer el trámite completo y pagar todos los años Eso realmente es desalentador, porque tengo que ver los videos informativos una vez al año, los mismos videos todos los años, hacer el test psicológico, dibujar las mismas



Evaluación. La prueba de manejo en la Ciudad, central para que los conductores reciban la licencia

9 figuras todos los años, y el examen de vista", dice Marcelo, de 44 años, quien vive en la Ciudad de Buenos Aires. Explica a **Clarín** que ha intentado en reiteradas oportunidades plantear su problema ante autoridades de su Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGP), pero no obtuvo hasta el moento respuestas satisfactorias. En la Ciudad, su trámite de renovación se realizó a principios de julio, v en total le cobraron \$ 19.580 (\$ 16.500 de renovación sumado a \$3.080 del CENAT).

"Lo lógico sería hacer sólo el examen de vista todos los años y tener una bonificación en el precio del trámite. O al menos otorgar la licencia con una validez de dos años. teniendo en cuenta que hace poco tiempo se extendió el plazo de la licencia que dan a las personas que no tienen ningún problema", ma-nifiesta. Sin embargo, Clarín pudo averiguar no hay planes de avanzar en este sentido.

Nicolás tiene el mismo inconve niente: está por cumplir 82 años y renovó la licencia este mes en La Matanza. Por la edad, tiene que ir todos los años y pagar el a gular, que ahora es de \$7.000. Para obtener el registro, cada año debe pasar por un examen médico y obtener el apto correspondiente para poder avanzar con el trámite

"Soy jubilado, y solo a los que co bran la mínima les hacen un descuento en el pago. Yo tengo que abonar todos los años y no me parece justo. Deberían revisar eso y cobrarnos menos, porque pagamos lo mismo que alguien que obtiene el registro por cinco años o por más", cuenta

Vásquez explicita en su propues ta la previsión de una **modificación** en las evaluaciones psicofísicas. El cambio consiste en la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de **"cursos de formación** espe cíficos para los médicos que expi-dan los certificados". Será requisito aprobar ese curso para integrar un registro médico habilitado.

Una duda que tienen los usua-rios que han debatido es si el apto a cargo de un médico habilitado les representará de todos modos un costo. Esto no está previsto en el proyecto, y según pudo saber Clarín quedaría a criterio de la regulación posterior de la ley en caso de ser aprobada

#### Cuestan unos \$20 mil y hay gente que debe pagar todos los años.

Entre sus modificaciones, ade-más, estipula que "cualquier modificación en los datos de la licencia de conducir debe ser denunciada inmediatamente de manera elec trónica por el conductor. El trámite será sin costo". Expone que si existe un cambio de domicilio, debe ser informado en un plazo de 30 días de producido el hecho. La modificación de datos "nunca implica la necesidad de revalidar el examen teórico-práctico, con excepción de las categorías profesionales que así lo requieran". Por otro lado, sobre los datos que

debe contener el registro, se añade un aspecto: estas licencias debe rían contener las fechas del primer otorgamiento y la última modificación de datos en el caso de las ca **tegorías no profesionales**; y en el caso de las **categorías profesiona** les, que sí deberían pasar por una renovación cada cinco años, exhibir las fechas del primer otorgamiento, última renovación v ven-

Se especifica que la suspensión de la licencia de conducir se daría de manera automática al no cumplir el plazo en tiempo y forma de la presentación del certificado y la declaración jurada. Puede ser rehabilitada una vez que el titular acredite haber adoptado las precauciones necesarias para recuperar su aptitud psicofísica para el manejo en condiciones de seguridad. Ade más, a través de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, puede suspenderse a conductores que reciban sanciones tanto por exceso de infracciones o que hava participado en siniestros.

Como es cada jurisdicción la que regula el otorgamiento de las licencias, aunque estén adheridas al formato nacional luego de que se apruebe la ley, o que el gobierno avance con la desregulación por decreto, provincias y municipios deberían adecuarse a la disposición nacional.

#### LA PLATA

#### Le hicieron pericias a "La Toretto" para ver si le dan domiciliaria

Por más de 3 horas, Felicitas Alvite (21), "La Toretto" de La Plata, estuvo frente a dos psicólogos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense y ante un profesional presentado por la defensa. La joven que mientras conducía en una presunta "picada" mató a un motociclista y está presa, fue sometida a un peritjae para determinar si puede seguir el pro-ceso con domiciliaria.

La jueza de Garantías permitió adelantar esa práctica, prevista para el 9 de septiembre. Es parte de los planteos que presentaron los abogados de Alvite para soli-

citar una morigeración de la prisión preventiva. La chica, que tie ne una cuenta de Tik Tok con más de 800 mil seguidores, está detenida desde el 3 de mayo.

Dos semanas antes, en la esquina de 13 y la avenida 532, cerca del centro de La Plata, embistió con el coche que conducía a Wal-ter Rubén Armand (36). En los videos de las cámaras que registra ron el choque se ve con claridad que pasó en rojo. Y que podría ha-ber estado corriendo una picada. El fiscal Fernando Padován la

acusó por el delito de homicidio simple por dolo eventual. Esa po

sición fue sostenida por la jueza de Garantías, Marcela Garmen dia, quien dispuso la prisión pre-ventiva el 6 de junio. Pero, dejó habilitada la posibilidad de impo una morigeración si se cumplían condiciones

La magistrada ordenó iniciar "una incidencia de personalidad" respecto de Alvite, "para evaluar en un futuro una medida menos gravosa". Una de las medidas es la evaluación de los psicólogos Antes del fin de semana se podría conocer el resultado del estudio

Fabián Debesa, corresponsal

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 **Sociedad** 33

### Hubo fuertes vientos en el sur bonaerense y hoy vuelve la lluvia al AMBA

En la Costa Atlántica se registraron ráfagas de hasta 90 km/h. Pronostican en la Ciudad temperaturas de 4° a 16°.



Tiempo loco. El clima se mantiene inestable en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. EFE

En medio de un clima cambiante. que alternó en una semana días casi veraniegos con otros que obligaban a salir con camperas gruesas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para ayer por los fuertes vientos que llegaron a la franja costera de la provincia de Buenos Aires, para donde se esperaba el potente fenómeno "ciclogénesis".

Se trata de un proceso atmosférico conocido también como "bomba meteorológica", que afectó el sur de la provincia, donde el SMN emitió un alerta naranja por **vientos** con velocidades de entre 45 v 65 kilómetros por hora y ráfagas que podían llegar a superar los 90 ki-lómetros por hora. El punto más fuerte fue la zona de Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, donde hubo precipitaciones de entre 30 y 40 milímetros.

El resto del sur bonaerense, desde la Costa Atlántica hasta el este de Río Negro, también se vio afectado por vientos intensos. El SMN emitió para esa zona una alerta amarilla, donde los vientos alcanzaron entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que superaron los 65 kilómetros por hora.

El fenómeno ciclogénesis se produce a partir de la aparición de un ciclón, sistemas de bajas presiones en los que el viento gira como las agujas del reloj en el Hemisferio Sur, al contrario de lo que ocurre en la parte Norte. En principio implica un desmejoramiento progresivo -aunque fuerte- de las condiciones meteorológicas en el centro y noreste del país.

Buenos Aires no fue la única provincia con fuertes vientos. También Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco estuvieron ayer bajo alerta amarilla, En Catamarca, Jujuy y Salta se declaró una alerta

amarilla por el viento zonda. Luego de las lluvias del martes, el centro porteño tuvo una jornada fresca, con temperatura mínima de 9 grados y máxima de 15 grados, vientos de hasta 28 kilómetros por hora y ráfagas que podían alcanzar 50 kilómetros por hora

#### Parte de la Provincia sufrió "ciclogénesis" un fenómeno generado por ciclones.

Las lluvias volverían recién hoy, con un **pronóstico** de casi 11 milí-metros durante toda la jornada, que se extenderán desde las 6 hasta poco más de las 18, con picos de intensidad entre las 14 y las 17. Para el fin de semana volvería el sol, aunque con algo de clima fresco. La mínima oscilará entre los 4 y los 7 grados, mientras que la máxima fluctuará entre 12 y 16 grados.■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 f 🔉







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 10/06/2025, TARIETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARIETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARIETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad

En 2023 se emitieron 3.750 visas de residencia a ciudadanos de ese país, diez veces más que antes de la guerra. Tres historias de familias recién llegadas.

# El boom de los emigrados de Rusia que eligen la Argentina para vivir

El 24 de febrero de 2022 marcó **un** antes y un después para Rusia y Ucrania. Ese día comenzó la guerra entre ambos países y muchos rusos emprendieron una **aventura** que transformaría sus vidas por completo. Un viaje a un país diferente, al que hoy llaman hogar.

¿Quién iba a suponer que la tie rra del tango, el dulce de leche y el fútbol sería uno de los destinos más elegidos? Es el caso de Denis Eliseev y su familia, quienes emigraron cuando arrancó el conflicto armado. "Argentina me parece un país libre, podés decir lo que pensás para defender tus derechos. Esto es increíble", expresa

"Tenía muchos amigos que vinieron a la Argentina hace años, algunos se instalaron y otros estuvieron de paso. Por eso elegí Argentina", explica Aleksei, profesor de Historia que llegó hace nueve mees con su pareja por la guerra, tras vivir unos meses en Serbia

"Hablé con un amigo que hace al-gunos años vivía en Chiley me dijo: ¿por qué no vas a Chile o Argentina?' Argentina me parecía más linda, a pesar de que tenía problemas económicos", aclara Andrei Anastasiadi, que se instaló en Buenos Aires junto a su esposa en 2022. Hoy se dedica a crear contenido online para Instagram y Youtube.

Testimonios que se repiten: rusos que eligen la Argentina, el país que los abraza y una conexión casi instantánea, pocas veces vista. Muchas familias que emigraron de Rusia se organizaron y armaron su propia comunidad en Buenos Aires, principalmente en Palermo, Recoleta, Balvanera y Villa Crespo

"El dinero no es todo, pero cómo avuda", dirían los Auténticos Deca dentes y cuánta verdad hay en esos versos. Un pasaje de ida de avión de Rusia a Argentina cuesta alrededor de 800 dólares v. si se le suma el alquiler y comida por lo menos para el primer mes, es necesa-rio ahorrar unos cuantos dólares.

Eliseev explica que la **principal dificultad del viaje** es económica. Por eso es preferible tener una reserva de dinero antes de viajar. Esto permite al recién llegado conse-guir viviendas de alquiler a buen precio. Además agrega que los precios en Argentina son parecidos a los de Rusia, por lo que el costo de vida diario es similar. Para Aleksei no fue un problema conseguir trabajo, ya que es profesor y dicta clases virtuales a distintos países.



En el aire. El staff de "Radio Argentina", un programa dedicado a contar experiencias de rusos llegados al país.

Argentina exige **mínimos requi**sitos para quienes deseen residir **en el país.** Habilita a cualquier extranjero a vivir, estudiar y trabajar legalmente por un año. Solo se tiene que ingresar la solicitud de "residencia temporaria". Los extranjeros que se logren adaptar y quieran quedarse en el país tienen la posi-bilidad a los dos años de transformar su residencia en permanente u obtener la nacionalidad argentina por naturalización, a través de un proceso judicial.

"Es interesante que mi hijo tenga ciudadanía argentina, porque para mí es muy difícil darle la ciudadanía rusa". Es como si Argentina estuviera diciendo "te necesita-mos" y Rusia, "no te necesitamos", explica Denis Eliseev.

En 2023, Argentina emitió 3.750 visas de residencia a ciudadanos rusos, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto sig-nifica una cantidad diez veces mayor en comparación con años anteriores a la guerra y la pandemia.

"Al principio, uno de nosotros quería hacer videos cortos para YouTube, otro tenía cámaras v micrófonos. Entonces, mi esposa sugirió la **idea** de filmar un programa de noticias con invitados. Mis coanfitriones me apoyaron y, desde



A votar. Ciudadanos rusos en la Embajada de su país en Argentina.

hace más de un año, vienen a nosotros inmigrantes de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y gente simple-mente interesante", explica Eliseev sobre Radio Argentina, aunque ac tualmente su participación no es activa en ese proyecto.

Ese programa se emite por un canal de *streaming* y nació como un espacio para hablar sobre la vida de los rusos en Argentina. Una vez por

semana, los anfitriones entretienen a los oyentes con sus experien cias y charlas con invitados de otras nacionalidades.

Por su parte, Andrei se dedica a crear contenido digital en Instagram y YouTube. "Mucha gente de Rusia me dijo que se sintió **inspi**rada por los videos que hice acer-ca de cómo es la vida acá y, por eso se animó a venir a vivir", explica

Andrei comenzó a poner subtítulos para que la gente de Argentina también pudiera verlos

Una adaptación rápida y eficaz no implica olvidar las raíces. Es fundamental crear un entorno óp timo para vivir y desarrollarse y, pa ra lograrlo, es **crucial** empatizar con aquellos que han pasado por experiencias similares.

A través de grupos de Telegram, Andrei y su esposa se hicieron de amigos rusos que estaban en una situación similar a la suya y hoy integran una pequeña comunidad. "Me uní a grupos de maratones, sa limos a correr v tomamos una cerveza. Es muy divertido", agrega.

#### Los nuevos residentes aconsejan por las redes a los que planean venir.

Eliseev explica que, por esta razón, surgió la idea de Radio Argentina. El programa sirve como un recordatorio del vínculo que deiaron atrás por razones ajenas a ellos y que, en parte, los ayuda a seguir adelante. "Mi hijo comenzó el jardín de infantes. Estoy aprendiendo español, pero muy lentamente", comenta, "Argentina es un país bueno y hermoso", repite Denis Eliseev. Por su parte, Aleksei agrega: "La mayoría de la gente nos hace sentir bienvenidos. Siempre que le digo a alguien de dónde soy me dice: 'bienvenido a Argentina'. Me hicieron sentir bien desde que lle-gué". Ambos coinciden en que Argentina es un país solidario y desta can la simpatía de los argentinos.

Cuando llegaron en 2022, Andrei su familia se hospedaron en un hotel cerca de la avenida Corrientes. Luego decidieron recorrer muchos lugares de Argentina como Mendoza, Bariloche y Ushuaia, hasta que se radicaron en Buenos Aires. "Nos encanta Argentina, la gente es muy amable y cálida. A veces vamos con nuestra hija en el cochecito y la gente nos frena para de-cirnos 'qué linda que es'. Descubren que no somos de acá y nos dan la bienvenida", comenta.

Tres historias que, a pesar de la guerra, pudieron transformar momentos de incertidumbre y tristeza en un **porvenir** lleno de cambios y alegrías. El camino es sinuoso, pe ro todos coinciden en que vale la pena. "A veces es difícil tomar una decisión así, pero siempre vale la pena cuando uno siente la necesi dad", manifiesta Andrei.

Aleksei afirma sin dudar: "yo le diría que lo hagan. Se que Argentina tiene problemas. Los precios su-ben y es muy difícil comprar cosas. Pero acá hay libertad. Hoy trabajé y después jugué al fútbol con mis amigos, es otra vida", agrega. ■

Santiago Argañin, Lucía Mernies, María Florencia Miozzo y Agustín Ladd (Maestría Clarín / Universidad de San Andrés)

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PRESSREADER COM +1 604 278 4604

### Mar del Plata: hallan en un freezer el cuerpo de una joven que estaba desaparecida

Rocío Fernández (27) había sido vista por última vez el viernes. Su cadáver apareció en una casa. Hay un prófugo.

Guillermo Villarreal mardelplata@clarin.com

El hallazgo del cadáver y la fuga del autor del crimen se produjeron ca-si simultáneamente: al tiempo que la Policía de Mar del Plata llegó a una casa en busca de una joven de 27 años que estaba **desaparecida** desde el último viernes, un hombre de unos 50 años alcanzó a escapar por el fondo de la propiedad; ayer era buscado. Una vez en el lugar, los agentes encontraron el cuerpo de la muier en un freezer.

Se trata de Rocío Belén Fernández. De acuerdo a lo que informaron sus familiares cuando denunciaron su desaparición, había salido de su casa de Vernet y Güiraldes,



en Punta Mogotes, para ir a la casa de un amigo, donde permaneció algunas horas. Eso ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada del viernes. Desde ese momento nadie había vuelto a tener noticias de ella.

Cerca del mediodía de aver, siguiendo rastros que dejó el teléfono de la joven, agentes de la Departamental de Investigaciones de Mar del Plata llegaron a una casa de Grecia al 1000, casi Balcarce, en el barrio 9 de Julio, a 7 kilómetros al oeste del centro. Allí se había activado por última vez el teléfono. Pero la dirección no era exacta.

Los vecinos orientaron a los detectives, los que les señalaron en esa misma cuadra a una casa donde había "movimientos con mujeres". Es Grecia 1045. Una testigo contó que allí vivía un hombre solo, y que ese era "un lugar de consumo de drogas donde solían verse mujeres de la calle".

Enterada del hallazgo, una joven se acercó v habló con los investigadores y luego con la TV. "Al hombre le gustaba traer muchas muieres. Suelo concurrir a esta casa, por eso me acerqué. Cuando me enteré me dio mucho miedo. Le gustaba traer a chicas que están en consumo y en la calle. Conmigo no fue violento, Era eso, el momento, consumo, sexo, nada más", reveló

Sin noticias de ella, el domingo la familia de Fernández hizo la denuncia. Los medios difundieron la imagen y datos de la joven: 1,74 me tros, tez blanca, 58 kilos y la ropa que llevaba al salir de su casa, de jean y chaleco negro, con zapatillas claras. Red Solidaria MdP se sumó al pedido de información sobre la chica: #PrestanosTusOjos

La familia de Fernández había recibido una llamada "muda" desde el teléfono de la muier el fin de semana. Pero el dato fehaciente sobre el lugar allanado llegó al fiscal Fernando Berlingieri cerca del me diodía de ayer, también proveniente del celular.

Al seguir el rastro, surgió la casa de la calle Grecia. Los investigadores llegaron y de algún modo alertaron al sospechoso, porque escapó saltando tapias. Lo buscaron sin suerte en el vecindario.

Una comerciante del barrio contó que el martes lo había visto al sospechoso, que había estado en su despensa "desaliñado, como perdido", que "estaba alterado y no se le entendía lo que quería".

#### **CONDENA EN SAN LUIS**

Juan Carlos Solalinde, secretario de la UOCRA en San Luis, fue condenado a perpetua por el asesina to de su ex pareja, Johana Gal-deano, a quien le disparó cinco veces dentro de su casa



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y PERSONANDO ALGUNAS DE LAS TABJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACIDIMADAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, STRONA, BENEFICIOS, STRONA, SENFICIOS, SENFI

36 Sociedad CLARIN- JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

Sebastián Miere tenía 20 años. Murió en Florencio Varela, al caer de un interno de la línea 512, que acumula denuncias. Su familia reclama justicia.

# Se rompió el estribo del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellado

Malena Nazareth Martos mmartos@clarin.com

El viernes por la tarde Sebastián Miere (20) le hizo un pedido a su papá Osvaldo: que lo llevara con su auto hasta la estación de trenes de Florencio Varela, ya que precisaba llegar a Lomas de Zamora para encontrarse con su novia. Osvaldo, que trabaja como remisero, le cumplió el deseo. Fue la última vez que **lo vio con vida**. De regreso a Varela, el escalón delantero del colectivo en el que viajaba el joven **se rom**pió y él fue arrollado por las ruedas traseras. En medio del dolor, el pedido de Osvaldo en la charla con **Clarín** es que no se repita la historia: "Yo quiero justicia para la gente

viva, porque él ya no va a volver".
"Ese día, cuando me pidió ses favor, yo le dije que sí, que lo llevaba. Me dijo 'dame dos segundos que me pegue un bañito y salimos'. A mitad de camino en el auto le pregunté a dónde iba, él me dijo que hasta Lomas. 'Ahora tomo el tren y voy hasta allá'. Yo le pregunté el motivo. Él me contestó 'pá, yo no te dije nada, pero empecé a salir con una chica, hoy va a ser la segunda vez que la veo'. Lo dejé en la estación, y nunca volvió. No entiendo nada, creo que es una pesadilla, pero no', recuerda el papá.

La vuelta de Sebastián fue a la tarde-noche del 2 de agosto. En la estación de Varela se encontró con su amiga, con la que retornó en el colectivo de la línea 512 ramal 8, interno 722, que corresponde a la empresa San Juan Bautista S.A. La parada estaba llena de gente, y cuando llegó el colectivo todos se subieron. Lo que relata a continuación Osvaldo lo supo a través de esa amiga de Sebastián, quien terminó con heridas leves.

"Él y su amiga quedaron en la parte delantera del colectivo, subieron unas 5 o 6 personas. Algunas no querían pagar el boleto, y el chofer les dijo que se bajaran porque no seguía, se armó un problema. El colectivo estaba recontra repleto, pasaron 15 minutos. La chica vio que el inspector le hacía señas al chofer para que arrancara. El chofer le dijo que no, que tenía miedo de que pasara una tragedia. De todos modos, cerró la puerta. Y pasó a 6 o 7 cuadras de ahí, y hoy no lo tengo más a mi hijo", expresa.

En la intersección de las calles Belgrano y Vicente López, en la localidad de Villa Vatteone, ocurrió



Piso vencido. El colectivo en el que se dio la tragedia. Una amiga del joven se salvó de milagro. soly Bosco



Víctima. Sebastián Miere iba a la facultad y trabajaba de barbero.

lo que el chofer había previsto. El peso de los pasajeros y el mal estado del micro motivo de reclamo constante entre los pasajeros de esa línea, que denuncian que los coches son muy viejos hizo que ese escalón delantero se desfondara y Sebastián cayera al pavimento para ser arrollado por las ruedas traseras. Murió en el acto.

Osvaldo detalla que la amiga alcanzó a caer, pero alguien la agarró de los brazos y la salvó. "Estaba un poco golpeada, la llevaron al hospi-



Yo tenía fe en Dios. Hoy no puedo creer más, para mí no existe. No lo protegió a mi hijo".

**Osvaldo Miere** Papá de Sebastián una muerte divina para un hijo, pero no de esta manera. Dios no lo protegió, entonces dejo de creer", dice Osvaldo.
El dolor de Osvaldo es el de toda la familia Miere, de los cinco hermanos de Sebastián que ahora no encuentran consuelo.

"A mi hijo lo pasaron dos ruedas por arriba. Lo tuvimos que velar a cajón cerrado", dice el papá de Sebastián, que agrega que también tiene enojo y bronca por la falta de respuesta y de presencia de la em-

tal esa noche, y a la hora y media ya

pudo salir y venir a casa a contarme. Ella me trajo el teléfono de mi

hijo. Ella dice que tuvo un milagro, pero yo no. Yo tenía fe en Dios, y

hoy no puedo creer más en algo

que para mí no existe, aceptaría

presa operadora de la línea.
"Esperamos que la empresa nos llame. Yo lo hablé con mi señora, le dije 'bueno, vamos a esperar, por ahí mañana alguien se acerca, o el domingo cuando lo estemos velando, capaz alguien nos dé un puto abrazo, para que nos sirva', como mucha gente lo hizo. Pero no, cero empatía para con toda mi familia", enfatiza Osvaldo.

Si bien en la noche del domingo el Municipio de Florencio Varela emitió un comunicado explicando que estaba dando asistencia a la familia, la madre del joven lo desmintió en redes. Osvaldo también lo negó en conversación con Clarín.

Agrega que escuchó hablar al delegado de los colectivos, quien se mostró "muy preocupado y muy dolido, pero seguramente con los colectivos de ellos. Decía que los colectivos están en condiciones, que tienen VTV al día, pero ¿qué colectivo pueden estar en condiciones con lo que pasó? Esta mañana había acá a dos cuadras un colectivo de esa línea estaba parado porque estaba roto".

Osvaldo afirma que las unidades que circulan de esa línea y otras funcionan en muy mal estado, con roturas, con mucha antigüedad. Recuerda que muchas veces, por su trabajo de remisería, recibió llamadas de pasajeros que se quejaban de los colectivos.

Por el hecho, quedó detenido esa misma noche el chofer del colectivo. Osvaldo rememora el episodio en el que su esposa Cecilia y él lo encontraron en la Comisaría Ira. de Florencio Varela: "Ella quería hablar con él porque sabía que no tuvo nada que ver con lo que pasó. Le dijo que el no tenía por qué cargar con la muerte de nuestro hijo".

#### Choferes de la línea hicieron un paro por el estado de los vehículos.

Por la tragedia de Sebastián, algunas líneas realizaron un paro total y se dirigieron a la sede de la empresa San Juan Bautista para protestar por las malas condiciones de las unidades. Según trascendió, el dueño de la empresa estaría imputado por el Juzgado de Garantías N° 7 de Florencio Varela y el chofer habría sido liberado.

Sebastián iba a la facultad, tam-

Sebastián iba a la facultad, también trabajaba de barbero y le cortaba el pelo a los amigos. Había ido a trabajar de noche de vigilancia en un boliche. "Le gustaba estar bien, venía y cazaba el bolsito y se iba al gimnasio. Anoche no volví a dormir y me levanté, esperaba escuchar el sonido de la cadena del portón. Me asomé a mi ventana y miré la cadena y no sonó, y dije 'tengo que hacerme la cabeza que no está más, que no va a venir más, que ya no voya escuchar esa maldita cadena moverse", lamenta Osvaldo.

Y concluye: "Quiero justicia para la gente que está viva, para la gente que va a trabajar temprano, que vuelve tarde. Si la empresa no tiene colectivos como la gente que le dé lugar a otros, y si no quieren darle todo el lugar a otra línea que hagan medio tiempo entre línea y linea. Pero que la gente no viaje como ganado, en una lata de sardinas. Así van a seguir matando gente. Ruego por Sebastián que no, él será mi protección desde el día que se fue hasta el día que yo muera".



## Loan no está en Colombia y ponen la lupa en plata que recibieron dos hermanos

Confirmaron que el chico no es el de la foto viral. Investigan el origen de fuertes movimientos de dinero.

La esperanza en la aparicipón de Loan Danilo Peña (5) que generó la foto de un nene con supuestas características similares en un shopping de Barranquilla, Colombia, terminó por derrumbarse definitivamente: las autoridades policiales de ese país descartaron que se trate del chico desaparecido el 3d de junio en la localidad correntina de 9 de Julio. Además, ayer, a 55 días de la desaparición, se supo que dos hermanos de Loan, estaban siendo especialmente investigados por movimientos de plata.

La Justicia indaga en el patrimonio de toda la familia. Pero en este caso se habló de 48 millones de pesos en cuentas de Mercado Pago de Cristian y Marlano Peña, aparecidos tras la desaparición del chi-



Loan. El nene de 5 años desapareció hace ya 56 días en Corrientes

co. Mariano dijo que **el monto no era correcto** y que no lo podía especificarlo, y que se trataba de **donaciones** para la búsqueda y el armado de una fundación.

Además, ayer, los padres del nene, Maria Noguera y José Mariano Peña, declararon ante la jueza. Al cierre de esta edición, no había trascendido información sobre su aporte de datos relevantes. Hoy estáprevisto que emplecen a declarar los hermanos de Loan.

"Es un niño de 2 años, es un infante más pequeño que tiene algunas similitudes morfológicas de pronto en su rostro, en su corte de cabello. Pero desafortunadamente para esa familia en la Argentina, que tiene su dolor y la esperanza de encontrar a su niño, nuestro niño que está en Barranquilla no corresponde al niño Loan", dijo el jefe de Protección de la Policía Metropolitana de esa ciudad, mayor Jorge Carmona.

La misma fuente agregó ante la prensa que "la mamá estuvo en la Fiscalía Nacional, donde presentó la respectiva documentación y demostró que es su mamá biológica", por lo que "quiere pedir que esa imagen que se replicó en la Argentina deje de ser difundida".

"Hoy, ante la opinión pública, podemos decir a ciencia cierta que el niño de Barranquilla no es Loan",

Además, indicó: "El caso lo tenemos muy presente, estamos muy pendientes de lo que pueda ir saliendo en el día a día. Ya hemos tenidos dos alertas por dos posibles niños que son parecidos a Loan, pero desafortunadamente para la familia no es el niño que se está buscando". Al respecto, la misma fuente apuntó que "el pasado 25, 26 de julio también recibimos una nota particular y también se descartó, no era el niño Loan".

37

La pista de la posible presencia del nene en Barranquilla había generado expectativa en parte de la familia. "Para mí es Loan", había dicho su mamá, María Luisa Noguera (46). Los hermanos del chico, también. Sin embargo, el abogado Fernando Burlando, representante de la familia directa del nene, admitió que recibió una segunda imagen del chico y sostuvo: "No loveo para nada parecido".

En la imagen que se volvió **viral**, se observa a un nene sentado en un presunto centro comercial de Barranquilla junto a dos mujeres y una tercera persona le está dando de comer.

La publicación fue realizada en la red social Facebook por la usuaria Sajira Andrea Urueta en un grupo público denominado "Todos por Loan Peña" y fue replicada en distintas páginas hasta llegar a los hermanos del chico.





## **Deportes**

### **Juegos Olímpicos**



Países Bajos ratificó las razones que lo llevaron a ser el mejor equipo del mundo. Fue muy superior a Argentina, que perdió por 3 a 0. Mañana, para subir al podio, habrá que ir por Bélgica.



PARIS, FRANCIA
Luciana Aranguiz
laranguiz@clarincom

El anaranjado se apoderó de las tribunas del Yves du Manoir, pero cuando las argentinas recorrieron sus costados saludando tras perder por 3 a 0 sólo bajaron aplausos. Las Leonas no pudieron contra su eterno verdugo, Países Bajos, y lucharán por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 mañana contra Bélgica, que fue derrotado por China en la otra semifinal

Terminar segundas en el grupo B las había destinado a esa final anticipada. Contra un rival superior al resto desde hace décadas, el planteo de Fernando Ferrara fue cauto e inteligente y estuvo acompañado por la extrema concentración de las jugadoras argentinas, que se replegaron y defendieron muy bien, tanto que sólo cedieron un corner corto en el primer tiempo.

Hubo sudor y hasta sangre en el sintético parisino. Fue cuando a falta de dos minutos para el final de un primer cuarto sin goles el partido se interrumpió para que atendieran a la neerlandesa Joosje Burg y limpiaran la cancha. La jugadora recibió un bochazo en el rostro cuando la pelota se elevó en el palo de Gorzelany y no pudo continuar el partido.

Las Leonas resistieron los avances neerlandeses, pero los 10 ingresos al semicírculo contra ninguno de Argentina en esa primera etapa tuvieron su correlato en el marcador. En cinco minutos implacables Países Bajos sacó dos goles de distancia. El primero, a los 21 minutos, tras un bochazo largo que Luna Fokke controló para, en soledad, encarar a la arquera Cristina Cosentino y someterla para abrir el marcador. El segundo, a los 16 y luego de una peligrosa situación de Albers que no prosperó, llegó a través de Laura Nunnink que desvió en el primer palo un fierrazo de Fokke.

La efectividad y el poderío de Países Bajos quedó plasmado en el resultado parcial. Las argentinas lu-

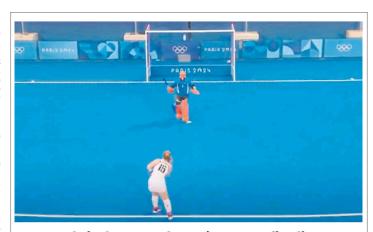

### Un penal viral que no alcanzó para ser finalista

Bélgica será el rival de las Leonas por la medalla de bronce mientras China, que ganó en los penales por 3 a 2, definirá el oro con Países Bajos. El partido fue emocionante hasta el final: China ganaba pero Bélgica empató a un minuto del cierre. En la definición hubo un golazo de la belga Vanessa Blockmans que definió por encima de la arquera. Pero no alcanzó.



charon durante todo ese primer tiempo para intentar tener la bocha y generar peligro en el arco ad-versario, pero no encontraron la manera de entrar al semicírculo de hecho, cerraron esos 30 minutos sin ingresos- en parte porque las defensoras del título se cerraron bien atrás y en parte también por imprecisiones en el manejo de la pelota; así, las situaciones de peligro nunca llegaron. Las ganadoras, en cambio, jugaron con más soltura y no se impacientaron cuando, en los primeros minutos, se encontraron con una defensa sólida del otro lado. Y tuvieron su premio porque teminaron siendo muy superiores y sacando una buena diferencia antes del descan-

Más sueltas en el ataque para buscar el descuento, las Leonas dejaron espacios atrás y Países Bajos no desaprovechó la oportunidad. Apenas a los 5 minutos del tercer cuarto De Waard forzó el pie de Gorzelany para el segundo corto de su equipo y el remate rasante de Jansen fue inatajable.

Con un 3-0 casí irremontable, Argentina se animó con Junkunas que logró la primera jugada fija para el seleccionado de Fernando Ferrara- y con la joven Zoe Díaz, que

#### La chicharra llegó con la explosión neerlandesa.

con un tiro de revés exigió a la arquera Anne Veenendaal, quien volvió a aparecer poco después para detener un tiro de Casas en el último cuarto. En el medio, Cristina Cosentino - la gran figura contra Alemania para acceder a la semifinal-también dijo presente en su arco con una doble tapada.

La chicharra llegó con la explosión neerlandesa en las tribunas (el hockey lleva muchos fanáticos de ese país cuando sus seleccionados se presentan en los campeonatos que se juegan en Europa). En la cancha hubo lágrimas entre las Leonas más chicas y bronca en otras experimentadas como Albertarrio. Reunidas en un amplio circulo por su entrenador, el mensaje que primó fue el de "paciencia" anteponiendo el futuro prometedor de un posible bronce a ese presente triste de otro oro olímpico esquivo.

"No tengo palabras, le pido disculpas a toda la gente", se quebró la goleadora Agustina Gorzelany, quien no pudo evitar el llanto. Su capitana Rocío Sánchez Moccia, que antes les había hablado a sus compañeras, resumió el momento a la perfección: "Las Leonas lo hacen fácil pero no es fácil llegar a una semifinal olimpica". Claro que no es fácil, menos cuando enfrente está el mejor equipo del mundo en un nivel extraordinario. ■

# Antes Holanda, ahora Países Bajos, siempre naranja

Las razones de una potencia del hockey femenino desde hace 20 años. Las al meerlandesas dominan en cantidad y calidad de jugadoras y en estructura.

PARÍS FRANCIA ENVIADA ESPECIAL

Las Leonas salieron ayer a la cancha con la ilusión enorme de poder cortar esa racha negativa ante Países Bajos en los Juegos Olímpicos, meterse en la final del torneo de hockey femenino y mantener vivo el sueño del oro. Pero la realidad volvió a golpearlas. Es que más allá del buen partido que jugaron las argentinas y de la garra que le pusieron hasta el final (algo que todos los seleccionados nunca negocian), el 3 a 0 a favor de las neerlandesas dejó otra vez en evidencia que están un escalón más arriba que el resto desde hace varias décadas.

Los números no mienten: Países Bajos lleva ganados diez títulos mundiales y alcanzó la final en los últimos siete torneos ecuménicos, de los que perdió sólo tres. Fue en Utrecht 1998 ante Australia y en Perth 2002 y Rosario 2010 frente a Argentina. Y en los Juegos Olímpicos es el dueño de cuatro oros y desde Atenas 2004 siempre jugó la final (cedió en aquella edición con Alemania y en la de Río de Janeiro 2016 con Gran Bretaña).

e Janeiro 2016 con Gran Bretana). Las argentinas sufren mucho esa hegemonía. La parisina es la sexta cita olímpica al hilo en la que se quedan sin la medalla de oro (o sin la chance de aspirar a ese primer escalón del podio) por culpa de Países Bajos. Ya habia pasado en Atenas 2004 (derrota por 4-2 por penales en las semifinales), Beijing 2008 (goleada por 5-2 también en semis), Londres 2012 (un 2-0 muy doloroso en la final), Rio de Janeiro 2016 (3-2 en cuartos) y en Tokio 2020 (3-1, también en el duelo decisivo).

¿Cuáles son las razones de se mejante dominio?

"Primero, ellas vienen de un pais profesional y nosotros somos amateurs. Ya vas I a O. Obviamente no es excusa porque cuando estás acá querés dejar al país en lo más alto, pero sinceramente, en la elite, los detalles hacen la diferencia y ellas tienen todos los detalles que nosotras no tenemos", se sinceró Agustina Albertario mientras en el Yves du Manoir todavía había algunos argentinos alentando a las Leonas a pesar de la derrota.

Agostina Alonso resumió lo técnico y dijo: "Es el seleccionado más dinámico del hockey internacional. Tienen jugadoras distintas sobre todo en el medio de la cancha y en el ataque. Colectivamente son un gran equipo, sólido y prolijo. Y en el corner corto tienen a una de las mejores jugadoras del mundo".

Fernando Ferrara y Rocío Sánchez Moccia coincidieron que todo se remite a las bases, a la estructura y al trabajo a largo plazo.

"Países Bajos tiene una historia de 20 años en tema de detección de talentos, formación de meno-

#### "Hay muchas cosas que se tendrían que hacer para nivelarnos".

res y selección de jugadoras. Tiene seleccionados Sub 16 y Sub 18; no-sotros arrancamos en el Sub 21. Tiene la mejor liga del mundo. Por eso domina el hockey desde hace 20 años. Diferencias hay un mon-fon. Nosotros la peleamos desde abajo y tratamos de hacer el mejor papel posible para hacerles la vida difícil. Pero hay muchas cosas que se tendrían que hacer para nivelarnos", afirmó el entrenador. La capitan del equipo agregó:

"Lamentablemente todo eso se nota en la cancha. Si bien nosotras vamos a defender hasta con la cara, hay muchas cosas contra las que no podemos luchar. Podemos entrenar doble o triple turno, has ta cuatro veces al día y dar el 100 como siempre hacemos, pero es muy difícil cuando las cosas no van de la mano. Ojalá en algún momento esto cambie, pero es lo que pasa desde hace muchos años. Ý Argentina sigue estando ahí. En algún momento tendríamos que hacer ese click de mejorar ciertas cosas para intentar estar realmente en el primer lugar. Calidad y jugadoras hay, pero hay algo que es tá faltando'

Y cerró: "Te puedo hablar de la estructura, del juego, de todo lo que tienen en su país que nosotras no tenemos. Obviamente hacemos un esfuerzo muy grande para estar acá, no tenemos ni una cancha de hockey porque la que tenemos (NdR: la del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) no está en las mejores condiciones. Yasí y todo llegamos a una semifinal olímpica. Porque nos rompemos el lomo por amor a la camiseta". ■



Abrazos. Países Bajos llegó a su sexta final olímpica al hilo y sólo perdió las de Atenas 2004 (con Alemania) y Río 2016 (Gran Bretaña). REUTERS

40 Deportes CLARIN - JUEVESS DEAGOSTO DE 20%

#### **Juegos Olímpicos**



Sonrisas. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, que disfrutaron el desfile argentino por el Sena en París, irán hoy por una medalla en Marsella

## Majdalani y Bosco esperan que hoy sí haya viento para ir por una medalla en el agua

La regata final de la clase Nacra 17 se pospuso para hoy a las 7.18. La joven dupla argentina está segunda y puede quedar desde primera a cuarta.



MARSELLA, FRANCIA
Maximiliano Uría
muria@clarincom

Esta será la crónica de una espera, de una medalla que quedó en suspenso, de un sueño de años postergado por un rato, de una regata que se hizo eterna. Tanto que durará dos días: por las condiciones climáticas, léase falta de viento, Mateo Majdalani y Eugenia Bosco no pudieron correr ayer la Medal Race de la clase Nacra I7 de yachting y la definición en busca de una medalla para Argentina se pasó para hoy a las 718.

Fue otro día de sol penetrante en Marsella, de poco viento en las canchas del hermoso Nautique du Roucas Blanc. De angustia, además, porque la carrera se corría y no; se suspendía o se postergaba. "No se imaginan el trabajo que hicieron estos chicos para estar acá", decía Diego, español y pareja de Eugenia, desde uno de los sectores especiales preparados para los familiares. "Merecen lo que les está pasando. Vaya si lo merecen", casi que gritaba colgado a una de las vallas.

Estaban tranquilos Mateo y Eugenia. Un dato elocuente: ambos habían pedido pasar el dia anterior sin el contacto de sus seres queridos para estar enfocados. "Los nerviosos somos nosotros", aportaron en tándem Martín Mangiaterra y Daniel Clavel, los kinesiólogos del equipo de yachting. Y algo de razón tenían los asis-

Y algo de razon tenian los asistentes, porque a Majdalani y a Bosco se los notaba serenos estando en la costa, a la espera de la orden de salida que se fue dilatando uma y otra vez. Hasta que una bandera (Nacra 17, de color blanca) se bajó de un mástil. Esa era la señal de lr al agua. Habían pasado apenas unos minutos de las 14.30. Hubo gritos desde una de las escolleras que hace las veces de tribuna. Una señora de unos 50 años con la remera de Gran Bretaña dejó escapar unas lágrimas. Era familiar de una de las competidoras, claro.

de una de las competidoras, ciaro. Caminó Mateo alrededor del barco pasando su mano derecha sobre uno de los cascos, mientras que Eugenia terminaba de atar con suavi-

#### "Vamos a dar el máximo. Podemos estar adelante", avisan.

dad unas sogas. "En el mar somos nosotros dos solos", le había dicho ella a Clarín el día anterior. La secuencia le puso imágenes a las palabras de la nacida en San Pedro hace 27 años.

Gabriel García Márquez, el colombiano Premio Nobel de literatura, escribió un atrapante relato (primero fueron notas periodísticas que luego terminaron en una novela) sobre las vivencias de Luis Alejandro Velasco Sánchez, un militar que logró sobrevivir diez días en el medio del mar Caribe luego de un accidente en su barco.

No estuvieron en peligro ni en malas condiciones Mateo y Eugenia, pero las más de dos horas que pasaron esperando una largada que no fue tiene su peculiar historia. ¿Qué hacen los velistas en todo ese tiempo que parece muerto, pero que no lo es? ¿Hay espacio para relajarse? ¿Hay algo de inhumano en esa espera abajo de un sol potente y con tan solo la asistencia del entrenador, sentado en una lancha contigua?

"Son deportistas de alto nivel y están acostumbrados a estar en el agua", dijo al pasar Santiago Lange, medalla de oro en Río de Janeiro 2016 en esta misma clase junto a Cecilia Carranza Saroli, quien estaba intentando cambiar el pasaje de tren de retorno a París para poder

estar en la Medal Race de hov.

"Son cosas que sabemos que pueden pasar. La idea estando en el mar es estar en estado de alerta, pensando que en cualquier momento van a dar la señal de partida. Es peligroso creer que se puede suspender porque te pueden dar la orden y estás unos cambios abajo", contó Majdalani.

Compitieron Mateo y Eugenia arriba de su barco. Los juegos les suelen servir para mantener la tensión: el que más sale es Piedra, Papel o Tijera.

Se hace importante entonces la presencia de Daniela Gargini, una de las preparadoras físicas y la encargada de la parte lúdica. Jugaron a memorizar palabras los velistas ahí en el medio del Mediterráneo, pavada de privilegio. Y Eugenia se quedó con el "oro". "En los juegos de memoria no tengo ni una chance contra Euge", reconoció Mateo.

¿Comen los deportistas en esas horas de espera? ¿Tienen agua para beber? "Nuestro entrenador, Javier Conte, nos tiene unas viandas preparadas y nosotros tenemos una heladerita con aguas y hielo", explicó Bosco.

¿Cómo se enteran de lo que va pasando? "La lancha de partida mantiene las banderas y con eso nos vamos informando. Además hay una radio que constantemente nos está avisando", aseguró Mateo.

La bandera de "suspendido" se mostró primero adentro del mar y luego en la costa. Tras un breve lamento, en unos minutos la escollera quedó vacía. Muchos con reposeras y rojos por el sol emprendieron el regreso. Son muchos los fanáticos de la vela acá en Marsella. O al menos varios los curiosos. Porque se pasaron largas horas esperando cada una de las regatas.

Transitarán otra noche de vigilia Majdalani y Bosco. La medalla está tan cerca y tan lejos a la vez que resulta imposible no darle vueltas al asunto. Y pasarán otra mañana evaluando las posibilidades para subirse al podio olímpico. Están se gundos en la tabla general con 41 puntos, un poco lejos de los líderes italianos Ruggero Tita y Caterina Banti (27) y con ventaja de seis uni-dades sobre los británicos John Gimson y Anna Burnet y los neo-zelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson. Para ganar el oro necesitan ganarle por siete puestos a la embarcación italiana. Y para asegurarse el podio deben evitar que los británicos y neozelande ses los superen por más de dos

"Habrá bastante más viento. Miraremos el pronóstico y decidiremos qué hacer. Nos sentimos fuertes en todas las condiciones y lo demostramos: peleamos regatas con diferentes escenarios. La idea es dar el máximo. Podemos estar adelante", resumió Majdalani. Hoy seguirá la historia, con deseos de una crónica de consagración. ■

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 PressReader.com +1 604 278 4604 AND PRESSREADER PRESSRE

CLARIN-JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

Deportes
4

## Vernice y Rojas fueron rápidos y están en semis

Los palistas argentinos terminaron segundos en sus series y el sábado se jugarán sus chances de medalla.

PARÍS, FRANCIA, ENV. ESPECIAL

El canotaje argentino tuvo un **muy buen debut** en París 2024 con sendas clasificaciones a las semifinales del sábado de parte de Brenda Rojas en el KI-500 metros y de Agustín Vernice en el KI-1.000.

La sampedrina de 28 años llegó segunda en su serie, detrás de la neozelandesa Aimee Fisher, una de las grandes candidatas a quedarse con el oro. Es que la oceánica de 29 años fue campeona mundial Sub 23 del KI-200 y del KI-500 en 2017, subcampeona mundial en 2018 en K2-200 y K4-500 y campeona mundial del KI-500 en 2021. Y además tiene en su poder la mejor marca mundial con 1m46s19 en Szeged 2024.

Rojas ganó tres medallas de plata y dos de bronce en los Juegos Pan-



A fondo. Vernice llegó segundo en su serie y pasó a semifinales, co

americanos y el sábado disputará la semifinal Ca las 5.50. Las dos mejores accederán a la final A y **lucharán por una medalla**. La argentina buscará superar su 13º puesto en Río de Janeiro 2016.

En tanto, en su serie, Vernice fue segundo detrás del húngaro Balint Kopasz, dueño de la mejor marca mundial y olímpica con 3m20s64 en Tokio 2020. El finalista olímpico en la capital japonesa, donde fue octavo, tuvo que acelerar en el final porque se le venía el sudafricano Hamish Lovemore, al cabo tercero.

A Vernice le tocó la semifinal B, que será el sábado a las 6.20, momento en el que competirá, entre otros, contra Lovemore, el francés Maxime Beaumont, el alemán Anton Wilkelmann y dos peso pesados de la categoría.

Por un lado, el checo Josef Dostal, campeón mundial este año y ganador de cuatro medallas entre Londres 2012 (bronce en K4-1.000), Río 2016 (plata en K1-1.000 y bronce en K4-1.000) y Tokio 2020 (bronce en K2-1.000. Y por el otro, el húngaro Adam Varga, subcampeón olímpico en Tokio 2020 y subcampeón mundial en Duisburgo 2023 en K1-1.000. Los cuatro mejores se clasificarán a la final por las medallas ■

### Para Guzmán, fue debut y despedida

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

El sueño de Lucas Guzmán en el taekwondo terminó demasiado rápido aunque no sin lucha. En la categoría de 58 kilos, el argentino perdió su primer combate ante el húngaro Omar Salim, campeón mundial de los 54 kilos en 2022 y actual campeón europeo de 63 kilos.

El primer round fue con cla-

El primer round fue con claridad para el húngaro, pero en el segundo Guzmán se recuperó con una patada a la cara con giro, lo que le dio cinco puntos. Llegaron al último y ahí Salim fue superior para el 2-1 final. Y como el vencedor no pasó los cuartos de final, Guzmán no pudo competir en el repechaje.

En tanto, desde las 6 de la Argentina hoy debutará Franco Serrano en el pentatlón moderno con la ronda de clasificación de esgrima. Las otras disciplinas serán salto en equitación, natación, tiro con pistola láser y carrera pedreste. ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

365

BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 03/11/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y DESECUENTANDO ALGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NA OCIUNIALBELS S NO CITADAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y TODO SPARA MAS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PRARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS TENTAMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 42 **Deportes** 

#### **Juegos Olímpicos**

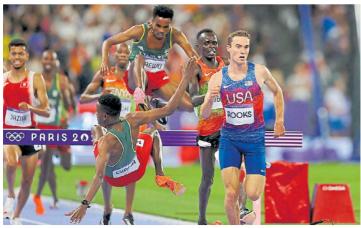



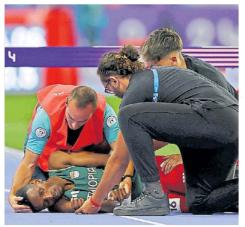

Primeros auxilios. Girma fue socorrido de inmediato, reuters

## El Stade de France fue puro drama con la caída de Girma

El etíope recordman del mundo de los 3.000 metros con obstáculos tropezó y quedó inconsciente en la pista. Se recuperó pero el susto fue mayúsculo.

Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

"Consciente y a la espera de estudios". La primera información sobre el estado de salud del etíope Lamecha Girma, el atleta que quedó inmóvil en plena pista después de una brutal caída en la final de los 3000 metros con obstáculos de París 2024, fue tranquilizadora. Es que minutos antes la preo-cupación se había apoderado del mundo del deporte por lo impac-tante de las imágenes que se propagaron rápidamente en las redes sociales.

Fue, por ahora, el momento más dramático de París 2024. Era un día de fiesta en el Stade de France con grandes emociones, consagraciones, nuevas figuras. Cuando de pronto todo se hizo silencio. Y afloró la angustia y la preocupación.

"Tuvo una dura caída y aún no recuperó completamente la conciencia. Actualmente fue llevado al hospital para recibir tratamiento. Aunque no tiene amenaza de vida, necesitará algo de tiempo para recuperarse, como mencio-nó su entrenador", escribió en su cuenta de Instagram, Eabisa Negese Geletu, quien en la página oficial de World Athletics figura como miembro del directorio de Representantes de Atletas.



Oro. El marroquí Soufiane El Bakkali repitió el triunfo de Tokio. REUTERS

"Enviemos nuestros pensamientos y buenos deseos para una pronta recuperación a Lame cha durante este momento difícil", completó.

Girma, el dueño del récord mundial, quedó inconsciente des-pués de sufrir una brutal caída en el penúltimo salto -en cada vuelta los participantes deben saltar sobre las barreras, que son cinco de 91,40 centímetros de altura, distribuidas a lo largo del recorrido; uno de esos saltos se hace sobre agua- al trastabillarse con la valla que debió superar.

Con la carrera de siete vueltas

v media casi terminada, a 200 metros de la llegada Girma venía lanzado en su sprint superando riva-les hasta ubicarse en el segundo lugar detrás del líder en ese mo-mento, el estadounidense Kenneth Rooks. No midió bien el salto, golpeó su rodilla derecha y se desarmó en el aire hasta golpear con la nuca sobre la pista.

Girma, medalla de plata en To-kio 2020 y tres veces subcampeón mundial (2019, 2022 y 2023), venía en el lote de los punteros en el momento del accidente, que incluso obligó a varios de sus riva les a saltarlo. Los servicios médi-

#### **LANZAMIENTO DE DISCO**

#### Alekna superó a su padre pero Stona le ganó

Contra todos los pronósticos el jamaicano Roje Stona se colgó el oro en el lanzamiento de disco tras lograr con 70 metros el récord olímpico que le permitió suerar por tres centímetros el que había logrado unos minutos antes el lituano Mykolas Alekna, quien quedó segundo tras haber a su vez superado la marca de su padre Virgilius, quien en Atenas 2004 había logrado el oro con 69.89 metros

cos acudieron rápidamente a ayudarlo, le colocaron un cuello ortopédico para inmovilizar la zona del golpe y se retiró en camilla hacia los vestuarios del Stade de France, que quedó conmocionado.

Más allá del drama, el marroquí Soufiane El Bakkali revalidó el oro

olímpico. El campeón siempre se mantuvo al acecho del trío etíope -Sa-muel Firewu, Getnet Wale y Girma-, que, junto a Rooks, marcó el ritmo durante buena parte de la

En la última curva, y con más autoridad aún en la recta final, El Bakkali impuso su ley y cruzó la meta con un crono de 8m06s05, su mejor tiempo de la temporada, convirtiéndose en el primer vencedor consecutivo de la prueba desde el finlandés Volmari Iso Hollo en 1932 y 1936.

En el podio lo acompañaron Rooks (8m06s41), con la medalla de plata, y el keniata Abraham Kibiwot (8m06s.47), con la de bronce. Para ambos fue la primera medalla olímpica.

El Bakkali explicó que su temporada fue complicada por una le-sión y que llegó a plantearse no participar en París 2024, si bien cambió de opinión convencido por su entrenador y la federación de su

La carrera "no fue fácil", aseguró. "Había un plan etíope, pero gracias a Dios mi compatriota Moha-med Tindouft me ayudó. Le pedí durante la carrera que hiciera algo para darme una mano así que él empujó hacia el frente y abrió una brecha con el fin de romper el blo-

queo etíope", explicó. Con su triunfo El Bakkali confirmó a sus 28 años su suprema cía en la distancia después de proclamarse también bicampeón del mundo en Eugene 2022 y Budapest 2023, precisamente contra Girma

La celebración del ganador llegó junto a un gran grupo de marroquíes que lo apoyaron durante to-do el recorrido.

El Bakkali se convirtió además en el tercer deportista de un país árabe que logra dos oros en los Juegos Olímpicos.

Previamente sólo lo habían consiguieron su compatriota, el atleta Hicham El Guerroui, vencedor en los 1.500 y 5.000 metros en Atenas 2004, y el nadador tu-necino Oussama Mellouli, oro en los 1.500 metros libre en Beijing 2008 y en los 10.000 metros en Londres 2012. ■

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604

## El skate, furor en París con un podio de adolescentes de 14, 15 y 16 años

La australiana Trew fue oro, la japonesa Hiraki se llevó la plata y Brown, el bronce. Una multitud las aclamó.



Influencers. Hiraki, Trew y Brown, el trío de chicas superpoderosas del skate park en París 2024. EFE

#### PARÍS, FRANCIA, ENV. ESPECIAL

El Comité Olímpico Internacional tiene entre uno de sus desafíos sumar al público joven y por eso apostó a deportes urbanos como la escalada deportiva, el básquetbol 3x3, el breaking, el ciclismo BMX Freestyle -donde el "Maligno" Torres fue campeón olímpico y el skate. Al ser consumidores natosy, sobre todo, tener permanencia en redes sociales, los dirigentes del olimpismo, a los que no les escapa ningún negocio en esta inmensa torta que mueve el deporte internacional, dieron el OK para estas disciplinas, Y mal no les va.

Furor causaron en París 2024 todas las competencias y en skate "park" se dio un momento histórico, porque el podio femenino fue de tres adolescentes. La australiana Arisa Trew, de ape-

La australiana Arisa Trew, de apenas 14 años, ganó la medalla de oro y fue seguida por la japonesa Cocona Hiraki (15) y la británica Sky Brown (16).

En el parque urbano ubicado en la emblemática Plaza de la Concordia, Trew obtuvo la mejor puntuación durante su tercer ejercicio, con 93,18 unidades. Hiraki sumó 92,63 y la británica Brown, 92,31. Las últimas dos repitieron las medallas de plata y bronce que lograron en Tokio hace tres años, cuando el skate debutó como modalidad olimpica.

Trew, nacida el 12 de mayo de 2010, saltó a la Plaza de la Concordia con su casco, tutú y patineta rosas. "No quería tratar de ser como un niño, intentando encajar conellos. Pensé: Quiero ser yo misma. Quiero que la gente sepa que soy muy femenina", expresó Trew.

"No había muchas chicas donde patinaba. Nunca nadie fue grosero ni nada por el estilo, pero quería demostrar que era una chica que patinaba" confesó.

Esa filosofía la llevaron a conquistar un premio Laureus Action World, aunque su primer acercamiento con una tabla había sido en el surf, en Australia, donde el clima fue vital para cambiar las olas por el asfatro.

"Surfeé mucho y todavía lo hago. Sentí demasiado frío en el invierno y realmente no quería surfear. Comencé a patinar porque mi papá y yo a veces lo hacíamos e íbamosal parque. Y realmente comencé a amarlo", añadió.

En tanto, **Brown ya es millona**ria. Nacida un mes antes de los Juegos Olímpicos de 2008, en Tokio se convirtió en la medallista británica más joven de la historia. En Instagram la siguen 1.400.000 personas, tiene su propia muñeca Barbie y colabora con Skateistan, una organización benéfica que enseña a patinar en áreas empobrecidas. Diseñó una tabla personalizada y 10 dólares de cada venta se destina a apoyar a los niños.

En Tokio 2020 participó la brasileña Dora Varella, quien terminó séptima. La paulista de 23 años se despidió de París 2024 en la cuarta posición, gracias a los 89,14 puntos obtenidos en su tercer intento. "No porque haya sido cuarta y no tenga medalla quiere decir que haya hecho un resultado malo. ¡Soy cuarta del mundo!", exclamó.

"Soy la más veterana. Es porque estas chicas han irrumpido con una cabeza diferente. He tenido que cambiar mi mentalidad para seguir sus evoluciones, pero es dificil hacerlo", asumió la skater.

Varella se opone a que haya una edad mínima para competir, justo cuando la china Haohao Zheng, de 11 años, se estrenó como una de las deportistas olímpicas más jóvenes de la historia. "Ellas merecen estar donde están: trabajaron duro para ello y saben hacerlo bien", dijo.

La vasca Naia Laso, la más joven de la delegación española en París 2024 con solo 15 años, obtuvo un diploma olímpico al finalizar en séptima posición, con 86,28 puntos en la tercera ronda. Laso disputó la final con dolor lumbar, tras una caída durante la ronda de clasificación.

El podio más joven de la historia se dio en Tokio 2020, en skate "street", cuando Momiji Nishiya y Rayssa Leal, oro y plata con 13 años, y Funa Nakayama, bronce con 16, se subieron a la tarima con un promedio de edad de 14 años y 190 di-

EL MEDALLERO

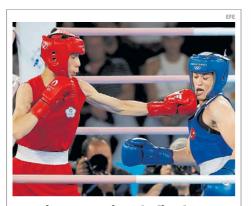

### La taiwanesa Lin, a la final

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting venció a la turca Esra Yildiz Kahraman y será finalista en los 57 kilos, por lo que las dos púgiles envueltas en una polémica de género competirán por la medalla de oro. La otra es la argelina Imane Khelif, en los 66 kilos.

### Increíble adiós de Francia en handball

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

Francia fue eliminada de la competencia masculina de handball por Alemania en cuartos de final de la manera más increíble. Cuando faltaba menos de un minuto, los locales ganaban 29-27. El alemán Uscins Renars convirtió el punto 28 y cuando restaban seis segundos y la pelota era de Francia, que tenía un jugador menos, los alemanes aprovecharon las dudas del jugador Dika Mem para lograr el robo que precedió al empate de Renars. Llegaron al alargue y el mismo jugador alemán le dio el triunfo a su Selección por 35-34. ■

### Los locales, contra Polonia en vóleibol

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

Francia y Polonia definirán el sado el vóleiblo masculino en París 2024, después de que superaran en semifinales a Italia por 3-0) y a Estados Unidos por 3-2, respectivamente, en el pabellón París Sur Arena I.

El conjunto galo persigue su segunda corona consecutiva tras obtener un triunfo convincente con parciales de 25-20, 25-21 y 25-21. Polonia, número uno del ranking, tuvo un partido mucho más comprometido, en el que se vio obligado a remontar para eliminar a Estados Unidos con parciales de 25-23, 25-27, 14-25, 25-23 y 15-13.

|   | Estados Unidos | 25 | 35 | 32 | 94 |  |
|---|----------------|----|----|----|----|--|
|   | China          | 25 | 23 | 17 | 65 |  |
|   | Australia      | 18 | 12 | 11 | 41 |  |
|   | Francia        | 13 | 17 | 21 | 51 |  |
|   | Gran Bretaña   | 12 | 17 | 20 | 49 |  |
|   | Corea del Sur  | 12 | 8  | 7  | 27 |  |
|   | Japón          | 12 | 6  | 13 | 31 |  |
|   | Italia         | 9  | 10 | 8  | 27 |  |
|   | Países Bajos   | 9  | 5  | 6  | 20 |  |
| ) | Alemania       | 8  | 5  | 5  | 18 |  |
| Ï | Canadá         | 6  | 4  | 9  | 19 |  |
| 2 | Irlanda        | 4  | 0  | 3  | 7  |  |
| 3 | Nueva Zelanda  | 3  | 6  | 1  | 10 |  |
| 1 | Rumania        | 3  | 4  | 1  | 8  |  |
| 5 | Hungría        | 3  | 3  | 2  | 8  |  |
|   | Suecia         | 3  | 3  | 2  | 8  |  |
| 7 | Ucrania        | 3  | 2  | 3  | 8  |  |
| 3 | Brasil         | 2  | 5  | 7  | 14 |  |
| 9 | España         | 2  | 3  | 6  | 11 |  |
| 0 | Croacia        | 2  | 1  | 3  | 6  |  |
| 1 | Cuba           | 2  | 1  | 2  | 5  |  |
| 2 | Azerbaiyán     | 2  | 1  | 0  | 3  |  |
| 3 | Bélgica        | 2  | 0  | 3  | 5  |  |
| 4 | Hong Kong      | 2  | 0  | 2  | 4  |  |
|   | Cilialana      | 2  | 0  | 2  | 4  |  |

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 

#### **Fútbol local**

## Boca vendió bien, gastó menos en refuerzos y las cuentas le cierran

En 2024 transfirió a cuatro jugadores por casi 55 millones de dólares y se reforzó con nueve futbolistas por un poco más de 20 millones.

#### Boca

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

La venta de Equi Fernández, muy a pesar de la baja que significa para Diego Martínez, posicionó a Bo-ca como el club que mejor vendió en la Argentina. Sólo en 2024, se aseguró casi **55 millones de dóla**res por la transferencia de cuatro jugadores. Y a fin de año, si se concreta el pase de Cristian Medina en la mira de los ojeadores europeos-, Juan Román Riquelme podrá jactarse de haber cerrado transferencias por **una cifra cer-cana a los 100 millones** a lo largo de la gestión que comenzó en di-ciembre de 2019 con Jorge Amor Ameal como presidente. Todo un logro de la cantera azul y oro, claro.

Es cierto que los hinchas no festejan el campeonato económico, tan real como la exigencia de la tribuna en cuanto a refuerzos de je rarquía. También hay que destacar que los frutos de las divisiones inferiores se plantaron durante el gobierno de Daniel Angelici. Claro que, como sucede en la política nacional, poco se reconoce de lo bueno que hizo la dirigencia anterior. Hoy, Román administra riqueza

En enero, Boca vendió la ficha de Valentín Barco al Brighton de la Premier League, pero recién en el último mes sacudió el mercado con los pases de Aaron Anselmino al Chelsea de Inglaterra y Equi Fernández al Al Oadsiah de Arabia



Equi Fernández. La venta más alta de la directiva, al fútbol árabe

Saudita. En el medio de estas dos operaciones, Luca Langoni fue transferido al New England Revolution de la MLS.

Por el Barco (20 años) pagaron 10 millones de dólares; por Anselmino (19), 18 millones que pueden ser 21 millones si se cumplen una serie de objetivos; por Fernández (22), los árabes depositaron la cláusula de rescisión de **20 millones** y hasta se hicieron cargo de los impuestos con **3 millones adiciona-les**; y por Langoni (22), **6.800.000**. En total, embolsará **54.800.000** que podrían incrementarse con los bonus del marcador central.

En todos los casos, se trata de jugadores jóvenes, con proyección de Selección. Sin ir más lejos, el Colorado y Equi ya tuvieron su chance en los juveniles, el lateral en el Sub 20 y el volante en el Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos de París.

Durante el período 2019-2024, Boca también vendió a Alan Varela al Porto en **12.500.000 dólares**; Nicolás Capaldo al Red Bull Salz burgo de Austria y a Mateo Rete gui al Genoa de Italia, que pagaron 5 **millones** cada uno; a Luis Vázguez al Anderlecht de Bélgica en 3.500.000; a Franco Cristaldo al Gremio de Porto Alegre en 2.500.000; a Agustín Sández en un millón a Rosario Central: a Adrián Sánchez a Atlético Tucumán, a Mauro Luna Diale a Unión y a Eze quiel Cañete a Banfield, los tres por **500 mil dólares cada uno**.

La cuenta da 85.800.000 dóla res. Y el próximo en partir sería Medina, por quien Botafogo ofre ció 8 millones en diciembre. La propuesta fue rechazada. La cláusula de rescisión del volante está fijada en 15 millones. Ya sondearon al jugador Nottingham Forest,

#### CAMBIOS EN LA LISTA

Finalmente, Ignacio Miramón no estará en la lista de buena fe de los octavos de final de la Sudamericana por una demora en la firma de los papeles con el Lille de Francia. Para jugar contra Cruzeiro ingresarán Medel por Ezequiel Bullaude, Belmonte por Langoni, Milton Giménez por Da-río Benedetto, Aguirre por Román Rodríguez y Martegani por Jorman Campuzano.

Anselmino podrá jugar siempre y cuando no llegue el transfer de Chelsea, que lo prestará a Boca.

Villarreal y Real Sociedad

¿Y cuánto gastó durante este año? El 50% del pase de Lautaro Blanco se compró con la mitad de los derechos económicos de Aaron Molinas, quien recaló en De fensa y Justicia, equipo que ges tiona Christian Bragarnik, accio nista del Elche, desde donde llegó el rosarino. Por Cristian Lema se pagaron 500 mil dólares y por Ke vin Zenón, 3.000.000. En este re ceso llegaron Gary Medel (libre), Tomás Belmonte v Brian Aguirre (5 millones cada uno por el 80% de los pases). Milton Giménez (4 mi llones), Agustín Martegani (2.600.000 por el 80%) e Ignacio Miramón (a préstamo por 18 me ses). Gastó por encima de los 20 millones, un 37% de los que cose chó por las ventas. El saldo mone tario es positivo. El futbolístico, se

### Braida y Remedi se pierden la ida de octavos de la Libertadores

#### San Lorenzo

La eliminación de la Copa Argentina a manos de Vélez en octavos de final en la noche del martes fue un duro impacto para el San Lorenzo de Leandro Romagnoli. Sin embargo, una mayor preocupación que dó tras esa derrota por 3 a 1 por las lesiones de dos titulares importantes en el habitual once del *Ciclón*. Malcom Braida y Eric Remedi, ambos con esguinces en sus respectivas rodillas derechas, son bajas sensibles en el equipo de cara a compromisos vitales.

Tanto el lateral como el volante central fueron sometidos a estudios médicos para ver la gravedad de las lesiones y, si bien se descartó que exista compromiso ligamen-tario, se trata de torceduras que los dejarán afuera por un tiempo. *Pipi* está en alerta máxima ya que, más allá de recibir a Atlético Tucumán este sábado por la Liga Profesional, el martes de la semana que viene afrontará el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y tanto Braida como Remedi no estarán.

Remedi, que fue reemplazado a los 34 minutos del primer tiempo por Santiago Sosa, presenta un es guince de la articulación tibiope rónea superior con edema óseo en el peroné.

Braida, por su parte, logró aguantar hasta el descanso no sin mucho dolor y terminó en llanto. Elías Baez entró por él para el segundo tiempo. Los chequeos arrojaron que padece un esguince medial grado l de la rodilla derecha y ede ma óseo en el pie derecho. Tendrán mes de recuperación.

### Más que el equipo, preocupa el estado del campo de juego del Cilindro

#### Racing

El campo de juego es un gran problema para Racing. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana el equipo de Gustavo Costas no pudo jugar en el Cilindro ante Sportivo Luqueño y tuvo que mudar su localía a Lanús producto del mal estado del césped. Y la situación no meioró de cara a los octavos de final.

Por esa razón Claudio Tapia pu-so a disposición del club dos cancheros del predio de Ezeiza. Coor-



No tan verde. El césped es tratado por dos cancheros de Ezeiza

dinados por Gerardo Albornoz. supervisor de los campos de iuego de la AFA, se sumaron al equipo de Walter Aciar, quien se ocupa del pasto en Avellane da, y trabajan contrarreloj para que la Conmebol apruebe el terreno para la revancha con Huachipato del 20. Los inspectores son estrictos y el equipo chileno también los sufrió: el martes tendrán que ser anfitriones en Viña del Mar ya que su cancha de Concepción también tiene dificultades con la gramilla.

"Estamos trabajando a conciencia para llegar en tiempo y forma a la próxima inspección y ser locales en casa", le dijo Víc tor Blanco a Clarín.■

### La Paternal abre sus puertas para iniciar la fecha

Argentinos

Sarmiento

Se enfrentan dos irregulares. El Bicho sumó tres empates y una derrota en cuatro fechas. El Verde venció a Racing, perdió con River y Central e igualó con Belgrano

Cancha: Argentinos. Arbitro: Nicolás Lamolina





pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 460

#### **Fútbol local**

### Llega Bustos y si completan a tiempo los papeles lo van a anotar para la Libertadores

Gallardo tiene al lateral que pretendía. Esperan que Meza pueda salir de Monterrey y presentan a Pezzella.

#### River

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

Marcelo Gallardo por fin va a tener al lateral derecho que tanto quería en la etapa final de su primer ciclo tras la partida de Gonzalo Montiel. Y como finalmente no podrá contar ahora con el defensor campeón del mundo porque no iba a volver en este momento a la Argentina, entonces el Muñeco fue por un viejo deseo Fabricio Bustos será jugador de River y si se incorpora en lo inme-diato podrá ser anotado en la lista de la Copa Libertadores para los octavos de final ante Talleres de Córdoba. Será el segundo refuerzo del Muñeco y el séptimo de este

mercado de pases del club. El pase de Bustos, de todos modos, no fue sencillo de realizar. Es que durante la semana se trabó ¿El motivo? La especulación de Inter con la cantidad de partidos jugados del ex Independiente pa-ra la renovación automática de su contrato, el cual vence en diciembre. Si sumaba un encuentro más, iba a llegar al 65% de los juegos disputados durante el año, lo cual activaba el requisito de extensión del vínculo hasta fines de 2025.

Entonces, en Porto Alegre bus-caban sentarse sobre los siete millones de dólares de la cláusula de rescisión. Pero River no iba a pagar esa cifra, sino que se dispuso a abrir una negociación. Y el pase, que se terminará de sellar hoy, cuando terminen de cruzar información y datos que remiten a las transferencias entre los clubes, se haría por un poco más de 4 millo-nes de dólares. La intención de la institución de Núñez es hacerle un contrato al marcador de pun-

ta hasta diciembre de 2027. Para que el pase se destrabara, también fue clave la postura de Bustos. El jugador se despidió de sus compañeros y les planteó a los dirigentes de Inter su clara intención de irse a River. A tal punto que en el entrenamiento de este miércoles en el campo deportivo del Inter prácticó aparte. En verdad, es algo que generalmente ha-



ndiente vendrá desde el Inter de Porto Alegre

#### EL SÁBADO. CON HURACÁN

#### Se agotaron las entradas para el estreno del Muñeco en River

Ya no hay entradas para ver el regreso de Marcelo Gallardo a Ri-ver. En el encuentro que el equipo de Núñez disputará ante Hu racán el sábado a las 20.30, y en el que se producirá el inicio del segundo ciclo del Muñeco como técnico del club. el Monumental estará repleto, con 85 mil personas. Los abonados a Tu Lugar en el Monumental primero reseron su entrada, por lo que los tickets que se pusieron a la venta fueron para socios sin TLM v la comunidad Somos River, los cuales volaron rápidamente ayer, en una fila virtual que llegó a las 85 mil personas. La vuelta de Gallardo generó también 5.000 so evos la última semana superando la cifra de 350 mil asociados, que sigue posicionando a River como la institución con más asociados del continente y en segundo lugar mundial detrás del Real Madrid.

ce el club de Poto Alegre mientras se encuentra negociando por un jugador hasta tanto no se termine de resolver su situación

"Se plantó, quiere jugar en River y que lo dirija Gallardo", le aseguraron a Clarín desde el entorno del jugador. Su representante, Na-zareno Marcollese, viajó a Porto Alegre hace un par de días para negociar en persona.

Bustos está en actividad. Viene jugando en Inter de Porto Alegre. De hecho, fue titular y disputó los 90 minutos del partido el domingo pasado en el duelo que su equi-po igualó con Palmeiras 1 a 1. Si lle ga, se hace la revisión médica y firma contrato en lo inmediato, podrá ser inscripto mañana en la lis-ta que se debe entregar a la Conmebol con los cambios pertinentes antes de los octavos de final de la Copa Libertadores y es tar disponible para el duelo de ida de octavos de final ante Talleres que se jugará el miércoles en el Kempes de Córdoba, con el arbi-traje del colombiano Andrés Rojas. Y en el VAR estará su compatriota Jhon Perdomo.

Así, el lateral derecho se suma rá a Pezzella, quien será presentado hoy a las 18 en el Museo del club. Y se está a la espera de Maxi Meza. El volante también se plantó ante la dirigencia de Rayados de Monterrey, que intentó cambiar de idea y no dejarlo salir a pesar de que ya estaba acordado el pase con River en 2 millones de dólares. El ex Independiente también se plantó y les manifestó su deseo de venir a la Argentina para vestir la banda roja y ser dirigido por Gallardo

Es lo que genera el Muñeco. Un imán para los futbolistas.■

### Se desplazó una tribuna en la cancha de Independiente

Fue en Vélez-San Lorenzo. No hav peligro de derrumbre. La reparación.

#### Independiente

#### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

 $La \, cancha \, de \, \textbf{Independiente} \, sirvi\'o$ de escenario para el Vélez-San Lorenzo de la Copa Argentina que, albergó a las dos hinchadas. Luego del partido, entrada la noche del martes, la preocupación invadió a todos al descubrirse, gracias a la foto de un hincha, viralizada en las redes sociales, que una de las populares había sufrido el desplazamiento de sus bloques. ¿Qué pasó?

Rápidamente muchos hinchas se preocuparon ya que al ver la imagen de los escalones desplazados el temor que surgió fue si hubo peligro de derrumbe v si pudo

haber ocurrido una catástrofe. Se trata de la Tribuna Sur baja, que lleva el nombre de Ricardo Pavoni. **Ese sector fue ocupado por** la parcialidad de Vélez y estuvo colmada. Desde la dirigencia de Independiente se ocuparon desde primera hora deayer de esta situación. El arquitecto a cargo de la construcción del estadio Alejandro Castro, se hizo presente para very la gravedad del caso.

En un comunicado oficial, des-de Avellaneda explicaron que "ambas cabeceras bajas del estadio están construidas con bloques premoldeados que tienen movimien-to y oscilación. Dichos bloques tienen topes que frenan esos movimientos. En este caso, el desplazamiento se produjo porque se soltaron las soldaduras correspondientes, pero en ningún momento, hubo riesgo de derrumbe ni la tribuna está partida".

A su vez se aclaró que va se está trabajando *"para volver a colocar el* bloque en su lugar, resoldar y abulonar nuevamente todos los blo ques de dicha tribuna, como así también, se realizará la inspección v llegado el caso la corrección o mantenimiento al resto de los blo-ques", tareas que finalizarán durante el resto de la semana.

Si bien el Rojo no jugará de local este fin de semana (el domingo visitará a Estudiantes), está programa do que el miércoles se dispute allí otro encuentro por octavos de la Copa Argentina: Huracán ante Argentinos. Si estos trabajos se cumplen como informó la dirigencia roia, no habría problemas en utilizar nuevamente la cancha con ambas hinchadas.

Castro dio detalles más precisos y descartó el riesgo de derrumbe: "La grada se desplazó 5 centímetros en un giro. Todavía tiene 25 centímetros de apoyo sobre la viga. No exis-te ninguna posibilidad de caída ni de derrumbe. Es un desplazamien to con cero riesgo de caída".

Y agregó en diálogo con DSports: "Si no es en el día de hoy, en la mañana de mañana ya quedará la grada en su lugar soldada, reforzada Como para acotar el pánico que se generó sobre esta imagen, que es una imagen contundente porque parece mucho más grande de lo que realmente está". Independiente será local contra

Central el sábado 17, por la Liga.■



niento. En la cabecera que ocuparon los hinchas de Vélez.



46 **Deportes** 

#### **Fútbol internacional**

## Cinco clubes argentinos se benefician con la venta de Retegui al Atalanta

Cobrarán Boca, River, Talleres, Estudiantes y Tigre por ser formadores. Genoa lo vendió en 22 millones de euros.



Mateo. Hizo gran campaña en Genoa, jugó la Eurocopa para Italia y ahora se ya al club de Bergamo. A

Mateo Retegui sigue creciendo en el fútbol italiano y ayer se hizo oficial la venta del delantero argentino naturalizado italiano de 25 años al **Atalanta** de la Serie A, que viene de ser campeón de la Europa League 2023/24 y le pagará 22 millones de euros (más 3 millones por objetivos) al **Genoa** cambio de la ficha del goleador. Por el mecanismo de solidaridad instaurado por la FIFA en 2001 son cinco los clubes argentinos que se llevarán una parte del dinero del pase: Ri-

### er, Boca, Estudiantes, Talleres y

Este trato le favorece al Atalanta, porque suma a su plantel un jugador de selección y con buen pro-medio de gol: anotó 9 tantos en 31 partidos jugados con Genoa, pero también los cinco clubes argentinos se ven beneficiados con este

Es por el mecanismo de solidaridad que la FIFA instauró en 2001 para que los clubes formadores se puedan beneficiar con las futuras -ventas de un jugador y así poder invertir en el desarrollo de nuevos

juveniles. Un 5 % de la venta es para los clubes formadores. Los requisitos son que el futbolista haya estado en la institución entre los 12 y los 23 años. Ese porcentaje se divide entre todos los equipos que hayan participado de la formación del futbolista: un 0.25% para los clubes que lo hayan tenido entre los 12 y 15 años; y un 0.5% para aquellos en los que estuvo entre los 15 y 23 años.

Retegui estuvo en el club de Nú-ñez desde los 10 años hasta los 15 (hizo infantiles y Novena División) v luego pasó al Xeneize donde rea-

lizó el resto del camino por las categorías formativas y hasta logró jugar un partido oficial en Prime-ra con la camiseta del equipo de la Ribera. Después jugó y se destacó en Estudiantes, Talleres y Tigre. Entonces, River se llevará 187.000

euros, Boca cobrará 585.000 euros y Estudiantes, Talleres y Tigre 125.000 euros cada uno.

Si bien el Genoa se mostraba reacio a la posibilidad de transferir al goleador, desde el conjunto de Bérgamo hicieron una oferta que para el Vecchio Balordo, como se le co noce al club genovés, fue imposible de rechazar.

Atalanta se hará con los servicios de Retegui, a cambio de 22 millones de euros, más otros tres en variables por objetivos. La llegada de go leador a Bérgamo representa un salto en la carrera del delantero (hijo de Carlos *Chapa* Retegui, entre nador de hockey sobre césped campeón olímpico con Los Leones en Rio 2016) va que el equipo que dirige **Gian Piero Gasperini** debía re forzar su delantera para la Champions League de la temporada que está por empezar en Europa.

De esta manera, Mateo Retegui se suma a los otros dos argentinos del plantel, Juan Mussoy José Luis Palomino, y además llega para ocupar el lugar de un jugador importante y compañero del argentino en la Se lección de Italia, Gianluca Scamacca, quien el pasado domingo en un amistoso ante el Parma, sufrió una grave lesión que lo dejará por varios meses afuera de las canchas rotura del ligamento cruzado ante rior de su rodilla izquierda.

De esta manera, el goleador na cido en San Fernando llega a su nuevo club luego de disputar una gran temporada con el Genoa (ter-minó 11° en la tabla de la Serie A) y de ser importante en la Eurocop 2024 con la selección de Italia. A pesar de que no marcó en el certa-men internacional disputado en Alemania, sumó experiencia con la Squadra Azzurra, que se despidió en los octavos de final tras caer ante Suiza.

#### **Automovilismo**

### Final de la aventura de Canapino en IndyCar

Agustín Canapino dejará de competir con el Chevrolet Dallara de Juncos Hollinger Racing en la IndyCar, tras alcan zar una desvinculación por 'mutuo acuerdo", según anunció la escudería en sus redes sociales. Y lo que era un secreto a voces finalmente se convirtió en realidad.

Luego de participar en once de las doce fechas, Canapino se ubicaba en el puesto 23°, y con 109 puntos su auto no estaba ingresando en el programa llama do "Leader's Circle", que otorga un premio de un millón de dólares por auto al finalizar la temporada al equipo que logre me ter a sus dos coches entre los 22 primeros de la temporada. El compañero de Canapino, Romain Grosiean (ex piloto de Fórmula 1, con 179 Grandes Pre mios disputados), marcha en el decimosexto puesto con 199



En sus dos temporadas en la categoría, Canapino corrió 28 carreras y sus mejores resultados fueron el 12° puesto en su debut en San Petersburgo, luego en el óvalo de Texas y en el circuito callejero de Toronto. Este año repitió esa colocación en otro trazado urbano, en Detroit.

En su última presencia logró su mejor clasificación al conseguir el décimo puesto en Toronto, pero a metros del inicio se tocó con Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) y se fue contra el muro: golpe sufrido en su coche lo dejó fuera de carrera.

En sus dos participaciones en las 500 Millas de Indianápolis, abandonó a falta de ocho vueltas del final en 2023 y este año pudo terminar 22°. Fue el pri-mer argentino en correr en la legendaria competencia luego de 83 años, desde la presencia de Raúl Riganti, en 1940. Canapino volverá al país, pro-

baría un Chevrolet Camaro competiría en la fecha del TC del 18 de agosto en el Gálvez.■

### Los candidatos de Guardiola para reemplazar a Julián en el City

En Madrid solo esperan que el Atlético haga oficial la llegada de Julián Alvarez. En Manchester ya le buscan reemplazante y el técnico Pep Guardiola tiene tres nombres en su agenda: Eberechi Eze, Khvicha Kvaratskhelia y Rodrygo. Ninguna operación será sencilla aunque el City recibirá una millonada por el cor dobés y al City Group no le falta dinero, precisamente

Eze juega en el londinense Crystal Palace y en la última Premier marcó 11 goles en 32 partidos con la camiseta azulgrana que le valie ron la convocatoria a la Selección inglesa que jugó la última Eurocopa. Jugó 99 minutos en el torneo continental.

Eze es de origen nigeriano tiene 26 años y se formó en el Queen's Park Rangers. Según Marca, el Pala-ce pediría no menos de 70 millones de euros por el delantero con el que tiene contrato hasta 2027. Aún no ha gestiones formales pero la prensa inglesa sostiene que el City se moverá desde la próxima semana.

Las otras dos opciones que evalúa Guardiola son más difíciles de concretar. POr el dinero que van a pedir los clubes y por el poco deseo que tienen de ceder a los jugado-res. El pintoresco Aurelio de Laurentiis, mandamás del Napoli va había adelantado al final de la Eurocopa en la que Kvaratskhelia tuvo una gran performance, que el geor giano estaba valuado en 100 millones de euros. Ya se sabe, se puede poner cualquier precio, luego hay que negociar. El otro tema es que Napoli no quiere desprenderse de su jugador estrella. Y el georgiano todavía no habló del presunto inte rés de Guardiola.

La última opción parece la más improbable pero Pep apunta a la abundancia del Real Madrid. Con Kylian Mbappé recién llegado al Bernabéu, supone que se puede ne-gociar con Florentino Pérez por el brasileño Rodrygo. El arribo del astro francés le quitaría minutos a Rodrygo en el Madrid y en ese punto es donde especula Guardiola que el City tiene la fortaleza para ir por el brasileño. Se vienen días movidos en el mercado.■

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604



PROMOCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. VÁLIDA EN LA ARGENTINA DESDE LA FECHA 10 HASTA LA FECHA 27 DEL TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2024 SEGUNDA PARTE. PARA MÁS INFORMACION CONSULTAR EN WWW.GRANDT.COM.AR

pressreader Pressr

## **Spot**

#### Cultura



Pasión de multitudes. El año pasado, a la FED fueron más de 22 mil personas, que compraron unos 85 mil libros, Desean repetir, n

### Desde hoy hasta el domingo se desarrollará la FED en el Complejo Art Media. Habrá stands de 330 editoriales independientes, nacionales y extranjeras.

Con sus mejores galas literarias, 330 editoriales independientes ocuparán sendos espacios desde esta tarde para dar forma a la Feria de Editores (FED) en el Complejo Art Media de Chacarita (Av. Corrientes 6271) para seducir a lectores y lectoras. El público de este encuentro no es cualquiera: bien lo saben los organizadores que llevan cinco años radiografiando sus características, gustos y autores favoritos, entre otros aspectos.

Además de las empresas argentinas, llegarán editoriales de de Bra-sil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y también de España. Entre las locales, estarán Ediciones Godot, Sigilo, Ampersand, Caja negra, Entropía, Gourmet Musical, Eterna Cadencia, Mardulce, Pequeño Editor, Libros del Zorro Rojo, Calibrosco pio, Blatt & Ríos, Chai, El cuenco de plata, Limonero, Alto Pogo, Corregidor, unaLuna, Marea, Gog & Magog, y Asunto impreso. Y del exterior, estarán Fósforo y

Lote 42, de Brasil: Cuneta, Banda propia y La Pollera, de Chile; Abisinia, Mirabilia y Caballito de acero, de Colombia; Antílope, Gris Tormenta Grano de Sal Elefanta y Almadía, de México; Arandurá, de Paraguay; Colmena, de Perú; La caída, de Ecuador; Criatura, Hum y Estuario, de Uruguay; Acirema, de Venezuela, y Barrett y Página Indó-mita, de España, entre otros.

La feria funcionará de hoy hasta el domingo, desde las 14 hasta las 21. Las 15 actividades propuestas este año estarán protagonizadas por los escritores Marie-Pier Lafontaine, de Canadá; el noruego Thomas Reinertsen Berg, la francose-negalesa Seynabou Sonko, la española Luna Miguel y la estadounidense Deborah Eisenberg.

Aquí, diez libros imperdibles que se encontrarán en los puestos.

#### Las manos del gen Gonzalo Fassón Editorial La Pollera

Novela ganadora de la "Convocatoria Mamotretos" de la editorial (escogida entre 250 obras de diferentes païses de Sudamérica). En 1987, la tumba de Juan Domingo Perón fue profanada y su cadáver, mutilado. El asesinato del juez que investigaba el caso paralizó las pes-

quisas, y hoy, casi 40 años después, nadie sabe donde están las manos del ex presidente argentino. Julio del año 2000. Un hombre anarece tirado en una calle de Avellaneda. Tiene unas manos distin

tivas, aparentemente más viejas



"Las manos del General"

que su cuerpo: son las manos de Peron. Ricardo Moreno, tenaz y ambicioso periodista del diario Cronica, esta dispuesto a seguir cualquier información de algo tan serio como delirante. Pronto que da atrapado en una red de intrigas que conecta la profanación de la tumba de Perón, la muerte de comisarios y policías, el supuesto sui-cidio de un importante cirujano y la desaparición de una doctora er una colonia neuropsiquiátrica cercana a Buenos Aires

### Berliner, el vengador de

Gustavo Sierra

En el campo de concentración nazi de Treblinka murieron 850 mil ju-díos y un solo militar nazi: el comandante Max Bialas, que cayó acuchillado por Meir Berliner, el judío polaco-argentino que concretó así su última venganza. Este hecho real quedó documentado gracias al testimonio de uno de sus compañeros de cautiverio que logró escapar y relatar la historia a la red de resistencia secreta en el Gueto de Varsovia, Oneg Shabbat. Pero no existían otras informaciones sobre su pasado. Sierra se dedicó a investigar a este personaje y descubrió lo que ocultaban sus años en la Argentina.



Sierra. "Berliner. El vengador de.



Mario Levrero. "La ciudad"

#### Mario Levrero Editorial Criatura

La ciudad, un relato profundamente kafkiano, un laberinto alegóri co, una exploración literaria en la que Montevideo es un horizonte de luz al que aspirar en medio de la confusión de un viaje absurdo: el viaie del deber ser de la vida adulta. Se entra en esta urbe como en un sueño, con la inquietud y la expectativa, y también con el desasosio go propio de no poder decidir qué va a pasar. Se entra en un trance atrapante y libre de toda lógica



#### Seynabou Sonko Editorial Sigilo

Penda, una muchacha de origen senegalés, vive con su abuela curandera, Abu Pirata, en un barrio popular de París. La acaban de echar de su trabajo como cajera en un minimercado y, mientras deambula con su skate por las calles de la ciudad, se pregunta si seguir el camino de Abu Pirata e iniciarse como curandera. A caballo entre dos culturas y dos visiones del mundo dife rentes. Penda iniciará una búsque da para ayudar a un amigo y encontrar su propio sentido de la liber-tad. A la vez relato iniciático, fábula y novela urbana, Djinns abre un sinfin de caminos para hablar sutilmente de racismo, pobreza, sa-lud mental y dualidad identitaria.

#### Aleiandra Kamiva (ilustraciones de Yael Frankel) Editorial Limonero

El camino al río, sosegado, coreográfico y sensitivo, de una niña so-

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. Com +1 604 278 4604

CLARIN – JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 Spot 49



Kamiya. "De un gris antiguo".

litaria y un elefante. Un recorrido contado en modo potencial –como si se tratara de un sueño o un deseo– e ilustrado por una mezcla de trazos primitivos y recortes casi documentales.



Debowicz. "Los ruidos vienen...

#### Los ruidos vienen de la cocina Maia Debowicz

Editorial La Crujía

Nunca se sabe cuán lejos puede lle-gar una madre, dice Maia Debowicz en esta, su segunda novela. "En una primera persona cercana y llena de descripciones vibrantes, y una constelación de personajes adorables (también odiosos, en algunos casos), la narradora descubre el nacimiento de cinco gazapos en su casa, y de esa materia frágil y a la vez superpoderosa se arma para contar el resto. La sensibilidad animal se vuelve un misterio demasiado terrenal en donde se puede buscar respuestas o aniquilar esa certeza de que somos los únicos que nos cuestionamos cosas: el instinto materno, la violencia, el romance, los ataques de celos, incluso la salud mental aparecen como espejos de lo que pasa entre hu-manos que creen saberlo todo", dice Flor Monfort en el prólogo.

#### **Teoría del tacto** Fernanda García Lao

Editorial Entropia
El deseo llevado al extremo es la herida que atraviesa estos cuentos.
Desde el temblor, la irreverencia y una radical poética de lo incómodo, García Lao convierte en cuerpos un conjunto de emociones del mundo contemporáneo: los vientres de alquiler, las redes sociales.



TEORÍA DEL TACTO

García Lao. "Teoría del tacto".

la soledad, la prostitución, la pornografia, la muerte, la vejezy la locura. Todo aquello que no encaja. Ensamblando sucesos falsos y verdaderos, estos afilados relatos desplazan lo verosímil hasta lo delirante y hacen de lo real un objeto extraño, en un claro vínculo con la mejor tradición del cuento latinoamericano. Cierra con uno de los textos más íntimos de la autora: Misdos hemisferios, un recorrido por el pasado familiar, el exilio, la migración, las pérdidas y la reconstrucción de la identidad.



Magnus. Continuidad de Emma Z

#### Continuidad de Emma Z

#### Ariel Magnus Editorial Interzona

Un diálogo apasionante con el legado literario argentino, especialmente con la figura de Jorge Luis Borges. En las palabras de Martin Kohan, se plantea una pregunta provocadora: ¿puede la literatura argentina reinventarse constantemente al escribir, reescribir, sobre-escribir y contraescribir a Borges? Con capítulos breves que invitan a una lectura ágil y envolvente, Magnus nos sumerge en un vertiginoso juego borgeano donde las vidas de los personajes se entrelazan con los mundos creados por Borges. Esta obra nos invita a cuestionar nuestras percepciones sobre la literatura y la identidad, desafiando lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el mundo que habitamos

#### Borderline Carlito Carlos Busqued Editorial Blatt & Ríos

Constituido por una selección de

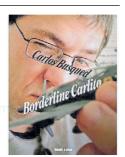

Busqued. "Borderline Carlito".

posteos del blog de Carlos Busqued, contiene todo su mundo poético y los lectores reconocerán en él las preocupaciones literarias, musicales y audiovisuales que des pués desembocaron en dos memorables libros narrativos. "Es-toy escribiendo", dice Busqued en una de las entradas, y a continua ción glosa una escena de lo que con el tiempo sería Bajo este sol tremendo. Acá tenemos el potente imaginario de Busqued, el ger men de su primera novela v un arco narrativo que va desde la pre paración para escribir ese libro. su escritura, la publicación y la manera en que tomó, a veces con ironía, las primeras repercusiones tras la publicación.

#### Nueva historia del comunismo en Europa del Este Agustín Cosovschi

#### y José Luis Aguilar López-Baraja: Editorial Siglo XXI

Pasaron más de treinta años de la caída del comunismo y nuestras ideas sobre lo que fue Éuropa del Este todavía replican lugares comunes de la Guerra Fría: sociedades controladas por la policía se creta y el miedo a la delación, una camarilla de sangrientos burócra tas que llegaban desde Moscú pa ra reprimir cualquier atisbo de di sidencia, economías caracteriza-das por el atraso y la escasez. En un trabajo de síntesis que renue va los términos del debate, Cosovschi y Aguilar trazan la historia del comunismo desde las primeras luchas socialistas en el si-glo XIX hasta su colapso a fines del siglo XX.■



Cosovschi-Aguilar. Comunismo.

#### Cine

### Valeria Bertuccelli, comediante sin par

Se luce como una gurú acusada de plagio en este filme que codirigió.



Angustia. Oli, Berta y Carola al enterarse de las denuncias en redes.

#### "Culpa cero"

••••

Muy buena

Comedia. Argentina, 2024. 106, SAM 13. De: Valeria Bertuccelliy Mora Elizalde. Con: Valeria Bertuccelli, Cecilia Roth, Fabiana Cantilo. Salas: Hoyts Abasto y Guilmes, Cinemark Pto Madero, Cinépolis Recoleta y Pilar, Showcase Belgrano.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Algún día, porque todo llega, se va a reconocer a Valeria Bertuccelli como la inmensa comediante que es. Es dueña de un timing, de un humor entre cínico y disparatado, que resulta imprevisible en más de una escena de Culpa cero, que la tiene como protagonista y también como codirectora, iunto a Mora Elizalde.

Berta Müller, su personaje en el filme que se estrena hoy, no tiene puntos en común con otras logradas actuaciones en comedias de más alto perfil, como la Tana Ferro en Un novio para mi mujer, o Me casé con un boludo.

jer, o Me case con un boludo.

Berta es una escritora exitosa.

Todo lo que publica se convierte
en best seller. Son libros de autoayuda, pero La virtud de la confusión, su última publicación, le
está trayendo más problemas
que réditos económicos.

"¿Qué es plagio?", pregunta Oli (Gaia Garibaldi), su hija, mientras están vacacionando en el Uruguay. Es que están acusando a Berta de "haber plagiado a Buda o Séneca", esto último transformado en un logradísimo gag, porque Berta, que no tiene demasiadas luces, repetirá siempre en su defensa que "Oséneca" murió hace tanto que pueden tomarse sus palabras como propias.

La culpa es de ella, pero también de su asistente, Marta (Justina Bustos, también excelente). Marta es más que su asistente: es la que le va a buscar la ropa a la tintorería o juega con Oli. Es una escritora fantasma para Berta, que confia ciegamente en ella.

Cómo no lova a hacer, si lo que escribe Marta es un éxito. Pero Marta quiere algún reconocimiento, aunque más no sea un agradecimiento en el libro. Como "su jefa" le prometió. Pero nada.

Ybueno, un poco de alcohol la hace gritar la verdad en una fiesta. ¿Fue por ella que saltó lo del plagio? "En las redes hay mucho odio, ya va a pasar", intenta tranquilizar Berta a su hijita. "Es por hacer pensar a la gente", se defiende ante su editor.

"¿Por qué escribís si no te gusta escribir?" se escuchará en un diálogo entre Berta y Marta. "No tengo la inventiva, no lo leí. ¿Algo más me copié?"

En La reina del miedo, su ópera

En La reina del miedo, su ópera prima, Bertuccelli no se permitía el humor como en esta. Hay escenas contundentes. Una, el emonólogo que larga hablando por celular en la calle: va cambiando de texturas, climas y hasta sentimientos, siempre con un guiño a la comicidad. Y en otros recuerda a China Zorrilla, en la repentización, la cara de póquer antes de decir una línea graciosa.

Culpa cero es un ping pong donde las acciones se van dando en los diálogos, también con su amiga y abogada Carola (Cecilia Roth, bien como siempre). Ahí gana empatía la película. ■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 50 **Spot** 

#### Cine



## El director de "Sexto sentido" cae en "La trampa"

Con más suspenso que terror, arranca bárbaro y derrapa pronto. La protagoniza un resurgido Josh Hartnett.

"La trampa"

....

Suspenso, Estados Unidos 2024, Título original: "Trap". 105', SAM 13. De: M. Night Shyamalan. Con: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Shaleka Shvamalan, Salas: Hovts Abasto v Unicenter, Cinépolis Recoleta

Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

A estas alturas, a 25 años del estreno de Sexto sentido, uno ya no sabe con qué película de M. Night Shyamalan, el director que aquella maravilla con Bruce Willis, se puede encontrar al entrar al cine. ¿Es el mismo de Señales. El protegido o Fragmentado, o el de El fin de los tiempos, Después de la Tierra o Lla man a la puerta?

El realizador que pintaba como el nuevo Spielberg, poco a poco fue fluctuando, y entregando muy buenas películas con otras tirando a regular. El hombre siempre tuvo inventiva, imaginación, hasta que como demuestra en La trampa, título capcioso si lo hay, la pierde. Rodada en menos de dos meses

no en Filadelfia, que es donde justamente la trama transcurre, sino en Canadá, donde seguramente contó con ventajas impositivas, *La* trampa avanza en su mejor parte, que es la primera hora, en un estadio cerrado

Hasta allí llega Cooper (Josh Hartnett), arrastrado por su hija Ri-ley (Ariel Donoghue), que solo comparte con la protagonista del mayor éxito de este 2024, la Riley de Intensa mente 2, el nombre, pa ra asistir a un concierto de su estrella favorita, Lady Rayen (Shaleka Shyamalan, sí, la hija mayor del director, que es actriz y cantante). La artista agregó una función a último momento tras agotar las entradas, y papá Cooper va a tener una perfecta salida con su pequeña de 12 años.

#### Bueno, no tan perfecta

La trampa, como muchas películas de este aclamado director, tiene un muy buen comienzo, pero luego se desmorona como un castillo de naipes. Cooper esconde un secreto. Bah, en realidad esconde a un hombre en el sótano de una casa, porque él y no otro es El carnicero, el asesino serial que la policía busca denodadamente y que tiene sobre sus espaldas, al menos una docena de cadáveres

Y como hay gente bocona, como el vendedor de merchandising que los atiende, y le confía que si hay tanta seguridad y uniformados en los accesos y en la platea, es porque en verdad todo se armó como una trampa para atrapar al asesino. ¿Cómo hará para escapar de 300 policías, si controlan todo, y hasta sa-

ben que tiene un tatuaje? La película plantea más de una pregunta, alguna que se resuelve, otra que no. ¿Cómo sabe la policía que El carnicero asistirá al con-cierto? La otra tiende al desconcierto, y salten al próximo párrafo si no quieren spoilers, pero ¿qué cuernos pasó con el chofer de Lady Raven?

#### A lo Alfred Hitchcock

Sin ser obviamente Hitchcock, a quien venera, Shyamalan nos permite saber lo que otros persona-jes del filme no saben. Y así se va desandando el filme, con alguna que otra situación insólita que no vamos a spoilear, pero cuando se llegue a los últimos 25 minutos, ahí ya la película se fue largamente al tacho.

Si la premisa va perdiendo su fuerza cuando Cooper reacciona de maneras excéntricas, por decirlo de una manera simpática -entra z sale del concierto, con o sin su hija, roba una identificación de se guridad, miente una y otra vez descaradamente-, llega un momento en que nada resulta medianamente creíble.

Tiene un guion, creado por el mismo Shyamalan, que es mucho más potente al comienzo, y luego va decayendo. Como el villano sociópata Hartnett, que parecía que remontaba su carrera tras aparecer en Oppenheimer, Agente Fortune: El gran engaño y hasta con un breve papel en la nueva temporada de la serie *The Bear*, hace más gestos que James McAvoy como Dennis o todos sus personajes, juntos o por separados, en Frag-

### Cuatro estrellas con mucho futuro y una gesta motoquera

"El club de los vándalos"

Crimen / Drama. Estados Unidos, 2023. Título original: "The Bikeriders". 116', SAM 16. De: Jeff Nichols. Con: Austin Butler, Jodie Comer. Tom Hardy, Michael Shannon, Mike

P.O.S. pscholz@clarin.com

Es ésta una película extraña, distinta en el sentido en que expone a sus personajes, titulándola por los motociclistas de Chicago que formaron una suerte de club de dos ruedas, pero cuya protagonista no es amante de las motos ni fierrera. sino la mujer de uno de ellos.

Es la subcultura que está impregnada en *El club de los vándalos*, un título en castellano que adjetiviza el más sutil y minimalista *The Bi*keriders (Los ciclistas). Es la necesidad de pertenencia al vértigo que tienen Benny, Johnny, Zipco o

Los une el amor por las motocicletas, y quien está detrás del relato es Danny Lyon, el fotógrafo que publicó por 1968 un libro con las experiencias que fue teniendo a lo largo de los años con los protagonistas



Austin Butler. El actor sigue ascendiendo en su carrera hollywoodense

Que son tipos de temer, también. Que pueden entrar en peleas tal vez innecesarias. Pero si hay que mantener el poder, cualquier de safío es válido. Y si hay que dar una lección ejemplificadora a alguien ajeno al "club", se hace, así sea in cendiar un lugar.

Pero decíamos que la protagonis-ta no era ni Benny (Austin Butler, de Elvis y el malvado de Duna Par $te\,2$ ) o Johnny (Tom Hardy, quien de ser Bane en la última de Batman de Chistopher Nolan no suele equivocarse al elegir o aceptar guiones). Es Kathy (Jodie Comer, de Killing Eve), la pareja de Benny. A ella recurre el fotógrafo, también años después de su separación.

El director Jeff Nichols (*Loving*, *Mud*) creó desde su guion una historia de ficción a partir de las fotografías de Danny Lyon. Y Nichols captura genuinamente el espíritu de esta época en particular.

#### Tom Hardy, distinto

Y así es que Johnny le ofrece a Hardy ser el jefe de la manada, pero mostrarlo también melancólico. No son personajes totalmente ar quetípicos los que deambulan por la pantalla en *El club de los vánda*-

Y entre varios motociclistas, está Michael Shannon, que suele trabajar con Jeff Nichols, como el salvaje Zipco.

El propio Lyon es interpretado por el ascendente Mike Faist, malvado en la *Amor sin barreras* de Steven Spielberg v el desenfadado amante tenista de Zendaya en Desafiantes. No es protagonista, sino más bien que cumple una importancia desde la periferia, que graba con su magnetófono a Kathy.

Bien se dice que la unión hace la fuerza. Y no estamos aquí hablando de química.■

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604

#### **Exposiciones**

## Cómo es la muestra récord "The Pink Floyd Exhibition"

La exposición interactiva "Their Mortal Remains" llegará al Pabellón Frers de La Rural el 10 de septiembre, con eventos audiovisuales de alta tecnología.

#### Marcelo Fernández Bitar

mbitar@clarin.com

De mayo a octubre de 2017, la muestra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains convocó a más de 400 mil personas al famo so Victoria and Albert Museum de Londres. Un cifra con pocos prece dentes en este tipo de retrospectivas de un grupo de rock.

La exposición luego se instaló en Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto. Ahora se trasladará a Buenos Aires, ate rrizando en Sudamérica por primera vez. **Abrirá el 10 de septiem**bre en el Pabellón Frers de La Rural. Se trata de un recorrido inmer sivo a través del mundo de Pink Floyd, que conjuga eventos audio-visuales de alta tecnología, objetos y paisajes surrealistas que evolucionan a lo largo de la exposición.

La **venta de entradas** ya está abierta a todos los medios de pago en *www.laruralticket.com.ar* y hay 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Galicia Visa. Todos los que compren entradas anticipadamente participan de **un sorteo para ver** a David Gilmour en noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York

The Pink Floyd Experience llegará a la Argentina con producción de DG Experience, la empresa del legendario empresario, representante artístico y productor **Daniel Grinbank**, el mismo que fue manager de artistas como Serú Girán, creó la FM Rock & Pop en 1985 y organizó las principales visitas inter-nacionales de artistas desde la década del '90, como Rolling Stones, Paul McCartney, U2, Madonna, David Bowie, AC/DC, Guns N'Roses y Roger Waters.

Por teléfono desde Copenhagen adonde viajó para visitar a su hijo mayor, Grinbank charló con Clarín sobre el origen de esta nueva exposición, que se suma a sus anterio-res Imagine Van Gogh, Bansky, Genius or Vandal?, Steve Mc Curry Icons y la reciente Blow Up Experience. "El puntapié inicial -dice-fue cuando me invitaron a la apertura en el Victoria and Albert Museum. Fui y me impactó muchísi mo, tanto que en 2019 llevé la muestra a Madrid. Sentí que estaba bueno bacer una exhibición centrada en la música, algo que nunca se había hecho en Argentina, ho-

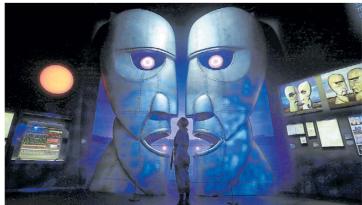

The Division Bell. La iconografía del disco lanzado en 1994, ya sin Roger Waters en sus filas. GENTILEZA DGE



The Wall. Un detalle del sector dedicado a la emblemática película de la banda. GENTILEZA DGE

mologado por sus creadores y con

la curaduría de Aubrey Powell". Se refiere al famoso diseñador gráfico que fundó Hipgnosis con Storm Thorgerson e hizo las tapas más conocidas de Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes, Genesis y Peter Ga-

#### -¿Cómo es el armado de una muestra de estas característi-

-Vienen 20 personas de Inglaterra. Es el mismo equipo que montó todo en las otras ciudades del mundo. Y además vienen los containers con los objetos. Es como armar un show, donde está el equipo local y el staff estable del artista

### -¿La tecnología actual es la que permitió que sea una muestra tan "inmersiva"?

-Sí. Cuando la gente accede, se le entrega unos auriculares. Jugamos con un sistema de Bluetooth donde en sala se te va disparando música y activando lo que vas viendo. Eso permite tener una muy buena calidad auditiva mientras vas circu-lando por los distintos espacios o salas de la muestra. Para melómanos, es el paraíso

The Pink Floyd Experience: Their Mortal Remains es una colahoración entre los miembros de Pink Floyd y el curador Aubrey 'Po Powell, desarrollada en estrecha

colaboración con el baterista Nick Mason, que fue el consultor de la exposición para Pink Floyd.

La muestra presenta más de 350 artefactos recopilados a lo largo de más de cinco décadas de la historia del grupo, donde cada capítulo de la historia de Pink Floyd está representado con letras escritas a mano, instrumentos, cartas, obras de arte originales y muchos de los accesorios de escenario originales, que el grupo guardó durante años en instalaciones propias, estudios de cine y en las colecciones personales de los músicos

Al ingresar, cada visitante se sumerge en el mundo de Pink Floyd, arrancando con los comienzos de la banda en 1967 en la escena underground del Londres. Hav una pintura original de Syd Barrett, así como una réplica de la famosa guitarra Fender con espejo que Syd solía tocar en el escenario y el boce to de Syd de cómo imaginaba la primera formación.

Luego empieza un viaje cronológico a través de la historia del conjunto, conectándose con música, arte v diseño, tecnología de sonido e interpretaciones en vivo a través de álbumes emblemáticos como The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall y The Division Bell. No faltan los dibuios del ilustrador Gerald Scarfe y el fallecido Mark Fisher.

Está el famoso aparato Azimuth Co-Ordinator, el dispositivo perso nalizado utilizado por Richard Wright para panear el sonido en vi vo del grupo a través de un joystick. Los instrumentos también incluven el kit de batería Hokusai Wave de Nick Mason de 1975 y una selec ción del equipos de David Gilmour y el bajo Ovation de Roger Waters de 1974-1978. Además de los célebre inflables de sus shows, la exposición presenta los trajes de bom billas de luz de la portada del álbum en vivo de 1988, Delicate Sound Of Thunder, al igual que las gigantescas "cabezas parlantes" de The Division Bell de 1994.

La recorrida de la exposición se acompaña con música y las voces de miembros pasados y presentes de Pink Floyd, incluyendo a Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y David Gilmour, hablando sobre sus expe riencias y experimentación musical a través de un sistema de audio guía intuitivo. Todo culmina en la **Zona de Performance**, donde los visitantes ingresan a un espacio audiovisual inmersivo que incluye clásicos de Pink Floyd, así como la recreación de la última actuación de David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason interpretando Comfortably Numb en el festival Live 8 de 2005.

Según Grinbank, "estas exhibiciones son una alternativa dentro de la expansión de entretenimien-to cultural. En la pandemia fue lo último que cerró y lo primero que abrió, porque permitía distancia miento social. Apelan más a lo lúdico y al arte inflable. Esta en particular da una aproximación al gru-po desde otro lado, con una profundidad extraordinaria, con muchos elementos que van en paralelo con una expresión gráfica". Y agrega: También se busca incorporar un público que exceda al de los padres, para que sea una experiencia familiar. Hay que reconocer que los conciertos en vivo, por tener capacidades limitadas, tienen un precio que va limitando. Aquí son precios más populares. Es una cuestión de costo/beneficio y de un cambio en la cultura de consumo".■



52 Spot CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

#### Música

Tras confirmar que su banda, Travis, vendrá a Buenos Aires en noviembre, Fran Healy habla sobre la fama y cómo triunfar manteniendo el perfil bajo.

## "La música es lo más parecido a Dios; las redes sociales son casi como el diablo"



Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

os últimos hechos indican que el grupo escocés Travis está disfrutando de una especie de renacimiento,
ya que acaba de encabezar cuatro
festivales británicos y viene de girar con sus álbumes clásicos The
Man Who y The Invisible Band,
que en el cambio de milenio los
ubicó en la cima del post brit-pop,
junto a Keane, Snow Patrol, Stereophonics y Coldplay.

Hoy tienen casi 35 años de historia, y su líder Fran Healy está en un gran momento de entusiasmo y creatividad. La banda acaba de lanzar el álbum *L.A. Times* e inició en abril una gira por el Reino Unido. Y el jueves 7 de noviembre estará en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

En un alto de la gira, Healy charló con **Clarín** sobre el momento actual de Travis, que llegó a la categoría de clásico, con fans fieles y también público nuevo.

-¿Te gusta el lugar donde están



Visita. Healy en 2018, cuando estuvo en el Festival de Mar del Plata.

#### actualmente, o a veces desearías que fueran Coldplay y tocaran en estadios todos los años?

-¡Ah, eso es como preguntarme si me gustaría escalar el Monte Everest en calzoncillos! Algunas personas pueden. Hay personas que por alguna razón son capaces de sobrevivir en esas altitudes, y Chris Martin es uno de ellos. También Bono. Con Travis, cuando llegamos a esas alturas, ganábamos premios, éramos la banda más grande de Europa y estábamos tratando de pegarla en Estados Unidos, nuestro baterista se rompió el cuello en un accidente y aterrizamos de golpe.

-¿ Te gustó estar ahí arriba?

-No me gustó, no me parecía algo real y no es algo que disfruto. Soy un chico de clase trabajadora y te ner una banda exitosa era un buen trabajo, ganar mucho dinero y ver el mundo. La cuestión es que todavía se puede ganar mucho dinero y ver el mundo sin tener que subir a la cima del Monte Everest. Cuan do estás tan arriba con la fama, la vida está tan lejos que ya no podés verla. ¡No es posible identificarte con eso! Para las canciones y para sentirme humano, necesito estar más cerca de la tierra y ver la vida. -¿Cómo pensás que lo vive Chris

#### Martin?

Conocí a Chris el año pasado y le dije: "¡Estoy tan orgulloso de vos! Sos como una fuerza para el bien. Literalmente estás peleando por todos nosotros y haciendo feliz a la gente". Coldplay no es sólo gente divirtiéndose, sino que es como una experiencia religiosa. Sé que lograr eso conlleva mucha presión. ¡Y encima Chris es un buen tipo!

Fran Healy creció escuchando discos de vinilo y lanzó los discos de Travis en CD cuando no existían las redes sociales. Ahora tiene su música en plataformas digitales y convive con el mundo de Instagram, X y TikTok.

"No me importa-dice-si una canción sale en CD, vinilo o lo que sea. Lo importante es poder escuchar la música. La música cura y es lo más parecido que tenemos a Dios. Por eso cada iglesia en el mundo usa música en su religión. Porque la música, el tono y el ritmo son cosas cósmicasy divinas. En cambio, las redes sociales son casi como el diablo. No es que el diablo exista, pero es su maldad y está causando muchos problemas".

Y agrega: "Anoche fui a un concierto y la gente estaba muy feliz, escuchando música y bailando juntos. Ese es el poder de la música. Es todo lo contrario a las redes".

#### -¿Por qué el nuevo álbum se llama L.A. Times y no Glasgow Times?

-Tengo que remontarme a 1995, hace casi 30 años. Por esa época en el centro de Glasgow, había un tipo que vendía diarios y hacía algo gracioso con su voz. Lo grabé e hice una cinta para un amigo, a la que llamé Final Times. Desde entonces, siempre queremos ha-cer un disco llamado Final Times. Luego hice esta canción en mi estudio, que está ubicado en un lugar realmente duro en Los Ángeles, donde ves muchos opuestos, como un Lamborghini último modelo estacionado al lado de mucha pobreza, Entonces tenemos esta concentración de poder y riqueza, con gente que parece muy indiferente. Dicen que están ayudando a la gente. pero yo digo, "¡vamos, podrías hacer un poco más!'

#### -El disco tiene grandes canciones y suena muy fresco, a pesar de llevar 30 años tocando y grabando juntos. ¿Sentís esa misma frescura cada vez que graban?

-Creo que estar en una banda nos mantiene jóvenes y seguros. Antes de hacerlo cambiamos de manager porque no sentíamos que amaba a nuestra banda, pero otras personas sí. Y eso nos mantuvo. Así que es el primer álbum después de eso, que fue como un divorcio. Quizás por eso nos sentimos como si fuéramos libres. -¡Es un álbum de ruptura, entonces!

-Se siente más como un álbum que abre puertas. Siento que recuperé el entusiasmo. Miro hacia afuera, veo otras bandas de mis contemporáneos y siento que no me rendí.

#### Telones y pantallas

### Elba Marcovecchio y la salud de Lanata: "Va mejorando"

El 14 de junio, Jorge Lanata (63) fue internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano tras descompensarse en medio de un chequeo médico. Ayer, la abogada Elba Marcovecchio finalmente rompió el silencio sobre la salud de su marido.

Fue en diálogo con DDM (América TV), donde se desempeña como columnista, que la letrada y esposa de Lanata habló por primera vez sobre cómo se encuentra el conductor de Lanata Sin Filtro actualmente, ya que a pedido de la familia no se difunden partes médicos diarios, sino esporádicamente.

"Hay que tener paciencia. Viste que uno a veces hace al revés y se impacienta", le dijo Marcovecchio a Mariana Fabbiani, conductora del ciclo. Pero la abogada se mostró positiva en cuanto al progreso de Lanata: "Siento que va mejorando día a día gracias a su propia energía y a las oraciones de la gente, que Jorges jempres agradeo".

ge siempre agradece". Elba también destacó la labor y atención de los médicos y enfer-



"Muy esperanzada". Así se manifestó la esposa de Jorge Lanata.

meros del Hospital Italiano "que le ponen profesionalismo, cariño y contención". Y expresó: "La verdad es que estoy muy agradecida".

Pese a estas palabras, la abogada

optó por mantener la cautela ante la posibilidad de que su esposo reciba el alta médica para continuar con la recuperación en su casa. "Faltan pasitos, pero lo bueno es que va mejorando, va para adelante. Pero todavía falta un poquito", dijo, aunque admitió que se siente "muy esperanzada" al respecto

"muy esperanzada" al respecto. Sobre cómo ve al periodista a más de un mes de su internación, agregó: "Confio mucho en toda la fuerza que le pone Jorge, que es admirable. Veo mucha vitalidad. Eso me da mucha fuerza".

Marcovecchio publicó el último parte médico de Lanata en Instagram. El comunicado indica que "se observa una mejoría en su cuadro clínico general", aunque dice que el periodista aún se encuentra "traqueo stomizado" con "asistencia ventilatoria mecánica con bajo requerimiento de soporte". Se informa que presentó una "mejoría de la función renal" y que "continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos".

pressreader Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

#### **Teatro**

### "School of Rock", el musical con más nominaciones a los Premios Hugo

Con 18 nominaciones, **School of** Rock es la obra favorita en la  $14^a$ edición de los Premios Hugo, que reconocen la actividad del teatro musical nacional entre el 1° de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024. La ceremonia será el martes 24 de septiembre en el CCK

Las que le siguen son: Lexi, ha-blemos de dislexia (13 nominaciones). Mamma mia!. Cuando Frank conoció a Carlitos y El Principito (10 nominaciones), Avenida O(9 nominaciones), Rent (8 nominaciones), Las mujeres de Lorca y Derechos torcidos (7 nominaciones).

También en varios rubros están Atte.tus vecinos (6 nominaciones); Legalmente rubia: Gavola en París: Tin Pan Alley, noches de Broadway; Bienvenide a tu finaly Un tango italiano (5 nominaciones).

Además, en el segmento Premios Federales se premiará a las propuestas del género gestadas en todo el país, donde compiten obras de Bahía Blanca, Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Tucumán. Estos son los nominados en las



Sensación. Éxito total, la obra con Rada Aristarán aspira a 18 premios.

cinco categorías principales •Musical: Avenida Q, Cuando Frank conoció a Carlitos, Mamma Mia!, Renty School of Rock.

- Music Hall, Café Concert y/o vartieté musical: Las muieres de Lorca;Ópera Queer, Tiempo de rock, Tin Pan Allev, noches de Broadway. y Vestido de mujer.
  • Musical off: Atte. tus vecinos,
- Bienvenide..., Gómez Brothers, Un
- tango italiano y Voces de Malvinas. Dirección: Ariel del Mastro (School of Rock), Melania Lenoir (Avenida Q), Nacho Medina (Las mujeres de Lorca), Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció...).
- •Coreografía: Analía González (School of Rock), Georgina Tirotta - Georgina Seva (*Legalmente rubia*), Vanesa García Millán (*Rent*), Verónica Pecollo (Mamma mia!).■

#### Horóscopo

#### ARIES

Sabe que debe ser concreto con lo que quiere. Se da un tiempo para la actividad lúdica. Es importante lograr la armonía y el

Tome distancia de una situación que pone en riesgo su vínculo laboral. Se puede maneiar con datos importantes de la realidad.

#### **GÉMINIS**

Debates que enriquecen sus ideas y estimulan la creatividad. Las situaciones nuevas proporcionan oportunidades de trabajo.

#### CÁNCER

Toma contacto con otras ideas v busca oportunidades favorables para sus proyectos actuales. Nuevos entendimientos con amigos.

El fluir de ideas avuda a elegir el camino indicado para sus proyectos. Responde con buenas iniciativas a necesidades puntuales.

#### VIRGO

Organiza sus recursos y busca estabilidad en las ideas. Gestos que lo hacen pensar y descubrir nuevas conexiones de la realidad.

#### LIBRA

Hechos que merecen una revisión de su parte, sale de lo tradi-cional y logra buenos resultados Elige con convicción y sabiduría.

#### **ESCORPIO**

Busca la aprobación de sus socios para crear oportunidades. Nue-vas iniciativas, se concentra y da mejor formato a su producto.

#### SAGITARIO

Se apoya en el idealismo y la seducción, aceptación de sus colegas. Tiene un talento especial para cambiar el rumbo de los hechos.

#### CAPRICORNIO

Toma la iniciativa en el momento adecuado, ideas que estimulan. Deje atrás las dudas y comience una nueva etapa en sus planes.

#### ACUARIO

Destaque lo importante en todas sus actividades sociales. Una actitud equilibrada pone acento en su capacidad de mediador.

#### **PISCIS**

Necesita concentrarse y dar las respuestas adecuadas. Logra que sus emprendimientos se apoyen en nuevas dinámicas la-



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🖎





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 06/06/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y PERSENTANDO ALGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACIUMILABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y TOO DESCUENTOS, PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PRABA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TENTANINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Puede utilizarse para salón y take away











### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉







BENEFICIO VÁLIDO PARA TODOS LOS SOCIOS 365 QUE PRESENTEN SU TARJETA Y UN DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD EN CADA UNA DE LAS MARCAS/COMERCIOS MENCIONADOS, O BIEN, PARA AQUELLOS QUE REALICEN SUS COMPRAS VALIDANDO SU CREDENCIAL DIRECTAMENTE EN EL ECOMMERCE DE LA MARCA ELEGIDA, BENEFICIOS GENERALES: VER TERMINOS Y CONDICIONES EN CADA FICHA DE BENEFICIO RESPECTIVAMENTE, VISITANDO LA WEB EN WWW.365.CJARIN.COM. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DE BERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

## Clasificados



### **%** Inmuebles

clasificados.clarin.com

| IN |  |  |  |
|----|--|--|--|

| INDICEDEROBROS |         |
|----------------|---------|
| DEPTOS D       | 1 VENTA |
| ZONA           | ) D     |
| CABALLITO      |         |
| FLORES         |         |
| P. CENTENARIO  |         |
| P. CHACABUCO   |         |
| VILLA CRESPO   |         |
|                |         |



DEPARTAMENTOS



ALMAGRO BALVANERA



CASAS

clasificados.clarin.com

OFRECIDO ALQUILER DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 1amb amob exc/zona pil laundry 550Mil pag 116-127-5581

ZONA VERSALLES V. DEL PARQUE



VILLA REAL

**DEPARTAMENTOS** 

V.STA.RITA 1amb a estrenar equip Camarones 2900. 116453-5002

R03 HABITACIONESEN CASAS DE FAMILIA Y OTROS HAB sra-srta Almagro 1165160189

Clarín **Clasificados** 

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

RO7 CAMPOS YCHACRAS

CAÑUELAS 3Ha Casa arb luz agri t/qta D140mil c/fac 2204-0282

R09 NEGOCIOS Y FONDOS DE COMERCIO

DESPACHO DE PAN zna Villa Martelli (Ptdo. V.López) Tel 1131767830

Seguí buscando tu propiedad er clasificados.clarin.com



clasificados.clarin.com



15 VENTA

R15 AUTOMOVILES NACIONALES E IMPORTADOS

AUDI S4 13 Biturbo 333hp único dño D28.500 impec 113520-8507

BMW 325i 09 Drive 4pts baul caja de 6ta Manual. Techo Cuero Negro. Full Full 36000k real impec de fa-prica VTV y Service al dia. Titul u\$s 20.500 Pmta CABA 155-247-8789

clasificados.clarin.com

CHEVROLET

CHEVROLET Meriva 07 orig 4gomas nuevas 2 airbag 11-3520-8507

FIAT

FIAT Punto 12 Fiat Punto Attractive 1.4 8v 2012 77.000km U\$S 7.300 cel:1168590018

clasificados.clarin.com

PEUGEOT

PEUGEOT 207 Compact 13 Allure XS 1.4 Nafta 4ptas Full Full.Gris Baul GNC de 5ta. Tit al dia K114mil Caba u\$s 9.300 Financio VTV al dia Service Correas TE 155-247-8789

R16 \rightarrow 4x4, PICK UPS, VANS UTILITARIOS YOTROS

FORD Ranger 15 XLT 4x2 D/Cabina Automatica 3.2 Full Impecable de Fabrica, Blanca. C/accesorios. 1ra Mano. VTV al dia 176.000K reales u\$s 19.800 CABA 155-247-8789



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

w.hondapilar.co

Empleos clasificados.clarin.com

R24 EMPLEADOS

ADMINISTRATIVA 35-55añ Full-ti Lunes a Sab Resida en z/Oe Buena presenc y predisp para trabajo. Env CV: busq19@gmail.c

CAJERA c/exp 11.3269-6666

R25 SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS YOTROS

ASISTENTE PC Pasantia \$300000 CV reparicardo@gmail.com

R26 > EMPLEADOS, VENDEDORES YOTROS

vendencia accesorios p/autom con experiencia. 11-4090-4742

R36 CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

AYUDANTE c/registro 1140904742

CHOFER p/App z/O 11-6945-7720 CHOFER Taxi a/cargo 1160999703 CHOFER Taxi turno%1157030717

REPARTIDOR DISTRIBUIDORA Bus-ca camioneta DUC/BOX/MAST/SPR con chofer, docs al dia p reparto autoservicios AMBA. Tel: 1124740013

www.empleos.clarin.com

R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS

AYUDANTE DE CARPINTERO c/exp comprob trabajo\_mj@yahoo.com.ar

CARPINTERO experienc en mac Enchapado x wpp 116709-9419

EMPLEADA mostrador p/panaderia c/exp hoy-sig Av Segurola 1455 Cap HERRERO , Soldador, Mecanico con experiencia. 11-4090-4742

MECANICO mantenimient PUENTES GRUA (Zona Sur). Env tel y email a: puentesgrua@aol.com MECANICO Oficial Vehic Alta Gama z/Oest exp/comprob 11-53112453

MECANICO PARA LINEA PESADA AVELLANEDA- enviar CV a; recep-cion.guseli@email.com OFICIAL CARPINTERO p/ Madera dura. Present: Salcedo 487 Wilde

OPERARIO Carga, descarga y em-balaje CV: opeplanta@yahoo.com.ar

REPOSITOR c/exp Belgrano 4140

TAPICERO y Costurero c/Exp Capi-tone Z/V.Ballester 116968-8989

tNERO 1/2 oficial, resida zona ideal estud. Tec. Mec. Enviar a rga230@yahoo.com

AVISO LUPA
La tipografia tiene un
cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus
diseños para que tus
avisos se vean tan bien
como este

VIGILADORES
MASCULINOS
\*EDAD 24 a 55 AÑOS
\* INCORPORACIÓN INMEDIATA

PANADERO c/exper para panaderia pres hoy-sig Av Segurola 1455 Cap

PARRILLERO p/días juev/vier/sáb noche y dgo 1/2 día. Hta 30 años c/exper. Llamar al 115315-1145 o Av. Juan de Garayá4202áCapital

PARRILLERO y cocinero con expe-

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

Servicios

clasificados.clarin.com

R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

OTROS Centro de salud en CABA busca: T.O, Fonoaudiólogo, Kinesió-logo, Psicopedagogo. Enviar CV: fpaso.centrodedia@gmail.com

R47 > SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\* CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Caty 34 años fna y elegan z/San Martin 51979018

MESOTERAPIA Depilac II41922017 SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107 SEÑORA Sofia 35añ 1161158466

CUIDADO DE PERSONAS SEÑORA VALE 28añs 1161158466

<sub>i</sub>ENCONTRÁ PRÉSTAMO, **O HIPOTECA QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

R55 ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, años de trayectoria, especialista trabajos de pareja, pero hago to tipo de trabajos, estoy con Chie en Canal 9 y en el Run Run de nica los Domingos. 1130872355

MARIANA DE LA FE LA PARAPSICÓLOGA DE AMERICA

arapsicóloga, vidente, psíquica de alto poder m uertes Amarres y Ataduras para el A

a las pocas horas de iniciados los trabajos sin que nadie ni nada pueda evitarlo Av. Corrientes esquina Bulnes Atención Lu Trabajos a

(011) 4951-7608 // (011) 153913

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604



MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

#### AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado San la Muerte Te quiero mucho K.G GRACIAS CEFERINO NAMUNCURA p/ayudarme en la Universidad J.M. GRACIAS San Cayetano Marce

٥ **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 



MIX

R67 MASCOTAS YANIMALES

**PERROS** 

DOGO DE BURDEOS \$500000 47301031

R70 > INDUSTRIAS, OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

VENTA

INSTALACIONES Local Indument y calzado. Vdo urgte! 1149937245

### **%** Legales

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO.

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA

COLEGIO DE LEBENOS AIRES. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARAI. El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, reundo con quogio de Escribanos, reundo con quoprimiento de lo dispuesto por los

pilmiento de los dispuestos por los

pilmiento de la dispuesto por

pilmiento de la

pilmiento de la

pilmiento de los

pilmientos de los

pilmiento

COMVOCATORIAS 75 OFREC.

CONVOCATORIAS A SAMBLEA OPPOMANTA See las a colorates de la POSITIVA SA a Asamblea Centre de la POSITIVA SA a Samblea CENTRE DE LA POSITIVA DEL POSITIVA DE LA POSITIVA DE LA POSITIVA DE LA POSITIVA DE LA POSITIVA DEL POSITIVA DE LA POSITIVA DEL POSI

"2024. El Directorio."

"CONVECATINA CAMPOS EL TALITA
SAN CUIT 30-589E/739-4. CONVOCATORIA ASSMELA GENERA
OCONVECATORIA ASSMELA GENERA
OCONVECATORIA ASSMELA GENERA
OCONVECATORIA ASSMELA GENERA
OCONVECATORIA ASSMELA GENERA
ASSMELA
ASSM

dientes a los ejercidos finalizados el 1892 (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992) (1992)

BONANZA SA de Cap. y Renta Para-ná 426 18º "B" CABA sorteo Sába-do 27/07/2024. 1º premio 616

R76 > EDICTOS JUDICIALES

"EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y AR BITRALE DE CONSUMO DISPONE: ARTICULO 1º- Impónese sanción de multa poi a suma de (0) PESOS de multa poi a suma de (0) PESOS DESCRICTOR DE CONSUMO DISPONE: ARTICULO 1º- Impónese sanción de DESOS DOSCIENTOS MIL (\$200,000) TESOS DESCRICTOS MIL (\$200,000) TESOS DESCRICTOS MIL (\$200,000) TESOS DE CONSUMO DE LA CILIA DEL CONSUMO DE LA CILIA DEL CONSUMO DEL CONS

EL Juzgado de Primera Instancia en lo Civil No 6 de Capital Federal, en utos "CARMON, ADOLFO OSCAR C'SARACO, EDURANO, ADOLFO OSCAR C'SARACO, EDURANO, ADOLFO ADALBERTO SE EL CONTROL MANOR EN CARDON HIPOTECARRA", Expt. Cerco de Eduardo Adalberto Saro de Eduardo Adalberto Saro de Eduardo Adalberto Saro a fin de que en el plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho. Pulloquese por 2 cardon de de compara de com

#### AVISOS FUNEBRES



UN ADIÓS PARA LOS QUE NOS ACOMPAÑARÁN SIEMPRE EN **NUESTROS** CORAZONES





### **Fúnebres**

**Participaciones** 

manusovich, Arnoldo (Dito) Se fue mi gran amigo de toda la vi-da. Ya te estoy extrañando. Que descanses en paz. Norberto Swarysnki (Beto)



◆ Recordatorios





Mi adorado Fabián, hoy 8 de Agosto en el que sería el día de tu cumple 61 no tengo palabras para expresar cuanto te extraño, tu voz, tu risa. Continúas vivo en mi corazón y el de tus amigos. Te quiero. Tu mamá, Adelma.

Con el objetivo de preservar la seguridad de sus clientes y confiabilidad de sus productos Volkswagen Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y a los propietarios y usuarios de los vehículos Audi AG y A7 comercializados en la República Argentina, cuyos números de chasis (no consecutivos) se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario Audi de su preferencia.

La campaña resulta necesaria puesto que Volkswagen Argentina S.A. – División Audi ha detectado que la distancia entre el sensor del nivel de llenado del depósito de combustible y una tubería interna de desaireación podría ser insuficiente. Debido a ello, el sensor podría quedar enganchado en una tubería interna de desaireación del combustible, provocando que no se detecte la disminución del nivel de combustible durante la marcha. Consecuentemente, en tales casos, el cuadro de instrumentos mostraría niveles erróneos de llenado de combustible y autonomía. Si llegase a consumirse completamente la reserva de combustible, el vehículo se apagaría y quedaría inmovilizado sin aviso previo, pudiendo eventualmente producirse accidentes viales que podrían resultar en daños graves e incluso fatales para sus ocupantes y/o terceros.

Volks-wagen Argentina S.A., División Audi, realizará la tarea correctiva en forma preventiva y gratuita en toda la República Argent a través de su Red de Concesionarios Audi, la cual consiste en sustituir el sensor del nivel de llenado del depósito de combustib La realización de esta medida dura aproximadamente una hora y media.

Destacamos que no se han reportado accidentes vinculados a la presente campaña en la República Argentina

| Modelo | Fecha de F              | abricación |            | mercialización<br>gentina | Chasis            |                   |  |
|--------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
|        | Desde                   | Hasta      | Desde      | Hasta                     | Desde             | Hasta             |  |
| A6     | 01/10/2019              | 28/01/2021 | 28/02/2020 | 17/11/2023                | WAU***F2**N027475 | WAU***F2**N057606 |  |
| A7     | A7 5/10/2019 14/07/2020 |            | 13/03/2020 | 29/04/2024                | WAU***F2**N031967 | WAU***F2**N103443 |  |





Audi A6 - A7

Atención al Cliente: 0800-888-2834 Lunes a viernes de 9 a 18 hs.



#### RECEPTORÍAS

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

0810.222.8476

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

www.receptoriaonline.clarin.com



#### VINOS & SPIRITS

El 8 y 9 de agosto llega la 8ª edición de Alta Gama Buenos Aires, presentada por ICBC. La propuesta es disfrutar de algunos de los mejores Vinos & Spirits que se consiguen en la Argentina recorriendo los salones del Palacio Paz (Av. Santa Fe 760, CABA) copa en mano o desde una mesa VIP. Entradas a través de www.expoaltagama.com.

#### VALTRA Y EL CAMPO

Valtra, líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola, concluyó su participación en la Expo Rural de Palermo. Presentó su gama de tractores de mediana y alta potencia, resaltando su enfoque en la tecnología avanzada. En su stand de 200 m2 reunió a 6 concesionarios, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Corrientes.

#### **PUREZA VITAL**

La marca de agua Nestlé Pureza Vital, reconocida por su calidad y sabor puro, lanzó una promoción para seguir cerca de cada familia en su mesa. Hasta el 30 de septiembre, juntando 4 tapitas color fucsia las podés canjear en comercios adheridos, en todo el país, por una botela de Nestlé Pureza Vital de 2,25 litros gratis. Más info en www.promonestlepurezavital.com.ar

#### SIMPLICITY

Simplicity, cadena que ofrece una amplia variedad de productos de cuidado personal, belleza, moda, hogar y entretenimiento, inauguró su tienda número 50 en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). La propuesta de valor del ecosistema de negocios de Farmacity que cumplió 10 años continúa su desarrollo a nivel local e invertirá más de \$2.100 millones en 2024.

### VILLAVICENCIO

Elagua con origen en su Reserva Natural derriba el mito de la insipidez del agua, poniendo en valor el vínculo entre su sabor característico y su lugar de nacimiento que la hace única. La hidratación saludable es esencial, y elegir un agua mineral natural de manantial con 120 años de trayectoria, como Villavicencio, garantiza calidad y pureza.

#### **BANCO SUPERVIELLE**

Su renovada plataforma de beneficios combina el programa de puntos y vouchers del tradicional Club Supervielle con su marketplace, Tienda Supervielle, en un único lugar. Con motivo de su lanzamiento, los clientes del banco podrán comprar en hasta I2 cuotas sin interés durante todo agosto utilizando tarjetas Supervielle de crédito.

#### NESQUIK COOKIES & CREAM

Nueva edición limitada en Argentina: Nesquik Cookies & Cream. Promete deleitar a los consumidores con su exquisito sabor a galletitas y estará disponible en el país por tiempo limitado. Es de elaboración nacional y se produce en la planta bonaerense de Magdalena, como todo el portafolio de polvos chocolatados de la marca.

#### YOY: INVERSIÓN FÁCIL

Luego de haber recorrido durante los últimos meses un extenso camino de pruebas, finalmente YOY lanzó "Inversión Fácil", la alternativa que permite a los usuarios invertir su dinero a través de la app. YOY es la primera aplicación que ofrece contenidos de interés y soluciones financieras especialmente diseñados para la generación Z.

#### SAMSUNG GALAXY

Samsung Argentina presenta la nueva Serie Galaxy A. Los smartphones Galaxy A35 5G y Galaxy A35 5G legan con mejoras en la duración de su batería y rendimiento. Además de sus cámaras con Nightography, por primera vez la serie Galaxy A cuenta con el sistema de seguridad Samsung Knox integrado, que ofrece mayor protección.

#### OMEGA POR SWATCH

Swatch celebra la Luna azul a lo grande con el lanzamiento del reloj Bioceramic Moonswatch Super Blue Moonphase. Este cronógrafo en distintos tonos de azul incluye un indicador de fases lunares con dos grandes lunas azules y una escala pulsométrica. Está disponible, por tiempo limitado, únicamente en Swatch Store de Galerias Pacífico.

#### PUMA X PLAYSTATION

Puma y Sony se unen para lanzar una nueva colección diseñada para potenciar cualquier look urbano: Puma x Playstation. Los gráficos inspirados en los videojuegos, estampados holográficos y técnicas de brillo, integran la indumentaria de la colección, mientras que se presentan nuevas versiones de las zapatillas Suede y RS-X.

#### L'ORÉAL-UNESCO

L'Oréal Groupe y el Conicet convocan en la Argentina al 18° Premio Nacional L'Oréal - Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia". Se pueden realizar postulaciones para el galardón que reconoce a investigadoras y becarias postdoctorales en Ciencias de la Materia hasta el 16 de agosto a través de www.conicet. gov.ar/premio-loreal.

**EL VALOR** 

DE LA PALABRA.

## do glicólico al 3%. DR LEMON

Con motivo de lograr conectar una vez más con los centennials, Dr. Lemon se adueñó del Día de la Amistad con contenidos en redes sociales y lo festejó en Groove junto a Wasabi, la fiesta más picante del reggaeton con una edición especial. La marca líder de tragos listos animó premios, promos y el icónico momento shot de la Wasabi.

FIVIVE GLYCOLIC GLOSS

Ácido glicólico, el activo favorito

para el cuidado de la piel, ahora

también en el pelo. Este es el activo protagonista de la nueva línea de

Elvive Glycolic Gloss, que permite lograr un brillo intenso y combatir

el pelo dañado. Además, y por pri-

mera vez, trae un tratamiento es-

trella innovador: un serum con áci-

#### VINOS ORGÁNICOS

La 10ª Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables se realizará el 9 y 10 de agosto en el Buenos Aires Marriott Hotel (Carlos Pellegrini 551). Un encuentro con 40 bodegas y más de 100 etiquetas para descubrir desde vinos orgánicos y biodinámicos certificados hasta vinos naturales, sustentables y con Comercio Justo. Entradas a la venta en www.vinosorganicos.com.ar.

#### **BANCO SANTANDER**

"Paga el que tiene la del Santander" sigue creciendo, ahora con un nue-vo comercial protagonizado por Gabriela Sabatini y Adrián Suar. La campaña de "Tarjetas" es liderada por Gabriela Balestrieri, CMO de Santander, junto a la agencia Don. "¿Pagás vos o pago yo?"... Todo se resuelve fácilmente porque cuando hay ahorros la solución es simple, ipaga el que tiene la del Santander!

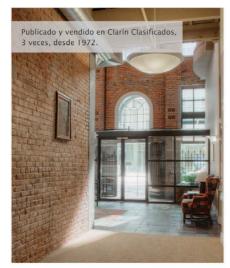

#### Clarín Clasificados clasificados clarin.com

#### **SAN IGNACIO**

En el año de su 85 aniversario, San Ignacio presenta su dulce de leche bajo en grasas. Se trata de un nuevo producto que respeta la receta tradicional, su textura y sabor y, además, tiene contenido graso reducido. Su composición de materia grasa fue reducida para lograr este nuevo producto. Se presenta con una estética totalmente renovada.

#### MODO Y AXION ENERGY

Modo se integró con el programa de descuentos y beneficios de Axion energy, "ON", para que los usuarios aprovechen beneficios directamente desde la billetera que respaldan más de 35 bancos de Argentina. Se pueden acumular puntos con todas las cargas y compras, lo que permite subir de nivel y acceder a más y mejores beneficios.

#### FORD ARGENTINA

Los visitantes de la Feria Caminos y Sabores tuvieron la oportunidad de interactuar con un asesor de ventas para encontrar la mejor opción para sus negocios, conocer más sobre el porfolio de productos y servicios que Ford Pro ofrece y conocer en detalle la Transit Van Mediana Techo Bajo, la configuración más compacta del utilitario.

### TELECOM

Telecom vuelve a celebrar durante este agosto el mes de las infancias con un nuevo ciclo de talleres y actividades de "Nuestro Lugar". Con alcance nacional, la propuesta incluye espacios virtuales para chicos y chicas de 9 a 12 años. Actividades libresy gratuitas, para participar desde el hogar. Inscripción: www.nuestrolugar.com.ar.

#### LA FÁBRICA DE FV

FV lleva a cabo recorridos guiados por su planta de Pilar para profesionales, empresas e instaladores del sector de la construcción con el fin de enseñar el proceso productivo de sus más de 3.500 artículos, creados a lo largo de sus 100 años. Quienes deseen sumarse a la experiencia pueden consultar vía email a promocionfv@fvsa.com.

#### BRINDA LA PLATA

El 8y 9 de agosto en el Pasaje Dardo Rocha se realizará Brinda La Plata, un exclusivo evento de vinos y cocktails que nació para revolucionar este tipo de ferias de manera divertida e innovadora. Con poner la palabra "Drinksify" al momento de comprar la entrada en Eventbrite www.eventbrite.com.ar, se accede a un importante descuento.

#### ALOT, PARA LOS CHICOS

ALOT, mucho más que librería, para el Día de las Infancias ofrece diversidad de headphones, todo para el gaming, maletines para colorear, cartucheras y mochilas, cuadernos de diseño, parlantes inalámbricos, vasos térmicos y hasta soporte ecológico para el celular. En los locales en Buenos Aires y la tienda virtual alot.com.ar.

#### **BODEGA TRAPICHE**

Cada 4 de agosto se celebra el Día Mundial del Albariño, variedad originaria de Galicia, España, que llegó en 2004 al país siendo Trapiche Costa & Pampa una de las primeras bodegas en producirlo destacándose por su propuesta diferencial proveniente de viñedos que se encuentran a pocos kilómetros del mar, en Chapadmalal.



CLARIN - JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 58 **Pasatiempos** 

Claríngrilla № 20.189 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Blas Pascal.

|    | -6- |      |      |    |      |      |     |
|----|-----|------|------|----|------|------|-----|
| 1  |     |      |      |    |      |      |     |
| 2  |     |      |      |    |      |      |     |
| 3  |     |      |      |    |      |      |     |
| 4  |     |      |      |    |      |      |     |
| 5  |     |      |      |    |      |      |     |
| 6  |     |      |      |    |      |      |     |
| 7  |     | o ri | n #  |    | olic |      | 0   |
| 8  | CI  | arn  | 1 // | ai | 1111 | J. C | JII |
| 9  |     |      |      |    |      |      |     |
| 10 |     |      |      |    |      |      |     |
| 11 |     |      |      |    |      |      |     |
| 12 |     |      |      |    |      |      |     |
| 13 |     |      |      |    |      |      |     |
| 14 |     |      |      |    |      |      |     |
| 15 |     |      |      |    |      |      |     |
| 16 |     |      |      |    |      |      |     |
| 17 |     |      |      |    |      |      |     |
| 18 |     |      |      |    |      |      |     |
| 19 |     |      |      |    |      |      |     |
| 20 |     |      |      |    |      |      |     |

#### **Definiciones**

1⊳ Acopiar cosas en perjuicio de los demás 2 Distintas formas de ver un problema: 3 D(AI) Metal de color blanco, ligero, maleable y resistente a la oxidación: 4 ► Mús. Con movimiento maiestuoso, lento y solemne; **5** ▶ Mentón, punta de la barba; 6 ► Arponcillo de metal que, pendiente de un sedal y puesto en él algún cebo, sirve para pescar; 7 ⊳ Resaltos de metal o hueso colocados a trechos en el mástil de la guitarra; **8** ▶ Encajar, endosar algo desagradable o impertinente; **9** ▶ Conjunto de tres o más ramales que se entretejen, cruzándolos alter-nativamente; 10 > Demostración excesiva, por ligero motivo, de la vehemencia de algún sentimiento; 11 ▶ Presentar o proponer problemas: 12 ▶ Que está debajo de la Luna; **13** ► Arg. Caballo de cuerpo colorado y la frente blanca; **14** ► Baile típico de Paraguay y del litoral argentino, semejante a la polca; 15 > Sombrilla, quitasol; 16 > Fig. Tratarse de igual a igual una persona con otra; 17 ▶ De Cuenca, capital de la provincia de Azuay, Ecuador; 18 ▶ Conjunto de algunos pliegos de papel, doblados y cosidos en forma de libro; 19 ▶ Deporte basado en la realización metódica de una serie de ejercicios con ayuda de aparatos; **20** ▶ Engendrar, dar origen.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

- al - an - ar - ar - ar - bar - bi - blu - ca - ca - ca ca - cha - co - cre - cua - cuen - de - der - dil - do - en - en - es - fo - gar - gim - ha - la - lla - lo - lu - ma - ma - ma - mé - mi - na - nar - nio - no - no - pa - pa - plan - pro - ques - ra - ra - ra - ra - se - sia - so - sol - su -te - tes - to - tras - tren - za - zue.

Nº 6.882

**Sudoku** Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 4 |
|---|
|   |

|   | 4 |   |   |   |   | 2 | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 8 | 3 |   | 7 |   |   | 4 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 5 |   | 1 |   | 2 | 9 | 7 |   |   |
|   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 | 6 |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 |   |   |   | 4 | 1 | 2 | 5 |
|   |   |   | 9 |   | 5 |   |   |   |
|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |

| 2 | 9 |   |   |     |         |      |       |      |
|---|---|---|---|-----|---------|------|-------|------|
| 7 |   | 6 | 4 |     | 1       |      |       | 5    |
|   | 4 |   | 3 |     |         |      | 8     |      |
|   | 7 |   |   |     |         | 2    |       | 3    |
|   |   |   |   | 1   |         |      |       |      |
|   | 2 |   |   |     | 8       |      |       |      |
|   |   |   | 7 |     |         | 3    |       |      |
| 8 |   |   |   | 9   | 2       | 5    | nir   | 0.00 |
| 5 |   | 2 | 6 | uai | 11 1 77 | 1 ai | 11111 | 7,00 |
|   |   |   |   |     |         |      |       |      |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| REANUDE,<br>PROSIGA<br>ESPOSA DE<br>ULISES      | 7                                      | SON<br>DIGNOS<br>DE<br>ALGO                  | <b>→</b>                           | PONDERE,<br>EXAMINE<br>ARTÍCULO<br>NEUTRO | 7                     | CANTINA,<br>TABERNA<br>CARILLAS | <b></b>                         |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| EMBARCA-<br>CIÓN<br>PEQUEÑA<br>DE REMO          |                                        | PRENDAS<br>DE VESTIR<br>NATURAL<br>DE TOLEDO | <b>→</b>                           |                                           |                       |                                 |                                 |     |
| <b>-</b>                                        |                                        | <b>¥</b>                                     |                                    | PREFIJO:<br>YO<br>CALLE<br>ANCHA          | <b>→</b>              |                                 |                                 |     |
| ZAPATO SIN<br>CORDONES<br>MUDEN UN<br>CENTINELA | <b>→</b>                               |                                              | С                                  | ∳rin                                      | #ram                  | iro.c                           | orrei                           | a.n |
| <b>-&gt;</b>                                    |                                        |                                              |                                    |                                           |                       |                                 | PELO<br>DE LA<br>OVEJA<br>(PL.) |     |
| SÍMBOLO<br>DEL<br>RADIÁN                        | CONSO-<br>NANTE<br>ANHELO<br>VEHEMENTE | <b>→</b>                                     |                                    |                                           | ALUMINIO<br>AVALANCHA | <b>→</b>                        | •                               |     |
| <b>-</b>                                        | +                                      |                                              | CESTA<br>PARA<br>ECHAR LA<br>PESCA | <b>→</b>                                  | <b>\</b>              |                                 |                                 |     |
| SIMPLE,<br>SENCILLO<br>APÓCOPE<br>DE SANTO      | <b>*</b>                               |                                              |                                    |                                           |                       | SODIO                           |                                 |     |
| 4                                               |                                        |                                              | MÉDANO                             | <b>→</b>                                  |                       | +                               |                                 |     |
| ERRANTES                                        | <b>→</b>                               |                                              |                                    |                                           |                       |                                 |                                 |     |

### Soluciones Sudoku Nº 6.881

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 4      | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 |  |  |  |
| 2      | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |
| 3      | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |
| 6      | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |
| 9      | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 |  |  |  |
| 1      | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 |  |  |  |
| 8      | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |
| 7      | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 |  |  |  |
| 5      | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |  |  |  |

| Av | Avanzado |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 2  | 8        | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 |  |  |  |  |
| 4  | 7        | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 |  |  |  |  |
| 9  | 3        | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |
| 7  | 4        | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3  | 1        | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |  |  |  |
| 5  | 6        | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 8  | 5        | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 6  | 9        | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 1  | 2        | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  |

#### Claringrilla Nº 20.188

Me gustaría vivir hasta que la vida me interese. Victoria Ocampo. Escritora y

|    | • |   |   |   | ▼ |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | М | Ε | С | Α |   |   |   |   |
| 2  | Ε | N | F | 0 | Q | U | Ε |   |
| 3  | G | Α | R | R | U | С | н | 0 |
| 4  | U | Т | 1 | L | Ε | R | ĺ | Α |
| 5  | S | Α | Т | É | L | 1 | Т | Ε |
| 6  | т | R | 0 | ٧ | Α | D | 0 | R |
| 7  | Α | В | R | Ε | ٧ | 1 | Α | R |
| 8  | R | Ε | F | R | Τ | Ε | G | Α |
| 9  | 1 | N | U | N | D | Α | D | 0 |
| 10 | Α | Z | U | Z | Α | D | 0 | R |
| 11 | ٧ | Т | т | Α | М | Т | N | Α |
| 12 | Τ | N | 0 | С | Ε | N | Т | Ε |
| 13 | ٧ | Ε | L | Ε | Τ | D | Α | D |
| 14 | Т | N | F | Α | N | Т | Ε | S |
| 15 | R | Ε | С | Α | т | Α | D | 0 |
| 16 | н | 0 | s | Т | Е | R | ĺ | Α |
| 17 | Α | Р | Á | Т | R | Т | D | Α |
| 18 | S | 0 | F | R | Е | N | Α | R |
| 19 | т | U | R | 1 | S | М | 0 |   |
| 20 | Α | С | U | D | Е |   |   |   |

Horizontales. Penélope, ropas, bote, ego-, mocasín, releven, ene, Al, rad, nasa, fácil, san, duna, nómadas. Verticales. Retome, afán, toledano, merecen, lo, avenida, sopese, alud, páginas, Na, mesón, lanas.



#### Precio de los opcionales

Precto de los Opcionades 
Magnetix la Cludad \$ 3,499,90 - Occina en casa \$ 3,999,90 - Machay el Oso \$ 2,499,90 - Caja Contenedora \$ 4,999,90 - Cocina Casera \$ 4,999,90 - Colección Oro figurines de la Granja \$ 2,499,90 - Caja Contenedora \$ 3,999,90 - Dinosaurios assombrosos \$ 2,999,90 Pastelería en casa \$ 4,499,90 - El Gran Libro del Tejod 2023 \$ 2,999,90 - Libro Mágicos de Pare Patrol \$ 1,699,90 - Nick Junior Presscolar \$ 75,000 - Revista Pare Patrol \$ 6,500,00 - Instrumentos Musicales \$ 1,699,90 - Colección John Grisham \$ 1999,90 - Mundo
Insolitos \$ 7,000 - PMES\$ 7,000 - Genios \$ 70,000 - Jardi de Genios \$ 75,000 - Revista N\$ \$ 7,000 - Arquitectura \$ 7,000 - Arquitectura \$ 7,000 - PMES\$ \$ 7,000 - ELLE \$ 1300,00 - ELLE \$ 1300,00 - ELLE \$ 100,000 - ELLE \$

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Foderal, Gran Buenos Altres, Campana, Capilla del Señor Empalme I Lobos, La Palza, Lobos, Lujány Zartas. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentha. El precio de tapa es sin excago de envío para Capital Foderal, Cara Buenos Altres y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con necargo. DIRECCIÓNES Ano Caño Edición El Agrantino S. A Registro de la pro-piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras T/43 (1140), Capital. Fac 4309-7200. Impresióny Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel. 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacauri 1846 (1139), Capital. Tel. 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "Darnos cuenta que estamos uno al lado del otro, nos necesitamos"

¿Queremos un mundo mejor? Digamos que sí. Lo repetimos en cuanta ocasión y hasta le ponemos un tono algo sentido. ¿Pero de verdad lo queremos?

Hago el ejercicio de ponernos a todos en línea. Puedo ver en uno de los extremos a los que de verdad lo quieren y hacen algo por una humanidad mejor.

En el otro, a los que todo lo destruyen hasta de la manera más atroz.

En el medio, veo a los que pregonan seguros de desear profundamente ese mundo, pero convencidos de que alguien debe hacerlo.

Si echo un vistazo puedo verlos a todos: a los que hacen, a los que deshacen y a los que poco o casi nada hacen.

Para los del medio, en los que me incluyo, el mundo mejor que queremos es el propio, el de nuestros afectos, el que nos contiene y conviene para vivir sin culpas. Incluso nos importa alguien del barrio, pero no mucho más allá.

¿Qué pretendo con este análisis casi primitivo? Que intentemos girar 90º la imagen del mundo para darnos cuenta que estamos uno al lado del otro, que somos con el otro. Que nos necesita-

Rubén Tealdi

rucutea@gmail.com



• Con sorpresa e indignación nos hemos enterado de la denuncia por violencia de género efectuada por la señora Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández.

Un juez federal, sin competencia en estos casos, no sólo le tomó la denuncia. prohibió al presunto autor a salir del país v tener contacto con la denunciante. La inmediata actitud de este juez, honra la Justicia argentina. Cabe preguntarse si hay estadísticas sobre cuántas mujeres denunciaron ser víctimas de violencia en los últimos años y tiempo después, cuántas de ellas murieron a manos de su agre sor. La Justicia debe ser para todas las mu jeres víctimas y no sólo para las famosas

#### Jorge Troszynski

troszynski@yahoo.com.a



• Veo con preocupación que los periodistas de TV hablan del caso Alberto vs Fabiola, como un caso único en el mundo

Les recuerdo que en la primera década del año 2.000, el dictador Hugo Chávez Frías, tuvo exactamente la misma acción con su ex esposa Marisabel Rodriguez Oropeza. Similitudes de caso: Marisabel era periodista, Primera Dama, inteligente, rubia, muy bonita; como periodista le hizo una entre vista al dictador, se engancharon, tuvieron una hija, golpiza, y emigración de la misma.

¿Será que los populista al llegar al poder. buscan mujeres atractivas e inteligentes y al no lograr competir con ellas desde lo inteectual, abusan de su relación?

#### Ricardo Blaksley Bazterrica

• Es, a mi criterio, absolutamente necesa rio instrumentar de una vez la "ficha limpia" y la eliminación de las listas sábana Resulta inadmisible que sin estos dos instrumentos se deslicen en las propues-

tas electorales personajes nefastos e impresentables. Asimismo, es a esta altura imprescindible establecer un examen de idoneidad, va que es triste encontrarse recurrentemente

con inútiles robando en cargos públicos, e inmorales causando daños que rara vez se No estará de mas tampoco un análisis de sus vidas privadas (que ellos mismos eligen hacer públicas, con lo que no se violaría

ninguna privacidad), va que quien no es ca-

paz de manejar adecuadamente una fami-

lia. (célula básica de una sociedad) leios es-

tará de manejar la cosa pública sin teñirla

de sus falencias. Carlos Sala Spinelli

csalaspinelli@gmail.com

• Respecto a la penosa denuncia de violencia de género que recae sobre el ex presidente Alberto Fernández como un alud asfixiante, llama la atención que un hombre experto en negociaciones públicas y privadas de todo tipo, no tuviese bien presente que tanto a nivel personal como político, "nada es gratis". De la veracidad de los hechos se ocupará

**Cartas** 

la Insticia

#### Adrián Armando Klas

### Plan de regularización: la moratoria fiscal y el blanqueo

Me permito acercarle una breve reflexión sobre la moratoria. Dentro de la ley 27.743 es-tán contempladas "medidas fiscales paliativas y relevantes" que incluyen un plan de regularización de deudas, aun cuando se encuentren en discusión administrativa o judi

Para el caso del blanqueo para regularización de activos, la AFIP mediante RG5536 prevé la inclusión de contribuyentes con CUIT limitada, pero no aplica igual criterio para el caso de la moratoria, que sólo tendría la opción de pago a través de la alternativa del responsable solidario.

Me pregunto si no resultaría conveniente que se equiparara la misma fórmula para ambos regímenes para una recaudación más exitosa y abarcativa.

#### Alfredo Belasio

#### Letras del tango que nos "identifican como sociedad"

Desde las viejas páginas de una antigua partitura, emergen las remanidas frases, bien argentas, que nos identifican como sociedad, hasta hov.

Cambalache, Chorros y atorrantes, cafishios y avivaos, percantas y corruptos, al-cahuetes y entenaos, traficantes, criminales. Condenados vices, en domicilio por cursos de " tocar el ukelele," arquitecta egipcia, amante de Belgrano.

La falacia está instalada desde hace décadas en Argentina y dependerá de los ciudada-nos probos, honorables, revertir tanto tiempo de cambalaches, "Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamo a encontrar". ¿Será cierto que estarán todos juntitos, en ese lugar donde, finalmente, se haga justicia?

#### Raquel Saffores

raquelsaffores@gmail.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (A 🔊 💿





















16°









#### **Pasiones Argentinas**

### Un fuego que valga la pena

Natalia Zito Escritora

Cuando un niño comienza a hablar lleva un año escuchando palabras flotándole alrede dor, algunas, con suerte, dirigidas a él. Un día, después de balbuceos, en apariencia sin propósito, de pronto dice "mamá", "papá", "agua", lo que sea. Resulta notorio que por fin tuvo la dicha de articular lo que lleva meses tratan-do de cazar al vuelo. Conforme ese niño va convirtiéndose en un adulto que habla con fluidez, se tiende a olvidar el proceso y creer que hablamos con nuestras propias palabras.

Para el escritor argentino, Eric Schierloh, lo único que puede ser realmente propio, dado que las palabras son de dominio público, es el espacio en el que creamos y, si bien, no disiento con su planteo puesto que está aso-ciado a su forma de entender la edición artesanal de libros, pienso que lo propio es to-davía más pequeño. Es la forma de organizar las palabras, la sintaxis, que el poeta y en-sayista francés Pierre Alféri definió como el sistema circulatorio de la frase y que a mí me gusta pensar como un viento que agolpa las palabras, se cuela entre las letras y circula en direcciones diversas, creando una melodía, una sintaxis, que obedece a lo que tene-mos de insondable: la forma de pensar; el tumulto interior del que habla la poeta Ida Vitale. Si hay algo en lo que podemos confiar es en que no habrá otro tumulto interior igual al propio. Es en la forma de componer con él, con esa contaminación largamente sedimentada, donde está la única oportunidad de crear algo distinto. Eso sí, encontrar la manera es siempre un trabajo peliagudo con las palabras, de lo contrario aparecerá solo lo cazado al vuelo, sin transformación, v en la abundancia de lo prefabricado las sonrisas siempre serán regaladas, los llantos desconsolados o los golpes muy duros. Lo que no pude decir, entonces, a mi interlocutor en el coctel literario es que no se trata de sanear la contaminación, sino de encontrar la forma singular de traducirla, porque es de ahí de donde puede brotar un pequeño fuego que valga la pena leer.

CRIST

dría ser original.

Alerta

YO, MATÍAS Por Sendra

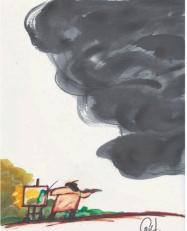

pesar de que Borges probó, con

Pierre Menard, que no hay ne

cesidad de escribir obras origi-

novel v no tanto. Recuerdo una conversa-

ción, copa de por medio, en una tertulia que

podría llamar cóctel literario, en la que al-

guien que planeaba escribir una novela sobre

la rivalidad entre hermanos, rechazaba toda

sugerencia de lectura relativa al tema por

que no quería "contaminarse". Asombrada

ante tamaña creencia en la pureza original, me quedé en silencio, preguntándome có-mo no era evidente que cualquier voluntad

de escritura, de la historia que fuera, no po-

té éstas con las que escribo y, aunque diseñara un idioma nuevo, no tendría otro reme dio que basarme en lo que conozco. No po-

dría escapar, por ejemplo, a ciertas asocia-

ciones invariables entre sonidos y sentidos.

Las palabras nunca son propias. No inven-

nales para crear algo nuevo, la ambición de originalidad sigue siendo un tormento para más de un escritor









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

